# LAVANGUARDIA

Fundada en 1881 por Don Carlos y Don Bartolomé Godó

JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2024. NÚMERO 51.339

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 2 EUROS

**CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO** 

# El asesinato del líder de Hamas eleva el riesgo de que Gaza exporte su guerra

Irán anuncia represalias por la muerte de Haniye en Teherán, y Netanyahu se declara listo para "cualquier escenario" bélico

INTERNACIONAL / P. 3 A 5 Y EDITORIAL

PERFIL

El líder político y diplomático que se alió con Irán

INTERNACIONAL / P. 5



**ANÁLISIS** 

XAVIER MAS DE XAXÀS

Dos muertes para una gran guerra

INTERNACIONAL / P. 4

#### Sánchez ve en la financiación de Catalunya un paso para federalizar España

El presidente insta a Junts a ejercer una oposición constructiva

El presidente Pedro Sánchez afirma que el nuevo sistema de financiación para Catalunya avanza hacia el Estado federal y pide a Junts que no lo bloquee. POLÍTICA / P. 9 Y EDITORIAL

#### Entrevista a Natàlia Mas, consellera de Economia



"El acuerdo nos llevaría a un salto en la soberanía económica"

POLÍTICA / P. 10

Gobierno, empresarios y sindicatos cierran el pacto de las pensiones

ECONOMÍA / P. 43



bacterias nabituaies. La prueba estuvo mar-

El triatlón se disputó ayer con sus partici-si las aguas del Sena mantenían los niveles de que competirían cuatro horas antes del inicio, a las 8 h, del concurso. Lo suyo, más que virtió en un duatlón, como se había planeado cada por ello, y sus atletas, también: supieron unos Juegos, fue una jugada. DEPORTES / P. 39

#### **PLAN 2026**

Velocidad variable y radares para reducir el colapso de la AP-7

VIVIR / P. 23



#### **ENTREVISTA**

Damon y Affleck: "La acción v el humor no están reñidos"

CULTURA / P. 31



#### IMPACTO EN LA SALUD

Las olas de calor disparan la polución por ozono en España

SOCIEDAD / P. 18

### Israel no hace prisioneros



Jordi Juan Director

srael se ha cobrado en pocas horas la vida del líder de Hamas, Ismail Haniye, y el jefe militar de Hizbulah, Fuad Shukr, al que se acusa de ser responsable del ataque con cohetes que mató a una docena de niños en los altos del Golán. Han sido dos acciones espectaculares de la inteligencia militar israelí, que detectó la presencia de Haniye en Teherán, cuando asistía a la investidura del recién elegido presidente iraní, y la de Shukr, en su casa de Beirut. Como sucede siempre en este largo conflicto, las miradas se centran ahora en el lado árabe para saber interpretar cuál será su reacción ante las dos acciones militares de Israel.

El riesgo de una guerra total está presente desde hace muchos meses, a pesar de que Irán ha dado muestras de querer evitarla. Pero la muerte de Haniye no es un hecho aislado más, tanto por la importancia de la víctima como por la manera en que fue asesinado, siendo huésped de las autoridades iraníes en Teherán. La habilidad de los militares israelíes contrasta con el fallo de seguridad de Irán, que no pudo impedir este ataque.

Mientras, en Líbano se da por hecho que más pronto que tarde puede haber una invasión del ejército israelí. En las últimas semanas, no han dejado de producirse ataques con misiles en la zona fronteriza libanesa para dejar un espacio expedito de muchos kilómetros sin ninguna edificación en pie para que puedan entrar las tropas de Israel con el mínimo riesgo.

Y está por ver también las consecuencias de este doble ataque en la negociación que sigue abierta entre las dos partes para llegar a un alto el fuego. El Gobierno de Beniamin Netanyahu sostiene públicamente todavía que se trabaja para lograr la liberación de los rehenes que continúan en poder de Hamas, pero acciones como la de ayer no parece que vayan en la dirección de contribuir a la paz. Israel está en guerra total y no hace prisio-

neros, después de la salvaje acción de Hamas del pasado 7 de octubre. El aumento de la tensión en la zona parece ya descontrolado, y la reacción de Irán o Hizbulah contra intereses de Israel no tardará en producirse.



#### LOS SEMÁFOROS

#### **Matt Damon**



Junto al actor y amigo Casey Affleck protagoniza Los instigadores, una película de acción con notas de humor que tiente como trama el intento de atraco al alcalde corrupto de Boston. / P. 31

#### **Paul Dans**

Director de Project 2025



Las críticas de demócratas y republicanos a Project 2025, un plan para reformar radicalmente la administración estadounidense si gana Donald Trump, han provocado la dimisión de Dans. / P. 8

#### Pere Fabra

Secretario general de la UOC



Un tribunal ha ratificado la multa de 20.000 euros que la Agència Catalana de Protecció de Dades impuso a la UOC por usar el reconocimiento facial para autentificar a los alumnos en los exámenes . / P. 19

#### **Tony Estanguet**

Comité Organizador París 2024



La mala calidad del agua del río Sena provocó el aplazamiento del triatlón masculino. Ayer se disputó, con el consiguiente enfado de los atletas por conocer la noticia esa misma madrugada. / P. 39

#### ÍNDICE

| NTERNACIONAL | 2  |
|--------------|----|
|              |    |
| POLÍTICA     | 9  |
| PINIÓN       | 14 |
| OCIEDAD      | 18 |
| NECROLÓGICAS | 22 |
| /IVIR        | 23 |
| CULTURA      | 31 |
| DEPORTES     | 34 |
| CONOMÍA      | 43 |

LA IMAGEN



97 años después. Pinturas colocadas en el 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, que hasta ayer decoraban el salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat y que finalmente han sido retiradas



#### Nico Williams y las señales

das para los partidos de San Mamés de la temporada 2024-25 y por encima de todas destaca la imagen elegida para promocionar el encuentro ante el FC Barcelona, de la última jornada del campeonato, en la que aparece Nico Williams besando el escudo del equipo bilbaíno. Se trata, además, de la única imagen que han utilizado del campeón de Europa con la selección española para promocionar las entradas.

Esa imagen es una señal más de cuáles son las intenciones del

l Athletic Club ha saca- Athletic, que no prevé que su jugador franquicia pueda mar charse este verano rumbo al Barcelona, el equipo que más ha insistido en los últimos meses por hacerse con su fichaje. En el club vasco están convencidos de que el extremo que deslumbró en la Eurocopa se va a presentar el 12 de agosto con sus compañeros y no traerá una oferta para pagar su cláusula, de 58 millones de euros.

Nico Williams aparece también en la promoción de los abonos de temporada junto a una frase que reza: "Haz caso a las señales".



**CREEMOS QUE...** 

#### Soluciones para la AP-7

nes urgentes. La au topista, una de las más transitadas de Europa, ha dejado de ser una vía rápida y segura. En los últimos tiempos raro es encontrar un solo día en que no sea noticia por su elevada accidentalidad y por los colapsos que se generan. La desaparición de los peajes y el hecho de que el transporte de mercancías por carretera se haya concentrado en este auténtico corredor mediterráneo han ido de la mano y han convertido el tráfico por la AP-7 en

a AP-7 pide solucio- calvario. El Servei Català de quete de medidas para paliar esta situación, que, además de resultar altamente peligrosa, constituve una rémora para la economía. Destaca la aplicación de un sistema de velocidad variable en un tramo de 100 kilómetros, en el tronco central de la autopista. Sin embargo, la auténtica solución pasa por incrementar el tráfico ferroviario de mercancías, por liberar la carretera de camiones. Lamentablemente, no se avanza al ritmo necesario en esta dirección.

### Internacional

**Guerra en Oriente Medio** 

### Eliminado en Irán el líder de Hamas

Israel descabeza las cúpulas enemigas matando a Haniye en Teherán y Shukr en Beirut

**JANIRA GÓMEZ MUÑOZ** 

Jerusalén, Servicio especial

La víspera del miércoles, Oriente Medio se fue a dormir con un letal ataque en Beirut contra Fuad Shukr, y horas después se despertó con el asesinato en Teherán de Ismail Haniye.

Noche brutal. Pues en una única noche Israel, que por política solo reconoce el primer atentado, golpeó por tres: al jefe militar del Hizbulah libanés, al líder político palestino de Hamas y a Irán. Y porque, aunque no sepamos cómo actuó Israel (se cree que con misil), a Haniyeh lo mató en suelo de su archienemigo iraní.

Así, en el día 300 de sangrienta invasión israelí en Gaza, la región sufre el momento más grave e incierto. O el asesinato de Haniye -y el de Shukr, hallado entre los escombros- es un gran paso en una escalada que se observa con miedo por la regionalización de la guerra de Gaza, o puede atisbar incluso el principio del fin para la franja. En cualquier caso, "esta es otra línea roja que no tendrá consecuencias [para Israel]", indica Inès Abdel Razek, miembro del think tank palestino Al Shabaka, que recuerda que "no es la primera vez que usa este tipo de métodos", con asesinatos selectivos.

Entre la primera agresión, que también asesinó a cinco civiles según las autoridades libanesas, y la segunda, la prensa hebrea recogió que el Gobierno de Netanyahu daba la represalia por saldada, refiriéndose a la masacre de los doce menores drusos en los altos del Golán sirios ocupados y anexionados por Israel, de la que el grupo chií niega ser el responsable.

"Israel no busca una guerra" es la frase que han reiterado funcionarios militares y políticos, como el ministro de Defensa, Yoav Gallant. "Pero estamos preparados para responder a un ataque de Hizbulah", añadió Gallant, sin mencionar a Irán.

Amos Yadlin, exjefe de la inteligencia israelí, considera que con estos dos ataques y otros como el del puerto de Hodeida contra los hutíes de Yemen, Israel trata de "reconstruir la disuasión" que "fracasó estrepitosamente el 7 de octubre". "Busca mostrar a los verdaderos arquitectos de los ataques contra Israel, que son Teherán y Beirut, que aún tiene capacidades que no ha utilizado. Y cualquiera que piense que Israel no es capaz de reaccionar a los ataques que recibe, tendrá que revisar su evaluación estratégica", añade.

Así, el botón detonador de la temida guerra pasa a sus contrincantes. Si bien Hamas clama "venganza" e Irán promete res-



Protesta por el asesinato del líder de Hamas, ayer en la plaza Palestina de Teherán

#### La red de grupos armados apoyados por Irán en Oriente Medio



ponder al "cobarde" asesinato de

**FUENTE: Financial Times** 

"¿Cómo puede tener éxito un acuerdo si una de las partes asesina al negociador de la otra parte?", dice Qatar

Haniye, los mensajes son opues-

tos. El vicepresidente primero,

Mohamed Reza Aref, dijo que Te-

herán "no tiene intención de es-

calar el conflicto"; y el portavoz

de Hamas, Jalil Al Jayya, subrayó

que ninguno quiere esto en la

región, "pero hay un crimen que

debe ser castigado", igual que

considera Israel con el Golán. "Hamas, Irán v Hizbulah tienen que responder porque esto es una provocación terrible, que viola todas las reglas internacionales", explica Abdel Razek, que también constata que ninguno

comparte Yadlin, el cual alerta de

LA VANGUARDIA

"tiene interés en perseguir una escalada ahora". Un análisis que

que "el riesgo es de errores de cálculo". "En general, Irán y Hizbulah se toman su tiempo para evaluar ganancias y pérdidas de cada respuesta antes de ejecutarla. Están tratando de encontrar un tipo de represalia lo suficientemente fuerte para enviar un mensaje sin llegar a una guerra a gran escala".

El impacto, sin embargo, ya es notorio sobre un acuerdo de cese el fuego en Gaza y devolución de rehenes israelíes con pocas opera uno de los interlocutores del grupo, todo se vuelve a frenar; hay un daño, a ojos de los mediadores

Egipto y Qatar.

¿Cómo puede tener éxito un acuerdo si una de las partes asesina al negociador de la otra parte?", decía en la red X el primer ministro qatari, Mohamed bin Abderaman al Thani, mientras el Ministerio de Exteriores egipcio criticaba la "falta de voluntad política de Israel" que "socava los denodados esfuerzos"

Continúa en la página siguiente

#### **Guerra en Oriente Medio**

#### Los enemigos de Israel

Desde el 7 de octubre

HAMAS



**Mohamed Deif** 

Jefe de las Brigadas Ezedin al Qasam, brazo armado de Hamas. Cerebro de la masacre del 7 de octubre. Ha sobrevivido a 8 intentos de asesinato.

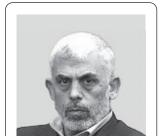

Yahya Sinuar

Líder de Hamas en Gaza. Pasó 23 años en una cárcel israelí y fue intercambiado en el 2011 por el soldado israelí Gilat Shalit, capturado en Gaza.



Eliminado

Maruan Isa

Número dos de las brigadas Al Qasam. Víctima de un bombardeo en Gaza, su muerte tardó en verse confirmada.



Ismail Haniye

Líder político de Hamas, en el exilio (residía en Qatar), y principal negociador con Israel. Asesinado la noche del martes en Teherán.



**Jaled Mishal** 

Cofundador de Hamas, jefe político (desde Siria) hasta que Haniye lo reemplazó en el 2017. Ha sobrevivido a varios intentos de asesinato.



Saleh al Aruri

Líder de Hamas en Líbano. Muerto por un misil israelí en Beirut el 2 de enero. Salió de una cárcel israelí al mismo tiempo que Yahya Sinuar.

### Dos muertes para una gran guerra

ANÁLISIS

XAVIER MAS DE XAXÀS



Israel ha descabezado a Hamas y Hizbulah, enemigos a los que no tardarán en crecerles nuevas cabezas, sobre todo ahora que la espiral de violencia y venganza está fuera de control.

Matar a Ismail Haniye, líder político de Hamas, en su casa de Teherán y acabar también con Fuad Shukr, jefe militar de Hizbulah, en su piso de Beirut, son golpes de audacia, ejemplos de la eficacia de la inteligencia militar israelí, pero también de una decisión política que difícilmente protegerá a Israel. El primer ministro, Beniamin Netanyahu, atiza las brasas de un conflicto que, desde su inicio el pasado 7 de octubre, quiere largo y cruento

La muerte de Haniye y de Shukr no forzará una tregua en Gaza y Líbano y, aún menos, la claudicación de Hamas y Hizbulah.

Hasta ahora, Irán ha reaccionado con prudencia e ineficacia a cada ataque de Israel, pero todo estratega sabe que la paciencia tiene un límite y que de los errores se aprende.

Oriente Medio sigue ardiendo bajo la canícula estival y no hay bomberos a mano. La diplomacia ha agotado sus opciones de mediación, tanto con Israel como con sus enemigos, y ahora solo el agotamiento, el cálculo sopesado de uno



AYMAN AL HASSI / REUTER

Israel mató ayer a dos periodistas de Al Yazira al bombardear su coche en la ciudad de Gaza

y otro bando, la valoración de si es mejor golpear en caliente o en frío, decidirá el tiempo y el blanco de la próxima tragedia.

La desgracia para los pueblos de Oriente Medio es que la sangre caliente suele imponerse a la cabeza fría. Los palestinos y los libaneses lo saben muy bien, llevan décadas sobreviviendo entre los escombros que dejan los generales, los presidentes y los líderes espirituales, jerarcas que no se cansan de exigir sangre fresca.

El 7 de octubre, advertido por Estados Unidos y sus propios estrategas militares, Israel sabía que no podría aplastar a Hamas en Gaza, pero aun así lanzó una ofensiva militar devastadora.

Podría no haber entrado en la franja. Israel podría haberle dicho a Arabia Saudí, a los Emiratos y a Qatar, Egipto y Jordania, que la paz tiene unas obligaciones, ninguna más importante que ahogar a Hamas, a la Yihad Islámica y a Hiz-

bulah. Si querían un nuevo Oriente Medio, uno que pudiera acabar con la teocracia iraní y ofrecer a los palestinos su legítimo derecho a la autodeterminación, los árabes debían aliarse con Israel para erradicar las milicias proiraníes del Arco de la Resistencia.

La inteligencia militar israelí acabaría con sus líderes, a los que se les cortaría el acceso a las armas y el dinero desde las capitales árabes. La estrategia no podía fallar: fuerza para aplastar a los violentos

#### La muerte de Ismail Haniye no hará más seguro Israel

y diálogo para fortalecer a los pacíficos.

Israel impuso, sin embargo, la ley del talión, la retribución del ojo por ojo. Hamas lo sabía. Cuando cometió la atrocidad del 7 de octubre, sabía cuál sería la respuesta de Israel. Solo debía esperar a que el mundo contemplara los cadáveres de las mujeres y los niños, de los inocentes aplastados bajo las ruinas, para demostrar que el único camino era la resistencia armada. la estrategia de asesinar entre el río y el mar a tantos judíos como fuera necesario, la aniquilación completa de un Estado que reproducía en el pueblo palestino las atrocidades que había sufrido a manos de los

Israel cayó en esta trampa, se dejó llevar por la ira –igual que Estados Unidos después del 11-S– y quedó atrapado en la ratonera de Gaza, territorio que ha destruido casi por completo, una ruina humana y física de la que no podrá desentenderse hasta que Palestina alcance la autodeterminación.

Las guerras no han traído la paz. Israel las ha ganado para sobrevivir, pero no para coexistir. Sin un proyecto político para compartir el territorio y el destino con sus vecinos, está condenado a las trincheras y a los muros, al aislamiento y la intransigencia, a ver cómo la cabeza de la serpiente se regenera después de cada hachazo.

# Algunos analistas creen, en cambio, que la tensión máxima facilitará el acuerdo

Viene de la página anterior

para llegar a un entendimiento. "Haniye y Hamas como movimiento habían aceptado y propuesto varios pactos de alto el fuego, desde hace meses y con apoyo diplomático, y Netanyahu y sus aliados siempre los rechazaron", agrega Abdel Razek. Esto es algo que israelíes más progresistas, co-

mo Mairav Zonszein, analista sénior del Grupo Internacional de Crisis, han denunciado porque ponía en peligro a los cautivos. Aunque ahora cree que la "narrativa de victoria" podría "crear la rampa de salida que Netanyahu quiere para llegar a un acuerdo".

rampa de salida que Netanyahu quiere para llegar a un acuerdo". En ese sentido, Amos Yadlin afirma que el asesinato de Haniye puede que congele el diálogo "a muy corto plazo", pero "a largo plazo, creo que mejorará las posibilidades de una tregua", ya que, con los ataques perpetrados por Israel y dirigidos contra figuras como Haniye o Maruan Isa (el subcomandante de Hamas muerto en marzo en Nuseirat por un bombardeo israelí), "el liderazgo de Hamas (en Gaza) puede sentir que se están acercando mucho (a

ellos). "Creo que es el momento para un acuerdo. No lo veo mañana ni la próxima semana, pero en los próximos meses, es una posibilidad", afirma el exjefe de inteligencia militar israelí.

Desde Gaza, Hani Mahmud, periodista palestino de Al Yazira, subrayaba que sobre el terreno no cambia nada. Las matanzas israelíes siguen. Pero apuntaba a una "esperanza" detallada por Inès Abdel Razek: "En Gaza sienten que Israel ha querido mostrar músculo, que es más fuerte y tiene la mano ganadora, y entonces podría darse un acuerdo".•

#### **Guerra en Oriente Medio**

**Mahmud Zahar** 

Cofundador de Hamas, viejo conocido de Israel y durante años el hombre más poderoso de Gaza a partir de la toma del poder en el 2006.



**Hasan Nasralah** 

Líder de Hizbulah desde que Israel asesinó a su antecesor. Abas al Musaui, en 1992. Vive oculto en Beirut. Es jegue, y sus sermones sientan doctrina.



**Fuad Shukr** 

Jefe militar de Hizbulah. Israel lo mató la noche del 31 de julio en un ataque en el sur de Beirut, donde la organiza ción tiene su base.



Sayed Razi Musavi

Alto cargo de la Guardia Revolucionaria, supervisaba la relación militar con Siria. Lo mató un misil israelí en Damasco el 25 de diciembre



**Mohamed Reza Zahedi** 

General de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Muerto en el bombardeo israelí del consulado iraní en Damasco el 1 de abril.



Sadegh Omidzadeh

General de la Fuerza Quds v jefe de su unidad de inteligencia en Siria. Muerto en el ataque al consulado de Irán en Damasco.

El líder político de Hamas pasó de ser primer ministro de la Autoridad Palestina a echarse en manos de Teherán

### Haniye, el político que se alió con Irán

**NIL CODINA** 

Ismail Haniye ya lo habían intentado asesinar en septiembre del 2003 junto a Ahmed Yasin, líder espiritual y fundador de Hamas. Ambos sobrevivieron saliendo de un edificio pocos segundos antes de que fuera alcanzado por un ataque aéreo israelí. Un año después, Yasin fue asesinado en la ciudad de Gaza, y en el 2006 Haniye se convirtió en primer ministro de la Autoridad Palestina, cargo del que Mahmud Abas lo cesó un año después tras el conflicto abierto entre Hamas y Al Fatah.

La muerte de Ismail Haniye en Teherán, atribuida a Israel, ataca al liderazgo político de Hamas y a una de las figuras clave de la historia reciente de Gaza. Desde que en el 2017 ascendió al puesto político más alto de Hamas, Haniye lideraba las negociaciones internacionales para un alto al fuego. Según algunos diplomáticos, se le consideraba un moderado en comparación con los miembros más intransigentes del grupo. Sobre él también recaía la petición de una orden de arresto internacional de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, emitida en mayo de este año junto a la orden contra el primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu.

Hijo de padres palestinos des plazados de su aldea cerca de Ascalón en 1948, Haniye nació y creció en el campo de refugiados de Al Shāti, pegado a la ciudad de Gaza. Fue educado en escuelas administradas por la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, hasta que en 1981 ingresó en la Universidad Islámica de Gaza, donde lideró una asociación islamista afiliada a los Hermanos Musulmanes.

En 1988, cuando se fundó Hamas, Haniye fue uno de sus jóvenes miembros fundadores y desarrolló una estrecha relación



Haniye, en el centro, en la toma de posesión del presidente iraní, Masud Pezeshkian, el martes

con el líder espiritual del grupo, el jeque Ahmed Yasin. Fue arrestado por las autoridades israelíes en 1988 y deportado al sur de Líbano en 1992 junto a otros 400 islamistas. Tras los acuerdos de Oslo, regresó a Gaza en 1993 y fue nombrado decano de la Universidad Islámica.

En aquellos años Haniye se convirtió en confidente y persona de máxima confianza de Ahmed Yasin hasta su asesinato en el 2004. Mientras se estancaba el proceso de paz y la violencia se recrudecía con la segunda intifada, Haniye ascendía en el liderazgo político de Hamas.

En el 2006 se celebraron elecciones legislativas en Palestina tras el fin de la intifada y la retirada israelí de la franja de Gaza en el 2005. Haniye lideró la lista de Hamas, que ganó las elecciones

por una amplia ventaja, con 74 de los 132 representantes. Hanive se convirtió en el primer ministro de un gobierno de unidad nacional con Al Fatah, el partido secular del presidente Mahmud Abas. Sin embargo, las desavenencias históricas entre ambos grupos y un intento de golpe por parte de Al Fatah resultaron en una batalla cruenta y en la expulsión de los principales líderes y la fuerza armada del partido secular de la franja de Gaza. Los is-

#### Haniye mantenía una posición pragmática y discreta que incluía el reconocimiento paulatino de Israel

lamistas tomaron el poder por la fuerza y han gobernado Gaza de facto desde el 2007, afrontando el bloqueo casi total por Israel y parcial por parte de Egipto, que dejó a Hamas (suní) en manos de su único aliado, financiador y suministrador de armas, Irán (chií): un giro histórico.

En febrero del 2017, Haniye fue reemplazado por Yahya Sinuar como líder de Hamas en Gaza, mientras era ascendido a presidente del buró político de la organización, sucediendo a su confundador e histórico Jaled Mishal. Se trasladó a Qatar para asumir la representación del grupo en el ámbito internacional, tal como hiciera Mishal desde Damasco. Desde entonces ha actuado como negociador en conversaciones de alto el fuego o en la relación con Irán, aliado de

Haniye era el rostro de la diplomacia de Hamas, y su posición pragmática hacia Israel era conocida. Aunque el discurso oficial de Hamas clamaba por su destrucción, Haniye era partidario de un reconocimiento paulatino del Estado hebreo. Tres de sus hijos murieron en un ataque aéreo selectivo en el campo de Al Shati en la presente guerra.

#### "Israel ha matado al cuerdo y ha dejado al loco"

ayer a los gazatíes en vilo ahora que la franja queda en manos del cabecilla de la organización en el enclave, el radical Yahya Sinuar. "Israel ha matado al cuerdo y ha dejado al loco", dice entre lágrimas una palestina. "Esto es otra excusa para seguir matando civiles en Gaza con tal de alcanzar a Sinuar", lamenta esta mujer mientras escucha las noticias en la radio. Sinuar, líder de Ha-

do el cerebro de los ataques del 7 de octubre, en los que las milicias palestinas de la franja mataron a unos 1.200 israelíes y secuestraron a otros 251, lo que desencadenó una ofensiva del Estado hebreo en el territorio en la que han muerto cerca de 40.000 gazatíes. La noticia de la muerte de Haniye dejó Gaza en un ambiente de "tristeza y asimilación" tras la pérdida del que mu-

La muerte de Haniye dejó mas en Gaza, es considera- chos consideran "el repre sentante oficial de la causa palestina en los foros internacionales". "Con la muerte de Haniye, alcanzar una solución y un acuerdo será mucho más difícil", lamenta esta palestina sobre las negociaciones para el alto en fuego en Gaza que Israel y Hamas mantenían desde mayo. Y explica que la muerte de Sinuar no habría afectado tanto a los ciudadanos de a pie como la de Haniye. / Efe

### El chavismo pone en la mira a Machado y González apuntando a su detención

El Centro Carter concluye que las elecciones venezolanas no han sido democráticas



La presidenta y los dos vicepresidentes del Tribunal Supremo de Venezuela, esperando ayer la llegada de Maduro para interponer un amparo

**ROBERT MUR** 

El pasado se sigue repitiendo en Venezuela. Las protestas de la oposición tras la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del domingo han llevado al chavismo a poner en el punto de mira al candidato antichavista, Edmundo González, y a su mentora inhabilitada, María Corina Machado.

Mientras tanto, la comunidad internacional eleva la presión y cada vez más voces hablan de fraude electoral ante la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de publicar las actas de las mesas

electorales. Desde la UE hasta el G-7, pasando por EE.UU. o la OEA, que anoche reunió de urgencia a su Consejo Permanente para analizar la crisis.

Entre las críticas internacionales más destacadas figura la del prestigioso Centro Carter, cuyos miembros fueron autorizados por el Gobierno venezolano a observar los comicios. La organización, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, asegura en un comunicado que "la elección presidencial (...) no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática", concluyendo que "no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados" difundidos por el CNE. "El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales", añade el comunicado.

La demonización de Machado y González y las amenazas de detención por parte del chavismo han ido aumentando desde que la noche del domingo ambos proclamaran que el candidato opositor había ganado las elecciones, denunciando el pucherazo del CNE, que otorgó la victoria a Maduro con el 51% de los votos.

Primero fue el fiscal general, Tarek William Saab, quien dijo

que se estaba investigando a Machado por "sabotaje". Luego, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió la detención de los dos líderes opositores por "conspiración fascista". Después, uno de los principales dirigentes chavistas, el diputado Diosdado Cabello, dijo en la Asamblea Nacional que ambos junto a otros opositores, como Henrique Capriles o Leopoldo López, exiliado en España-"serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos, y no habrá beneficios para ninguno"; Cabello añadió que "los vamos a joder" y que los van "a agarrar", mientras Îlamaba "viejito miserable" v "rata miserable" a González, acusándolo de ser

'agente de la CIA". El círculo acusador lo cerró Maduro al hacer "responsable" a González "de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los heridos, fallecidos, de la destrucción", culpando al candidato opositor de promover las protestas que se iniciaron el lunes en todo el país y que ya han dejado entre 11 y 16 muertos -según las fuentes- y centenares de heridos y detenidos. "Da la cara, dame la cara a mí, deja de agredir al pueblo, señor cobarde", espetó Maduro en referencia a González durante un discurso.

Esta estrategia del chavismo recuerda a las acusaciones del régimen contra Leopoldo López, acusado de convocar las manifestaciones del 2014, donde murieron 43 personas y que también denun-

#### Maduro dice estar "listo para presentar el 100% de los resultados" y Cabello llama "viejito miserable" a González

ciaban fraude en las elecciones del año anterior, que habían llevado al poder a Maduro por primera vez. López acabó pasando cinco años en la cárcel y otro más refugiado en la embajada de España en Caracas, antes de huir al exilio.

Ante las amenazas, Machado reaccionó ayer insistiendo en el fraude electoral y asegurando que "la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución". "Alerto al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen", añadió la líder opositora.

Por su parte, Maduro acudió ayer personalmente a la sede del Tribunal Supremo -controlado por el chavismo, al igual que todas las instituciones venezolanas-para presentar un amparo ante la Sala Electoral que aclare "todo lo que haya que aclarar" sobre los comicios del domingo. El mandatario se mostró dispuesto a ser "convocado" e "interrogado" por la Sala Electoral y reiteró que, con su denuncia de fraude, la oposición lleva a cabo un "intento de golpe de Estado". Maduro también aseguró que "está listo para presentar el cien por ciento de los resultados".

### El hijo del Chapo secuestró al líder del cartel de Sinaloa y lo entregó a EE.UU.

FRANCESC PEIRÓN Nueva York Corresponsal

El mundo de los narcos está lleno de riqueza y traiciones.

El penúltimo capítulo sobre la detención de Ismael el Mayo Zambada, el histórico y longevo capo del sangriento cartel de Sinaloa, del que fue fundador con Joaquín el Chapo Guzmán, ofrece una ilustración de cómo el mejor amigo está a solo un suspiro de ser el peor enemigo.

Desde que el pasado jueves se difundió la detención del Mayo, tras más de cuatro décadas esquivando a los agentes de seguridad gracias a su discreción, la gran incógnita era aclarar cómo fue posible que un hombre tan precavido acabará en manos de Estados Unidos al aterrizar en un aeropuerto de Texas junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, que fue también detenido. En una pri-

mera versión se dijo que el Chapito había engañado a Zambada, el más buscado, para que se subiera a un avión privado que cruzó la frontera sin su permiso. El Mayo nunca había sido arrestado, y desde que el Chapo fue detenido y extraditado a EE.UU., donde cumple cadena perpetua, se considera que asumió el control del cartel.

Pero todo apunta a que esta vez Zambada salió de su escondite para ir a Culiacán a una reunión con su colega Guzmán López, quien, con la ayuda de sus secuaces, lo maniató, le puso una capucha y lo metió en el avión por la fuerza. Algunas versiones cuentan que hubo un enfrentamiento entre los sica-

rios de uno y otro bando. Fuentes oficiales confirma-

ron esta versión, que difundió el letrado Frank Pérez, defensor de Zambada, que ayer compareció ante el juez. Ya se declaró no culpable el pasado viernes. "Mi cliente no se entregó volun-

#### Guzmán López y sus secuaces maniataron al 'Mavo' Zambada, le pusieron una capucha v lo metieron en un avión

tariamente ni negoció con EE.UU. Joaquín Guzmán López lo secuestro", afirmó Pérez. "Fue emboscado, derribado y esposado por seis hombres vestidos con uniformes militares y

por Guzmán López", dijo. El Ejecutivo mexicano, que envió refuerzos a Sinaloa ante una posible guerra entre las dos facciones de narcos, negó su participación en las detenciones.

Este hijo del Chapo fue lleva do ayer ante un juez de Chicago que instruye la causa contra él. Se declaró inocente de todos los cargos. Detrás de su presunta traición habría una larga negociación con el Gobierno estadounidense para lograr un mejor trato judicial si colaboraba. Un posible secuestro, aunque violase el tratado de extradición, no ofrece resquicios para favorecer la defensa de Zambada. Jeffrey Licthman, abogado de Guzmán López, replicó que a su representado no le acusan de secuestro.

JUEVES, 1 AGOSTO 2024 LA VANGUARDIA 7

# 44 FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ

### 02.08-22.08



Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya



Vespres d'Arnadí



Gli Incogniti Amandine Beyer



07.08.24 Claudio Constantini



Eva del Campo



**Quartet Gerhard** 



10.08.24 Les Arts Florissants Le Jardin des Voix



11.08.24 Orquestra Simfònica del Vallès & Joaquín Achúcarro



Bach Collegium Japan



Moisés P. Sánchez



BartolomeyBittmann



16.08.24 Graindelavoix



17.08.24 Denis Kozhukhin



18.08.24 Le Consort Théotime Langlois de Swarte



.08.24 Freiburger Barockorcheste Kristian Bezuidenhout



Ensemble O Vos Omnes



In-Edit Empordà

# ARECER **DEL MÓN**

Organitza:



Amb el suport de





















Més informació www.festivaldetorroella.cat



















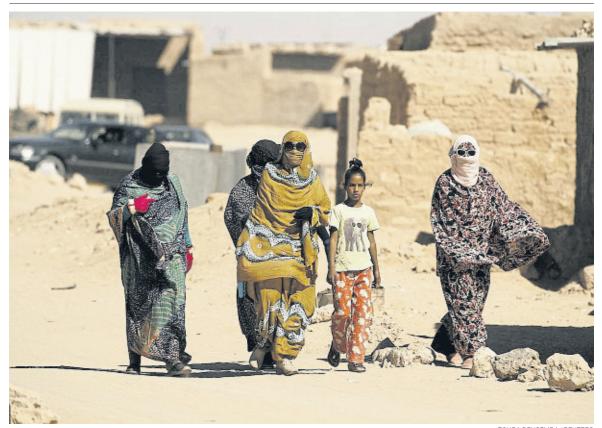

Mujeres saharauis en el campo de refugiados Smara, en Tinduf (sur de Argelia)

### Argel carga contra París por apoyar a Rabat en el Sáhara

A la retirada del embajador seguirán otras medidas punitivas

**EUSEBIO VAL** 

París. Corresponsal

La retirada del embajador en París fue la medida automática e inevitable tomada por Argelia después del anuncio del Elíseo, anteayer, de que apoyaba el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y, por consiguiente—y eso es lo fundamental—, la soberanía de Rabat sobre el territorio que fue colonia española.

El ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, confirmó ayer que la llamada a consultas de su embajador es solo "un primer paso al que seguirán otros". Attaf habló de "disminución de la representación diplomática", pero en París se teme que la relación entre en un nuevo periodo de turbulencias, más todavía porque en Argelia hay elecciones presidenciales anticipadas el 7 de septiembre, y avivar la tensión con la antigua potencia colonial (durante más de 130 años) siempre es rentable. Hay inquietud sobre la falta de cooperación argelina para repatriar a inmigrantes ilegales y el veto a empresas francesas. La toma de partido por Rabat en detrimento de Argelia –protecto-

detrimento de Argelia –protectora histórica del Frente Polisariono ha sido una sorpresa porque en los últimos meses se han sucedido las señales inequívocas, con visitas a Marruecos de tres ministros clave, los de Economía, Asuntos Exteriores e Interior. Aun así, el giro francés ha sido una sacudida también en París, dada la delicada

#### En el cálculo francés han pesado las mayores inversiones en Marruecos y su régimen más estable

relación histórica con Argelia y la presencia de millones de personas –muchas de ellas, de nacionalidad francesa– con vínculos familiares con el país norteafricano.

"París no podría ir más lejos en su afrenta hecha a Argel", escribió el conservador *Le Figaro* en su editorial. Para *Le Monde*, "Francia ha tomado nota de la ausencia total de resultados de su política de reconciliación con Argel", en alusión al escaso eco del gran esfuerzo del presidente Emmanuel Macron de reconocer los abusos de la época colonial y de intentar pactar con Argel un relato histórico en el que las memorias de ambos pueblos no sean contrapuestas y se avance en el acercamiento.

El contexto internacional ha influido en la decisión francesa, que continúa la tendencia iniciada por los EE.UU. de Trump en el 2020 – reconocer la soberanía marroquí del Sáhara Occidental a cambio del establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel– y que luego ratificaría España en el 2022, otro paso nada fácil para la política de Madrid en el Magreb.

Hay cifras que ayudan a entender el razonamiento francés: en el 2022, las inversiones en Marruecos fueron casi cuatro veces superiores a las hechas en Argelia, y las perspectivas de negocio son superiores, entre otras razones, por el dinamismo de la economía marroquí y porque su régimen parece más estable a medio plazo.

### Dimite el director de Project 2025, el plan radical ideado para Trump

JAVIER DE LA SOTILLA

Washington

El director de Project 2025, el plan del centro conservador Heritage Foundation para los primeros 180 días de un posible segundo mandato de Donald Trump, dimitió el martes después de semanas de críticas por parte de demócratas y republicanos, incluido el magnate, a su proyecto de reforma radical de la administración. El presidente del think tank, Kevin Roberts, dijo en un comunicado que la salida de Paul Dans se da después de "completar el proyecto, tal como estaba previsto". Pero diversos medios, como The Washington Post, aseguraron que es el primer paso para el desmantela-

miento del plan, que está dañando la candidatura de Trump.

El republicano lleva un mes asegurando que no tiene nada que ver con Project 2025, a pesar de que en su programa hay muchas de las medidas que allí se plantean y al menos 140 personas que formaron parte de su administración trabajan para organizaciones que colaboraron en el proyecto. "No sé nada sobre Project 2025. No tengo ni idea de quién hay detrás. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen, que son ab-

solutamente ridículas y abismales", publicó el 5 de julio.

Su distanciamiento llegó después de que el presidente de Heritage, Kevin Roberts, dijera en el podcast de Steve Bannon (War room) que los republicanos están "en el proceso de recuperar el país" y de "la segunda revolución americana, que se librará sin derramamiento de sangre si la izquierda lo permite". Aunque el magnate trate de distanciarse de este lenguaje insurreccionista, sus vínculos son notorios, pues ya diseñó parte de las políticas de su administración en el 2016 y el propio Dans sirvió como jefe de la oficina de Gestión de Personal bajo su mandato.

El plan propone una reforma masiva del gobierno federal, que prevé la expansión del poder presidencial, el despido de más de 50.000 funcionarios para reemplazarlos por personas leales a Trump y la reorientación de las agencias federales en torno a ultraconservadores. Además, incluye la propuesta fuerza del magnate, la "mayor deportación de la historia", así como otros planes controvertidos, como la prohibición de la pornografía o la exclusión de la píldora del día después en la cobertura de la Affordable Care Act (la ley de reforma sanitaria impulsada por Barack Obama), trabas a la transición de género de personas adultas o la prohibi-



Kevin Roberts, presidente de Heritage

ción de la píldora abortiva mifepristona, cuyo acceso decidió mantener el año pasado el Tribunal Supremo.

La campaña de Joe Biden, que tras su renuncia a la reelección ha heredado su vicepresidenta Kamala Harris, ha incrementado en el último mes sus ataques al republicano a partir de este plan. "Ocultar el anteproyecto de 920 páginas al pueblo estadounidense no lo hace menos real; de hecho, debería hacer que los votantes se preocupen más por qué más ocultan Trump y sus aliados", dijo la directora de campaña de Harris for President, Julie Chávez Rodríguez.•

#### Los Vanguardistas también disfrutan de su diario en vacaciones

TU DIARIO DE SIEMPRE PREPARADO PARA QUE TE LO PUEDAS LEER FRENTE AL MAR, EN LA MONTAÑA O EN UNA CHIDAD AL OTRO LADO DEL MUNDO



¡Leer el diario digital en la app!



LAVANGUARDIA

### Política

#### La legislatura catalana

### Sánchez defiende la nueva financiación en Catalunya para federalizar el Estado

El presidente insta a Junts a una "oposición constructiva" y apoyar los presupuestos

JUAN CARLOS MERINO

Madrid

"Estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico, eso es incuestionable y es una muy buena noticia para el sistema político español", defendió ayer Pedro Sánchez, ante el nuevo sistema de financiación singular para Catalunya dibujado en el preacuerdo sellado entre el PSC y ERC para encarrilar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

En su tradicional comparecencia en la Moncloa de balance del curso político, el presidente celebró – "con pasión", según resaltó – el "magnífico acuerdo" alcanzado con la dirección de ERC, a la espera de que el viernes lo validen sus militantes. "Yo estoy muy contento, estoy feliz", subrayó Sánchez, ante la perspectiva de que Illa sea president y se abra "un tiempo nuevo en Catalunya".

En espera del resultado de la consulta a las bases de ERC, Sánchez eludió profundizar en el modelo de financiación previsto para Catalunya, ya recibido con feroz oposición por el Partido Popular y líderes territoriales del PSOE como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "A todo lo llaman golpe de Estado, antes a la amnistía y ahora al acuerdo con ERC", rebatió. Pero el jefe del Ejecutivo resaltó que además de una financiación singular para Catalunya -como recordo que ya tienen Baleares o Canarias, debido a su insularidad-, el acuerdo también garantiza la "solidaridad interterritorial", junto a "la igualdad y la calidad" de los servicios públicos en todos los territorios. Sánchez consideró muy relevante que un partido independentista, como ERC, "se comprometa" con estos principios. Y denunció que las autonomías del PP supriman impuestos a los ricos y recorten servicios sociales: "Eso sí que es un itentado contra la igualdad'

En su balance optimista de fin de curso, por las cifras de crecimiento económico y creación de empleo -"la economía española va como un tiro"-, el nuevo acuerdo de pensiones con los agentes sociales o los avances que resaltó en justicia social y convivencia en Catalunya -"es un buen tiempo para los optimistas y un mal tiempo para los agonías", ironizó-, Sánchez insistió en que se propone agotar su mandato dentro de tres años: "No vamos a parar, queda mucho por hacer".

a mucho por nacer". Para ello, demandó el apoyo de



Pedro Sánchez hizo balance de fin del curso político en la Moncloa

66

Estamos dando un paso en la federalización del Estado autonómico, eso es incuestionable y es una muy buena noticia para el sistema político español"

"No es momento de seguir haciendo campaña electoral, sino de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado"

"Espero que Junts haga una oposición útil y constructiva en beneficio de Catalunya y de España con la aprobación de los presupuestos del 2025"

"Es un buen tiempo para los optimistas y un mal tiempo para los agonías"

"Estamos construyendo un futuro de convivencia, la normalización en Catalunya beneficia a toda España"

Page, Lambán, Gallardo y

otros dirigentes, muy muy

cerca y muy solidario", advir-

tió el expresidente. También

la mayoría que facilitó su investidura como presidente hace apenas ocho meses. "No es momento de seguir haciendo campaña electoral permanente, sino de construir acuerdos y aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado", demandó.

En este sentido, Sánchez confió en que, pese al acuerdo con ERC para investir a Illa, Junts se sume al pacto presupuestario y también respalde las reformas legislativas alas que obligaría el desarrollo del sistema de financiación singular de Catalunya. "Los catalanes han pedido, tanto en las elecciones generales como en las autonómicas, que estemos a las cosas importantes, al día a día de los ciudadanos y el fortalecimiento de los servicios públicos", advirtió.

"Espero que Junts haga una lectura de cuál es el mandato de las urnas en Catalunya y, por tanto, haga una oposición útil y constructiva en beneficio de Catalunya y también de España con la aprobación de los presupuestos generales del Estado del 2025", reclamó. Pese a que la formación de Carles Puigdemont tumbó la semana pasada el primer trámite para las cuentas públicas -los objetivos de estabilidad presupuestaria-, el presidente reiteró su apuesta por presentar los presupuestos "en septiembre u octubre", para poder aprobarlos antes de que concluya el año en curso.

Sánchez insistió en defender su política de desinflamación del conflicto político en Catalunya, con "decisiones valientes, siempre dentro del marco constitucional", como los indultos o la amnistía. "Tras una década de desencuentros, estamos construyendo un futuro de convivencia. La normalización en Catalunya beneficia a toda España", alegó. Y ya auguró que fracasarán los recursos contra la ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional.

El presidente también dirigió el tiro contra el PP ante la investigación a su mujer, Begoña Gómez, tras ejercer la víspera su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado y responder con una querella por prevaricación por parte de la Abogacía del Estado.

Sánchez criticó que Alberto Núñez Feijóo centre su estrategia de oposición en esta causa, a su juicio, sin mayor recorrido judicial, por su "frustración e impotencia". "El Gobierno gobierna, y la oposición fabula", rechazó. Y denunció el "montaje" de la víspera, con "organizaciones ultraderechistas peleándose por entrar en la Moncloa". "Fue patético y bochornoso", zanjó.

#### Felipe González arropa a las voces críticas en el PSOE

■ Pedro Sánchez resaltó que "todos los socialistas, o al menos una mayoría amplia, quieren a Salvador Illa como presidente de la Generalitat". Reiteró que la ejecutiva federal del PSOE ratificó "por unanimidad" el preacuerdo del PSC y ERC. E incluso ironizó con la protesta del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: "La noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al

Gobierno". Pero la inquietud recorre muchas federaciones socialistas, y arrecian las voces críticas y de alarma contra el acuerdo, como las de Page –"no puede prosperar en el Congreso, no lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere"– o las de los líderes socialistas de Aragón y Extremadura, Javier Lambán y Miguel Ángel Gallardo. Felipe González les arropó ayer: "Me siento muy, muy cerca de

el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, cuestionó el modelo de financiación que prevé el acuerdo con
ERC: "No es el ideal". Y el de
Castilla y León, Luis Tudanca,
advirtió: "No podemos coser
la unidad territorial de este
país por un lado descosiéndola por el otro".



La consellera de Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ayer en su despacho en el distrito administrativo de la Generalitat

#### **ENTREVISTA**

#### **EDUARDO MAGALLÓN**

Barcelona

a propuesta de financiación que recoge el acuerdo de investidura entre ERC y PSC es muy similar al que presentó la consellera de Economia, Natàlia Mas (Sant Martí de Tous, 1979), en el mes de marzo y que denominó modelo singular. Es básicamente un concierto como el del País Vasco, pero con la diferencia de que se incorpora una cuota de solidaridad. Pero para empezar a desarrollarlo primero lo tienen que aprobar los afiliados de ERC.

#### ¿Votará en la consulta? Votaré.

#### ¿Y qué votará?

Creo que no me corresponde posicionarme a favor o en contra. Lo que me corresponde es tratar de poner luz en toda esta cuestión.

#### ¿Cree que puede ser un buen acuerdo para Catalunya?

Pienso que tenemos sobre la mesa un acuerdo ambicioso y que va acompañado de unas garantías que nunca habíamos tenido antes. Nunca el PSOE se había posicionado a favor de que Catalunya recaudara el 100% de los impuestos. Por lo tanto, la implementación de este acuerdo realmente nos llevaría a dar un salto adelante muy importante en soberanía econó-

#### Vamos por partes. ¿Qué garantías del PSOE son estas a las que se refiere?

Este es un acuerdo que se ha trabajado con el PSC y ha sido validado y avalado por la ejecutiva federal del PSOE. Ha dicho que lo avala y que trabajará para implementarlo. También ha dicho que pone este acuerdo en conoci-

### "El acuerdo nos llevaría a un salto adelante en soberanía económica"

#### Natàlia Mas

#### Consellera de Economia i Hisenda

miento del grupo de verificación internacional.

#### Pero es un acuerdo que dará forma a un gobierno del PSC y uno del PSOE.

En el contexto actual tenemos la llave de la gobernabilidad tanto en el Estado como en el Parlament de Catalunya. Y esta es una garantía evidente para hacer y para forzar que las cosas avancen con un calendario acelerado y correcto. Y si no es así, no puede haber continuidad en el gobierno, ni en el Estadoni en Catalunya.

#### Por lo que respecta a la gananafirma usted, ¿puede cuantificar cuánto dinero de más tendría Catalunya al final?

He sido siempre contraria a dar cifras concretas porque sé que en una negociación política esta variable ahora mismo es inconcreta. Lo que sí que es concreto es que si esto se implementa, Catalunya pasa a recaudar el 100% de sus impuestos. Hay un cambio de para-

El acuerdo dice que se empezará por el IRPF. ¿El próximo 1 de enero las empresas pagarán las aportaciones de sus trabajadores

#### a la Agència Tributària de Catalunya (ATC)?

Nosotros, a partir del 1 de enero del año 2025, y si puede ser antes, tenemos que empezar a fortalecer la ATC con todos los medios, materiales y humanos, para permitir llegar a este objetivo de hacer la

#### Garantías

Nunca el PSOE se había posicionado a favor de que Catalunya recaudara el 100% de los impuestos"

#### Subida del IRPF

"El Govern tendrá más margen de maniobra para ajustar los impuestos a la baja"

gestión y la recaudación en el año

¿Cuando eso pase desaparecerá el tramo estatal del IRPF? Sí, porque el tramo estatal se reconvierte en autonómico.

¿Y subirá el IRPF?

IRPF en el 2026, ¿se traspasará al Estado o se lo quedará la Generalitat? El año 2026 es un año de transi ción. Y a partir del 2027 la Generalitat recaudará la totalidad del IRPF, y el 100% del rendimiento de este impuesto pertenece a la Generalitat. A partir de aquí, se hacen dos aportaciones al Estado. Es un escenario en el que teniendo solo el IRPF ya estamos en la mitad del camino. Pasaríamos de un

No. No se modifica, es decir, se re-

convierte el nombre. De hecho,

como ya dijimos hace unos meses,

pensamos que en el IRPF, todo

aquel tramo por debajo de 35.000

euros tiene que tener una correc-

ción a la baja. Con esta planifica-

ción, el Govern de Catalunya in-

gresará más, habrá una correc-

ción del déficit, dispondremos de

más recursos, y eso te da más mar-

gen de maniobra para ajustar los

Cuando se recaude el 100% del

impuestos a la baja.

30.000 millones. ¿Y el resto de los impuestos?

9% de recaudación a un 53%. Pa-

saríamos de 5.000 millones a unos

El Estado tiene cubierto sobradamente lo que es la aportación por los servicios que presta a Catalunya. La aportación de solidaridad hay que definirla.

¿Eso complicaría el reparto de la cesta de impuestos en el modelo de financiación de régimen común para el resto de las comunidades?

Nos aseguraremos de no generar estos líos, y mucho menos en unos momentos de transitoriedad.

Si cuando se reúne la comisión mixta bilateral, tal como prevé el acuerdo, se decide que la mejor fórmula para cumplir lo pactado



#### Recursos

Tienen que venir de un leve adelgazamiento del Estado, porque si no, no sería viable"

es crear el consorcio Estado-Generalitat que defiende el PSC... Eso incumpliría el acuerdo.

Se rompería el motivo por el cual hubo acuerdo, que es apoyar la gobernabilidad del Govern.

#### Sobre la factura que tendría que pagar la Generalitat al Estado y la aportación a la solidaridad. ¿Cuál será?

Será posible aquello que sea razonable, comparable y riguroso. Hay dos objetivos, y tienen que ir en paralelo: una ganancia de soberanía y una corrección del déficit. No hemos dicho nunca la eliminación del déficit fiscal, decimos corrección de este déficit fiscal.

#### ¿Y si el Estado la sitúa en 30.000 millones, lo que equivale a la mitad de toda la recaudación potencial?

En el acuerdo sí que ya se sitúa un límite. El de la ordinalidad.

#### ¿La ATC puede hacer todo eso

No, hoy día no. Probablemente ahora estemos a un 10% de la capacidad. Para llegar al 100% necesitamos fortalecer la ATC, pero de hecho es posible hacerlo porque el grueso de este fortalecimiento vendría del equipo profesional de la Agencia Tributaria española (AEAT).

#### No están muy contentos estos trabajadores.

Con un traspaso de este tipo se garantizarían absolutamente todos los derechos y todas las condiciones de estos trabajadores.

#### ¿Qué horizonte temporal da, por lo tanto, a la consecución del 100% de los impuestos?

Tiene que ser gradual, pero acele-

#### ¿Cree que este modelo es replicable a otras comunidades?

Nosotros lo hemos negociado pa-

#### La financiación es un mecanismo de suma cero. Si una comunidad tiene más dinero, otra tendrá menos.

No. Nosotros entendemos que para que políticamente todo eso sea viable, lo que gane Catalunya no lo tiene que perder otro territorio. En algunos de estos territorios se tiene que corregir la infrafinanciación crónica: València y Baleares. Para Catalunya tiene que venir de una corrección del deseguilibrio vertical del Estado, de un leve adelgazamiento del Estado, porque si no, no sería viable.

# División en el seno de Esquerra ante la consulta sobre el preacuerdo con el PSC

Junqueras expresa su apoyo al equipo negociador, pero no aclara qué votará él

**JAUME V. AROCA**Barcelona

Oriol Junqueras, el que fuera hasta el pasado 10 de junio presidente de Esquerra Republicana, se pronunció ayer por primera vez sobre el preacuerdo alcanzado entre su partido y los socialistas catalanes, y lo hizo para expresar su "respeto" al trabajo realizado por el equipo negociador, encabezado por Marta Rovira – que ayer, por el contrario, se pronunció abiertamente por el sí– al tiempo que evitaba fijar su posición respecto a la consulta a la mi-

litancia que tendrá lugar mañana.

Junqueras, como es marca de la casa, lanzó un mensaje en sus redes sociales calculadamente ambiguo. Ni sí, ni no: "Todo el respeto por el trabajo hecho por el equipo negociador encabezado por Marta Rovira y por el contenido del preacuerdo", aseguraba para, a renglón seguido, mostrarse comprensivo con las dudas expresadas por muchos militantes. El expresidente de ERC precisaba, no obstante, en su mensaje que, de aprobarse el preacuerdo, habría que romperlo en caso de incumplimiento. Algunos los interpretaron como una cláusula de salvaguarda para el sí.

Desde que Junqueras renunció a la presidencia del partido no forma parte de la ejecutiva, y por tanto no participó en la larga reunió del pasado lunes en la que la dirección dio el visto bueno al preacuerdo. La posición de Junqueras puede ser decisiva para decantar la posición de la militancia.

En paralelo ayer por la noche Marta Rovira publicaba un artículo en *Nació Digital* en el que



Oriol Junqueras, en una imagen de archivo llegando a la sede de ERC de la calle Calàbria

#### El compromiso del PSC

Lluïsa Moret, que ha liderado en nombre de la dirección del PSC las negociaciones con Esquerra Republicana, subrayó ayer el compromiso de los socialistas catalanes en el acuerdo que, señala, significará "un paso adelante en financiación y fiscalidad, que deseamos singular, justa y solidaria". El mensaje de Moret es la primera declaración pública del partido

que lidera Salvador Illa, que desde que se dio a conocer el acuerdo se mantiene en un discreto segundo
plano del debate a la espera
de conocer el veredicto de
la militancia de Esquerra
este viernes. En otro mensaje de Moret, el PSC también subraya el aval al
acuerdo presentado ayer
por los comunes, la formación que lidera Jéssica
Albiach.

apostaba claramente por el sí en la consulta. En el artículo defiende que el preacuerdo sienta las bases del mejor sistema de financiación y que sería un error perder esa oportunidad. Rovira señala la relevante posición política de su grupo en el Congreso para forzar determinadas decisiones, como se ha demostrado con la ley de Amnistía.

Al mismo tiempo un grupo de 25 alcaldes de Esquerra publicaba ayer un artículo en el que apostaban por el sí a la consulta porque, argumentan, es "un buen acuerdo y porque una repetición electoral sería muy negativa para el conjunto del país". Entre los alcaldes que firmaban este artículo figuran los de Manresa, Sitges, Cardona, Tàrrega, Salt, El Masnou, Caldes o Amposta.

También el presidente y portavoz del grupo de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, expresó su apoyo al acuerdo con un rotundo y escueto "sí" en sus redes sociales. Tanto el ambiguo mensaje de Junqueras como el diáfano tuit de Rufián tuvieron numerosas réplicas de militantes y simpatizantes de Junts que les calificaban, en el mejor de los casos, de traidores. La guerra del independentismo en las redes sociales no es muy edificante.

En sentido contrario también se expresaron a lo largo del día de ayer algunos dirigentes de Es-

Marta Rovira apuesta abiertamente por el sí y defiende el nuevo modelo de financiación

Ediles republicanos de Lleida y Sabadell, entre otras ciudades, se oponen al pacto

querra. El diario *Segre* adelantaba ayer que el presidente de ERC en Lleida, Francesc Xavier Biosca, y el secretario de organización de la sección local, Xavier Casanovas, también firmaron un artículo en el que defendían el no en la consulta porque el acuerdo "es tan maravilloso que lo hace poco creíble". Entre los que también se han mostrado en contra del preacuerdo figuran el portavoz en el Ayuntamiento de Sabadell, Gabriel Fernàndez; y el consejero nacional Joan Puig.

Entre tanto, es llamativo el si-

Entre tanto, es llamativo el silencio de los dirigentes de Junts per Catalunya. No quieren excitar a la militancia republicana.•

# Agentes económicos y sociales ven positivos los pactos para investir a Illa

PEDRO RUIZ Barcelona

Algunos de los agentes económicos y sociales de Catalunya se han pronunciado sobre los acuerdos que el PSC ha alcanzado con Esquerra Republicana y los comunes para la investidura de Salvador Illa. Su valoración es positiva, siempre que permitan contribuir a la "estabilidad". Paralelamente, estas organizaciones desechan el escenario de una repetición elec-

toral ante las "urgencias" del país. Desde Pimec, su presidente, Antoni Cañete, señaló que es un buen paso porque puede evitar una mieva repetición electoral, io que "representaría un fracaso". La patronal de las pequeñas y medianas empresas hace hincapié en el pacto sobre financiación, puesto que lo consideran una "noticia excelente" en el sentido que es "fundamental resolver los déficits de financiación y tesorería". "Hace tiempo que reclamamos una autonomía financiera que permita la capacidad de gestión de los tributos y que garantice el principio de ordinalidad", añadía Cañete. Además, el dirigente de Pimec pide a

los partidos "altura de miras". También se manifestaron los secretarios generales de UGT y CC.OO. Camil Ros (UGT) sostuvo que es una "muy buena noticia" el preacuerdo entre socialistas y republicanos por "poner las bases para una financiación justa y solidaria" que permita "construir un Estado de bienestar catalán potente". Por su parte, Javier Pacheco (CC.OO.) hizo una lectura "positiva" de una entente "progresista que avanza en el marco del autogobierno y que tiene que servir para fortalecer el contrato social".

Otros de los actores que emitieron un comunicado al respecto fue la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social y la Confederació Empresarial del mismo sector. Ambos señalaron que es el momento de los grandes acuerdos y que Catalunya "avance socialmente". En este contexto, quisieron poner de relieve el "esfuerzo" del PSC, ERC y Comuns para "dialogar y negociar con el objetivo de lograr un

acuerdo de gobierno que permita

desencallar la situación política actual".

Por ello, demandan "responsabilidad política para llegar a pactos y consensos enfocados en la mejora de los recursos y el blindaje de políticas sociales que pueden revertir en una mayor capacidad

#### Patronal, sindicatos y sector social instan a evitar una repetición electoral ante las "urgencias" que hay

de la Generalitat para mejorar las condiciones de vida de su ciudadanía", poniendo el foco en los más vulnerables.

Desde la perspectiva del Tercer Sector Social, es urgente que haya un nuevo Govern para impulsar estas políticas "necesarias para reducir la pobreza, la exclusión y las desigualdades". En esta línea, instan a mejorar las condiciones laborales de los profesionales del ámbito-equiparándolos a los de la función pública- y a asegurar la viabilidad de las entidades sociales

Con esta petición para formar un ejecutivo lo más pronto posible, sostienen que la posibilidad de una repetición electoral es un "escenario no deseable marcado por el aumento de las desigualdades y el auge de los discursos de odio y de extrema derecha".

Este llamamiento al consenso y a la estabilidad es compartido por todos los agentes. De hecho, el sector social considera que "hay que romper con la dinámica de legislaturas cortas" porque "imposibilitan" el avance en políticas "verdaderamente transformadoras y sólidas que reviertan la situación de precariedad que afecta al 25% de la población catalana".

### El acuerdo Comuns-PSC sitúa el derecho a la vivienda como prioridad

El partido que lidera Albiach no cierra la puerta a entrar en un gobierno de Illa

CRISTINA SEN

Barcelona

Jéssica Albiach presentó ayer ante el consejo nacional de Comuns el acuerdo con el PSC, centrado sobre todo en un cambio en las políticas para avanzar en el derecho a la vivienda. "Esta ha de ser la legislatura de la vivienda", señaló la presidenta del grupo, que desglosó un documento basado en acuerdos concretos encaminados a construir una "Catalunya de progreso y sostenible".

El acuerdo, ratificado por el consejo nacional, se circunscribe a la investidura, pero desde los comunes se apunta que la entrada en un Govern de Salvador Illa nunca se ha descartado. Primero, obviamente, se tendrá que ver la votación de la militancia de ERC, y después, definir los posibles escenarios en el futuro.

La carpeta de la vivienda, con un extenso desarrollo, es así la fundamental en este documento que arranca con el compromiso de construcción de 55.000 pisos protegidos hasta el 2030. Se dispondrá también de 350 millones para ampliar el parque de alquiler, destinado sobre todo a atender los casos de emergencia.

El acuerdo aborda también el debate sobre el alquiler turístico, con la intención de equiparar el alquiler de temporada con el regular, lo que supondrá una modificación de la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El objetivo es extender los dere-

chos y deberes de los contratos de larga duración o de residencia habitual a los de temporada o por habitaciones. También se apuesta por la reducción de los pisos de alquiler turístico. En el documento se defiende la creación de un registro de grandes tenedores, así como el desarrollo de un régimen sancionador, pendiente en la ley de regulación de los alquileres

Otro de los ejes aborda cambios en la educación pública, con la recuperación de la sexta hora en la enseñanza pública, que se realizará de forma progresiva. Asimismo, se propone la gratuidad del comedor escolar, empezando por los centros en entornos de complejidad.

Albiach destacó que el acuerdo avanza en las políticas públicas de izquierdas, y no hizo referencia al debate sobre el modelo territorial y el encaje catalán. En el ámbito de la financiación, eje del debate en

ERC, el acuerdo entre el PSC y Comuns indica que hay que "impulsar un nuevo acuerdo de financiación singular para Catalunya". Debe atender, así, esta singularidad y los principios de suficiencia, ordinalidad, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia. También se pide que el nuevo modelo acabe con el dumping fiscal -en referencia velada a la Comunidad de Madrid-.

En esta apuesta por una "Ca-

talunya de progreso y sostenible", y en materia de infraestructuras, el acuerdo Comuns-PSC frena la construcción del cuarto cinturón en su tramo de Granollers y apuesta por la conexión del tranvía en la Diagonal de Barcelona. Asimismo, los comunes han querido subrayar el compromiso escrito de dejar atrás el proyecto del Hard Rock en Catalunya, debate sobre el que giró en el plano simbólico la ruptura de las negociaciones presupuestarias y, a la postre, la convocatoria de elecciones avanzadas del president Pere Aragonès.

El acuerdo recoge también medidas en torno al modelo turístico, con un compromiso para la reducción de "cruceros y cruceristas". Se apuesta por una "nueva fiscalidad" que pueda aumentar el "retorno al territo-



Jéssica Albiach, ayer durante el consejo nacional de los comunes

#### El pacto propone recuperar la sexta hora en la enseñanza pública y defiende una financiación singular

rio" Si la militancia de ERC da el sí al pacto con el PSC, este fin de semana se podría formalizar públicamente el pacto PSC-Comuns. La formación de Albiach pone el objetivo en poder celebrar lo antes posible el pleno de investidura, donde cuenta con sus seis diputados para facilitar la investidura de Illa junto a

En este contexto, se solicitará al presidente del Parlament, Josep Rull, que abra con celeridad la ronda de consultas para convocar después a la diputación permanente, que es la que vela por los poderes de la Cámara entre los periodos de sesiones. Es, por tanto, el organismo que debe decidir la fecha del pleno de investidura.

ormé parte del equipo que definió la propuesta de financiación singular, pero no he participado de la negociación sobre la investidura de Salvador Illa. Desde esta perspectiva, tengo que decir que la lectura del preacuerdo me ha sor-

En una negociación, es de esperar que cada parte tenga que renunciar a algunos de sus objetivos. En cambio, el preacuerdo no solamente respeta la propuesta de la financiación singular en su integridad, sino

Aquella propuesta se componía de dos elementos. El primero, que la Generalitat tenía que ser la encargada de la recaudación de los impuestos. El segundo, que la Generalitat se financiaría con la diferencia entre la recaudación y dos transferencias al Estado, una en relación con las competencias de este y otra como contribución a la financiación de las competencias de las comunidades autónomas con menos capacidad fiscal. La primera implica la sustitución de una agencia y de un cuerpo funcionarial estatales (la AEAT y sus inspectores de Hacienda), una operación solo comparable a la que tuvo lugar a partir de

#### **TRIBUNA**

**Miquel Puig** Economista

#### La financiación en el preacuerdo de investidura

1996 con los cuerpos de seguridad del Estado. La segunda implica que la Generalitat gane autonomía –y por lo tanto responsabilidad- fiscal, dejando de financiarse en función de lo que el Estado calcula que necesita para pasar a hacerlo en función de lo que recauda, asumiendo el riesgo de no llegar. Este segundo elemento, más que el primero, es lo que implica salir del régimen común y financiarse como lo hacen vascos y navarros.

Se trata de dos modificaciones profundas respecto de la situación actual, pero de carácter puramente político, ya que no garantizan que la Generalitat mejore sus ingresos; todo depende del volumen de la transferencia "de solidaridad". La propuesta original dejaba esta cuestión abierta para evitar que se contaminara con el debate sobre el déficit fiscal y la insuficiencia de los ingresos actuales.

La sorpresa es que el preacuerdo completa la financiación singular establecien do un límite claro en el volumen de las transferencias al Estado: la ordinalidad.

Algunos creen que se trata de una fórmula ya presente en el actual Estatut, pero que el Constitucional habría neutralizado. Se trata de una leyenda urbana: el Estatut solo contiene una fórmula confusa y anodina que algunos identifican erróneamente con la ordinalidad; por otra, el Tribunal Constitucional la declaró constitucional. No, la ordinalidad no está en el actual Estatut. Otros creen que la ordinalidad es poca cosa. Se equivocan: es fácil demostrar que el cumplimiento de esta regla exige una mejora de la financiación de la Generalitat muy por encima de lo que podría esperarse de una reforma del modelo siguiendo las reglas actuales.

Ni que decir tiene que cambios tan profundos suscitarían una oposición furibunda. Por parte de la oposición, por parte del sottogoverno (empezando por los inspectores de Hacienda) y acabando con algún magistrado imaginativo. Es decir, que su implementación seguiría el modelo que está siguiendo la amnistía: "Quien pueda hacer, que haga".

Ahora bien, antes de empezar la guerra de trincheras, el preacuerdo exige modifi car dos leyes ordinarias y una ley orgánica (la Lofca). Por lo tanto, exige el voto favorable de todos los diputados de la coalición de la investidura de Pedro Sánchez, incluidos el diputado del BNG y el de Compromis. Por lo tanto, y una vez más, los términos del preacuerdo serán ofrecidos a todas las comunidades autónomas que los quieran aceptar. Seguramente, también

una vez más, sin generar entusiasmo. En definitiva, las dificultades para implementar el preacuerdo son fenomenales, pero me resulta difícil imaginar cómo podría mejorarse para los intereses de los

catalanes.

### El PP se prepara para "frenar" la financiación y busca la división socialista

Gamarra anima a dirigentes del PSOE a oponerse si el pacto llega al Congreso

**REDACCIÓN** Madrid

El PP no aceptará el modelo de financiación singular para Catalunya planteado en el acuerdo entre el PSC y ERC y tratará de ponerle freno si la construcción de este nuevo sistema -que requerirá de cambios legales- se pone en marcha. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hizo ayer estas consideraciones para marcar las líneas en las que se van a mover los populares si Salvador Illa logra ser investido president. Una línea con la que el PP quiere avivar las diferencias internas en el PSOE, a partir de las críticas que han surgido desde Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.

En este contexto, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, animó al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, y al secretario general en Aragón, Javier Lambán, no solo a que alcen la voz contra el acuerdo en Catalunya –que ya lo han hecho–, sino que actúen en consecuencia. "Hay socialistas que critican a Pedro Sánchez pero luego le apoyan – indicó–. Que demuestren si queda algún socialista con valores que alza la voz".

Por ello, se quiere incitar la di-

visión no solo en las voces que siempre son más críticas con las decisiones de Sánchez sobre Catalunya, sino entre lo que consideran que lo hacen en privado. "Muchas voces socialistas -dijo Gamarra- están defendiendo el modelo de financiación común recogido en la Constitución". Por ello pidió a todos los representantes socialistas que si no les vincula este preacuerdo con ERC, que no lo voten cuando llegue al Congreso de los Diputados si se somete a las Cortes con reformas legislativas.

Si la militancia de ERC aprueba mañana los términos del acuerdo para investir a Illa, la

#### Los populares acusan al presidente de comprar la investidura de Illa "con el dinero de todos los españoles"

batalla de la financiación entre el PP y el Gobierno estará definitivamente abierta. Los populares han empezado a desarrollar varias premisas de su argumentario advirtiendo, como hizo el martes Alberto Núñez Feijóo, que el acuerdo es una "promesa"



Cuca Gamarra, secretaria general del PP

imposible", un nuevo "engaño" de Pedro Sánchez a los independentistas. Y al mismo tiempo se estará alerta para saber qué cambios en el modelo de financiación pone el Gobierno sobre la mesa para todas las autonomías

Gamarra criticó que Sánchez "no se atreve a hablar" del preacuerdo firmado con ERC y a someterlo a votación entre las bases del PSOE. "No hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común, el sistema de financiación que está pactado, es multilateral y afecta a todos los españoles", subrayó en rueda de prensa.

El acuerdo sobre una financiación singular entre ERC y el PSC se quiere presentar desde el PP como un nuevo paso en el "chantaje" del independentis-

mo a Pedro Sánchez, y de este a los españoles. Tras garantizarse su investidura a cambio de la impunidad "para una casta política", dijo la secretaria general del PP, ahora Sánchez pretende

#### La dirigente del PP conmina a Sánchez a someter a consulta de la militancia el acuerdo con ERC

"comprar" la de Salvador Illa al frente de la Generalitat, "en este caso, con el dinero de todos los españoles".

Tras el balance del curso político realizado por el presidente del Gobierno, la dirigente popular insistió en que la legislatura

comenzó con el "escándalo" de la ley de Amnistía y termina "reventando" la caja común de la financiación, "con el único objetivo de comprar nuevamente el poder".

El PP volvió a insistir en su petición a Sánchez de que dimita o convoque elecciones. Un argumento en el que se insiste desde las pasadas elecciones europeas del 9-J, donde los populares obtuvieron más escaños. En el contexto de este fin de curso, el partido de Feijóo intenta dibujar un escenario de corrupción vinculado a la Moncloa, y cargar de nuevo con las "concesiones" que esta realizando al independentismo. Si prospera el acuerdo entre el PSC y ERC, los populares seguirán con atención cómo se configuran las mayorías en el Congreso y el papel que desempeña Junts.

### El CGPJ mantiene el bloqueo para elegir a su próximo presidente

CARLOTA GUINDAL

Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recién elegidos empezaron ayer su andadura con mal pie. En el primer pleno que exige la ley para elegir a su presidente, que a su vez será del Tribunal Supremo, no lograron llegar a un consenso de tres quintos.

Los diez vocales progresistas apuestan por la magistrada Pilar Teso, mientras que los diez conservadores lo hacen por el también magistrado Pablo Lucas. Estos vocales han comenzado el nuevo mandato del CGPJ tras un acuerdo entre el PP y PSOE después de cin-

co años de bloqueo que obligaron al órgano a estar en funciones, con el daño y perjuicio que ha supuesto para el poder judicial.

El pleno para convocar presidente arrancó el martes. En una primera votación se presentó a siete candidatos. Los dos más votados, la magistrada de lo Contencioso del Supremo Pilar Teso y Pablo Lucas fueron los más votados. Hasta siete rondas se celebraron ayer para intentar lograr que alguno de los dos candidatos obtuviera el apoyo de tres quintos de los vocales (es decir, doce votos).

Por la tarde del martes, el pleno quedó suspendido ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y se reanudó ayer con una nueva votación. El resultado volvió a ser de diez votos a favor para cada uno de

Por tanto, el pleno se tuvo que volver a suspender y se reanudará el próximo lunes 5 de agosto. En la nueva ronda se volverá a plantear la votación de los siete candidatos iniciales para repetir el mismo proceso. Estos son, además de Teso y Lucas, las magistradas Carmen Lamela, Esperanza Córdoba, Ana Ferrer y Ángeles Huet, además del magistrado Antonio del Moral, todos ellos miembros del Tribunal Supremo.

Mientras no haya presidente, el Consejo no puede arrancar su andadura porque las comisiones necesarias para su funcionamiento deben ser a propuesta del presidente, al igual que la designación del vicepresidente. Fuentes del órgano explicaron que las únicas decisiones que se pueden adoptar mientras no haya presidente son las de mayor urgencia, como por ejemplo la tramitación de una baja de un miembro de la carrera judicial.

### Begoña Gómez gana en la batalla mediática con una sentencia a su favor

C. GUINDAL Madrid

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado su primera batalla mediática al lograr que un juzgado de Madrid obligue a un medio digital a publicar una rectificación en su portada de una noticia en la que se afirmaba que había recibido una subvención pública.

Concretamente, el medio *The Objective* afirmó que Gómez era beneficiaria de una subvención pública y que tenía una fundación denominada Transforma TSC. De hecho, esa información fue utilizada en las denuncias de

Manos Limpias y Hazte Oír contra ella que después fueron admitidas por el juez Juan Carlos Peinado, quien tiene a Gómez como investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.

La sentencia explica que aunque el medio rectificó la noticia tras un burofax enviado por Gómez, la noticia fue publicada escondida sin la relevancia que tuvo la primera, publicada con información errónea. La primera noticia publicada salió en la portada del medio digital. Sin embargo, la rectificación salió solo en la sección, "sin enlace desde la portada".

### LAVANGUARDIA

**PRESIDENTE-EDITOR** JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ **DIRECTOR**Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS
Lola García
Miquel Molina
Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR Enric Juliana Álex Rodríguez Manel Pérez SUBDIRECTORES
Isabel Garcia Pagan
Lluís Uría
Joel Albarrán
Lucía González

#### POSTALES AMERICANAS

Josep Martí Blanch



Chicago

EE.UU. se ha de llegar por la puerta grande. Es el país de los sueños, no el de la calderilla y las cosas comunes. Su carácter imperial exige desproporción y desmesura, que para eso fueron sus gentes las que inventaron las tallas XXXL. Chicago cumple a la perfección con la condición de ofrecer al que allí aterriza el envoltorio de lo exagerado. El lugar idóneo por donde iniciar una larga excursión americana.

La ciudad procura recibimientos que es imposible que defrauden. Uno deshace la maleta y en lo que tarda en hacerla de nuevo está leyendo en los periódicos que en su corta estancia de fin de semana ha habido 72 tiroteos con 19 muertos y 84 heridos. Ahí queda eso. Verdad de la buena, nada de *fake news*. El puente del 4 de Julio fue una carnicería. Juzguen ustedes si eso no algo descomunal. Ni los chicos de Al Capone disparaban tan a la ligera.

#### El puente del 4 de Julio fue una carnicería: 72 tiroteos con 19 muertos y 84 heridos

Hay guerras de las de verdad en las que hay días en los que los ejércitos usan menos munición.

Claro que si uno se aloja en el Chicago adinerado y turístico de la Magnificent Mile cuesta creer que haya tanto pistolero suelto, pues no hay manera de ver a ninguno. Por lo que parece solo habitan en las partes de la ciudad alejadas de los turistas que, todos ellos con cara de arquitectos –yo también la puse para no desentonar –, pasan el día con la cabeza vuelta hacia el cielo para admirar viejos y nuevos rascacielos.

Los tiroteos no fueron la única exageración de bienvenida. Como va hemos leído millones de veces, EE.UU. es país de grandes contrastes. Prueba de ello es que mientras los gánsteres de las bandas baleaban a su gusto, unos tiros aquí, otros allá, Chicago alumbraba a un nuevo ciudadano ilusel futuro. Mientras otros apretaban el gatillo, Patrick Bertoletti se zampaba 58 perritos calientes en 10 minutos. ¿Y qué?, preguntarán ustedes. Pues que ese tragaldabas es el nuevo e inapelable vencedor de la insalubre competición nacional consistente en engullir como una oca más bazofia que el resto de los concursantes. Y eso, ¡faltaría más!, lo ha convertido en un nuevo motivo de orgullo para Chicago.

Balas y salchichas. Tiros y comida. Lo que vendría a ser una bienvenida muy, muy a la americana. Esto no podía empezar mejor. No dirán que no promete la cosa.

### Israel descabeza a Hamas

La muerte de Haniye

amenaza la negociación

para un alto el fuego y

eleva la tensión regional

n dos operaciones llevadas a cabo con horas de diferencia, Israel ha dado muerte en Beirut al número dos de Hizbulah, Fuad Shukr, responsable de la rama militar de esta guerrilla proiraní, y a Ismail Haniye, líder político de Hamas, quien se encontraba en Teherán para asistir a la investidura del nuevo presidente iraní. Dos muestras, sin duda, de la eficacia de los servicios de inteligencia israelíes.

Israel descabeza así a los dos principales grupos yihadistas contra los que combate desde hace décadas, un enfrentamiento agravado desde que el 7 de octubre del pasado año Hamas lanzó una serie de ataques terroristas contra poblaciones israelíes en la frontera con Gaza y provocó una guerra que se ha cobrado ya la vida de 40.000 palestinos.

El ataque con un dron contra Fuad Shurk era el ojo por ojo israelí en respuesta al misil lanzado por Hizbulah que mató a doce niños en los altos del Golán. Su muerte supone el punto más grave en la guerra de baja intensidad que Israel y la guerrilla chií han mantenido hasta ahora en el sur de Líbano.

La muerte de Haniye le sirve a Netanya-

hu para cobrarse una pieza de caza mayor, recuperar popularidad y presumir de la capacidad israelí para superar las defensas antiaéreas iraníes. Sin embargo, ambas operaciones no harán sino alimentar más la espiral de violencia que sacude a la región y aumentar el peligro de que la guerra de Gaza derive en un conflicto generalizado en Oriente Medio.

Haniye, que vivía autoexiliado en Qatar, se radicalizó durante la intifada y ganó las elecciones palestinas en el 2006. Pero luego se produjo la expulsión de Fatah de Gaza y Hamas tomó el poder en la franja en el 2007. Fue primer ministro en este territorio hasta el 2017, cuando fue elegido presidente del buró político de Hamas. Lideraba las negociaciones para un alto el fuego en Gaza y era el interlocutor de la organización yihadista con Irán, siendo la cara visible de la diplomacia islamista y con

una posición pragmática respecto de Israel. Con la retórica habitual en estos casos, el líder supremo iraní, Ali Jamenei, dijo que su país tiene el deber de vengarse y que Israel se ha ganado "el castigo más duro". Hamas habló de "escalada grave" en el conflicto y prometió que esta muerte no quedaría impune.

Más pronto que tarde, Hamas nombrará un nuevo líder porque, más que una organización islamista, es una ideología, pero habrá que ver, como decíamos, qué consecuencias tiene la muerte de Haniye en las negociaciones con Israel, ya que él dirigía la delegación islamista y era el interlocutor clave con los mediadores internacionales, como Qatar y Egipto.

Lo cierto es que, en apenas siete horas, dos ataques selectivos israelíes han acabado con los máximos cabecillas de Ha-

mas y de Hizbulah, grupos que forman parte del llamado *eje de la resistencia* liderado por Irán y activado desde varios frentes –entre ellos, el de los hutíes en Yemen– para actuar contra Israel. Como la capacidad de Hamas para responder al Tsahal israelí ha disminuido tras casi diez meses de guerra, no es descartable que las represalias iraníes por la muerte de Haniye no sean directas, sino que vengan de las

diversas milicias regionales apoyadas y armadas por Teherán.

Tras la muerte del líder político de Hamas un acuerdo entre

Tras la muerte del líder político de Hamas, un acuerdo entre Israel y Hamas parece estar más lejos que nunca, y las negociaciones, en peligro. Ello favorece a Netanyahu, partidario de llevar la guerra hasta el final, pues es su póliza de seguros política y porque le da argumentos ante las presiones de los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha de su Gobierno.

Sea como sea, la desaparición de Haniye vuelve a sacudir Oriente Medio y amenaza con desestabilizar más la región con una escalada violenta. Sin olvidar que Israel sigue buscando, para acabar con él, a Yahya Sinuar, el cerebro palestino del 7 de octubre, que sigue oculto en los túneles de Gaza, un dirigente islamista más extremista que Haniye y ahora candidato a tomar el liderazgo de Hamas.

### Balance gubernamental del año político

Sánchez destaca en su

haber la amnistía, el

renovado CGPJ y otro

pacto de pensiones

edro Sánchez, presidente del Gobierno, compareció ayer en el palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político que termina. He aquí una iniciativa debida a los ciudadanos, y oportuna en cualquier circunstancia, tanto si las cuentas rendidas avalan al convocante del acto como si, por el contrario, reflejan la cortedad de sus logros.

Del curso político que llega a su fin pueden decirse muchas cosas. Por ejemplo, se puede afirmar que ha sido agi-

tado, tanto por las osadas políticas del Gobierno, entre las que destacan la elaboración y aprobación de la ley de Amnistía, como por la invariable respuesta descalificadora que han recibido de la oposición encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, no puede decirse que haya sido improductivo.

El presidente se ufanó de la situación económica, que resumió en cifras:

25.000 millones de euros de inversión extranjera directa, 100.000 nuevas empresas y 426.000 nuevos empleos adicionales, con un total de 21.600.000 empleados y un paro sobre el 11%, que evoca el previo a la crisis del 2008. También se refirió al aumento del salario mínimo y del número de contratos indefinidos. Todo lo cual contribuye a una tasa de crecimiento superior a la media europea.

Sánchez sacó pecho además por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), indecorosamente

congelada durante más de cinco años. Y se refirió a la ya mencionada ley de Amnistía y a otras once leyes, como la de Paridad, aprobadas en el último ejercicio, pese a las debilidades parlamentarias del PSOE.

No satisfecho con estas realizaciones, en plena tormenta política por el pacto firmado por PSC y ERC para hacer posible la investidura de Salvador Illa, o el acoso de la oposición por el caso –"no caso", según Sánchez– relativo a su esposa, Begoña Gómez, el presidente aprovechó la compa-

recencia para anunciar nuevos avances.

Destacó el recién alcanzado y muy loable acuerdo entre los agentes sociales –Ejecutivo, patronal y sindicatospara la reforma de las pensiones. De hecho, se trata de la cuarta fase de tales reformas, con especial atención esta vez a mejoras en la jubilación parcial y la reformulación del acceso al retiro activo, siempre con el propósito de prolongar

vidas laborales y, así, aligerar la presión sobre las arcas estatales causada por el pago de pensiones.

Sánchez prefirió ayer valorar positivamente sus políticas, en especial las más recientes, de efectos todavía no descriptibles, que abundar en detalles sobre ellas. Hubiéramos preferido que procediera al revés. Pero, con enumerarlas le bastó para recordar que las tuvo y que en no pocas ocasiones dieron frutos. Quizás a la oposición le sería también de cierta utilidad hacer balance de sus políticas.

### Contra el humanismo tecnológico

#### Genís Roca



hora que estamos en los calores del verano podríamos ir dejando ya de lado la absurda idea de que la tecnología es fría. Es de tontos pensar que la tecnología es algo metálico, inerte y ajeno a la condición humana. Es justo lo contrario, la tecnología es una característica de la humanidad.

Hay quien cree que nos diferenciamos del resto del mundo animal por el lenguaje, los sentimientos o la inteligencia, pero estas características no son exclusivas de los homínidos. En cambio, la tecnología sí que es una característica que nos diferencia del resto. Nos apoyamos sistemáticamente en tecnología para resolver nuestros problemas, y somos la única especie capaz de idear y producir mecanismos artificiales para resolver todo tipo de situaciones. La tecnología es un atributo de la humanidad, y nos define como especie.

En pleno vértigo digital aparece el humanismo tecnológico, una corriente de pensamiento que promueve

poner la tecnología al servicio de la condición humana, lo cual es una perogrullada como lo sería reivindicar que la medicina esté al servicio de la salud. Sus defensores dicen que es necesario potenciar un uso responsable de la tecnología y que la innovación en este ámbito debería guiarse por unos principios éticos, pero eso vuelve a ser una obviedad. Reclamar cosas a la tecnología es desviar el foco porque las responsabilidades corresponden a las personas y no a las máquinas. Quejarse del ses-

go racista de un algoritmo es la manera cínica de esquivar la evidencia de que nuestra historia tiene un lamentable sesgo racista, motivo por el cual obtenemos un resultado vergonzoso cuando entrenamos algoritmos con nuestro histórico de datos. El error no está en la tecnología, sino en nuestra manera de hacer. Lo bueno de la nueva tecnología que está llegando, como la inteligencia artificial, es que nos pone por fin frente al espejo. No resolveremos el problema que tenemos en nuestros algoritmos si no reconocemos que tenemos un problema en nuestra sociedad, en nuestra historia y en nuestro presente. La tecnología no es el problema, sino la solución, porque está haciendo evidente que nos basamos en modelos lamentables.

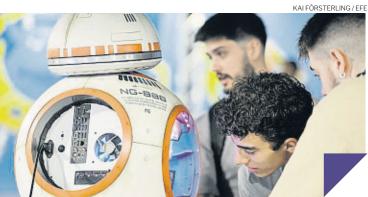

#### Las máquinas ponen y quitan de acuerdo con las instrucciones que han recibido, y alguien decide

Estamos usando la tecnología como coartada para desviar la atención y esquivar responsabilidades. Los graves problemas de adicción a la pantalla que sufre buena parte de nuestra juventud no son culpa de los algoritmos de las redes sociales, sino que son culpa de los propietarios y responsables de esas plataformas que, pese a tener datos suficientes para detectar que el usuario es menor y está haciendo un uso enfermizo, no activan ninguna solución. Cuando el banco aplica una comi-

sión y alguien pide que se la quiten le responde "lo siento, la máquina no me deja" pero la verdadera respuesta es "no te la queremos quitar". Porque las máquinas ponen y quitan de acuerdo con las instrucciones que han recibido, y en última instancia alguien toma esas decisiones. Alguien, no algo.

La tecnología no es fría e inerte, sino que forma parte de la sociedad y ha sido siempre un factor determinante en nuestra evolución. Hacer evolucionar la tecnología es hacer evolucionar la sociedad, y ahora tenemos la oportunidad de mejorar nuestra sociedad porque la tecnología está haciendo evidentes algunos problemas graves que tenemos desde hace tiempo. Haremos bien en vigilar mucho nues-

tra tecnología, pero cada vez que encontremos algo que no nos gusta debemos desplazar el foco y mirar hacia la humanidad, porque el problema estará con absoluta certeza en personas concretas o en nuestro modelo social, o en ambos, y ahí es donde deberemos intervenir.

Hemos visto como los algoritmos entrenados con datos policiales presentan un descarado sesgo racista y es absurdo y simplista pensar que el problema se resuelve modificando el algoritmo. Nos quejamos del problema de las *fake news* o del *spam*, como si hubieran sido generados por arte de magia cibernética, cuando en todos estos casos siempre hay alguien movido por intereses

muy concretos. Y ahora que tanto lo digital como el dinero dejan traza, ese alguien debería ser perfectamente rastreable e identificable. Cada vez que diseñamos una tecnología debemos establecer claramente qué personas van a ser las responsables, y cada vez que una tecnología causa un daño hay que exigir responsabilidades a personas concretas. Lo hacemos con los coches y las armas, y es raro que no lo estemos haciendo con las redes sociales o los algoritmos.

### 'Ménage à trois' olímpico

#### Maricel Chavarría



os Juegos de París arrancaron haciendo bandera en la ceremonia inaugural del *ménage à trois*, ese clásico del, digamos, kamasutra francés que tal vez necesitaba reformularse para reocupar un lugar en el imaginario sexual de moda. Lo que en la lengua de Voltaire era un acuerdo doméstico de tres personas para mantener relaciones sexuales –me asalta la imagen de Max Ernst y el matrimonio Paul Éluard y Gala– acabó designando el efectivo en-

cuentro sexual a tres, cualesquiera que fueran esas personas. Y en una ceremonia olímpica al estilo gran guiñol sexual y transinclusivo, ese *ménage à trois* convertía el clásico "dos hombres y una mujer" o "un hombre y dos mujeres" en algo así como "un gay, un transfemenino y una mujer", todo ello con purpurinas y ropas coloridas.

La fiesta es la fiesta.

Otra cosa son las reglas del juego. Y en unas Olimpiadas están muy claras. De ahí que sorprendan las reacciones en contra del COI por decidir que es el sexo lo que determina si se puede participar en la categoría masculina o la femenina de las distintas disciplinas deportivas en liza, y que quien no haya transicionado antes de la pubertad no puede hacer valer su sentir subjetivo para entrar en competición, por mucho que haya quedado plasmado en su carnet de identidad. ¿Tan extraño resulta tratándose de pruebas de capacidad física?

Hasta llegar aquí ha habido que presenciar situaciones absurdas como ver a un transfemenino sacando ventajas astronómicas al resto de las atletas en carreras de velocidad. Y sin que a nadie de la organización le pareciera injusto. En cambio, sí persisten los titulares acusando a los Juegos de París de transexcluyentes y de haberse lavado la imagen dejando que la *drag queen* Minima Gesté portara la antorcha.

¿Excluyentes? La estadounidense Nikki Hiltz, que se declara "transgénero no binaria de género fluido", compite en 1.500 femenino; el filipino Hergie Bacyadan, que dice no haberse hormonado en su vida ni sometido a cirugía para ser hombre, participa en boxeo femenino... Nada impide a deportistas varones de nacimiento hacer lo propio. Ni tampoco a las federaciones abrirles una tercera categoría olímpica, si es que tan ofensivo o perjudicial les resulta. A tres todo es más divertido.

# Programación de agosto

#### Sergi Pàmies



ara escribir la columna diaria del mes de agosto conviene saber que es un mes propenso a desgracias y tragedias. Los datos no engañan: erupción del Krakatoa (1883) o del Vesubio (1979), invasiones bélicas (Japón invade Corea) y bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Tanques soviéticos ocupando Praga, y en California y Haití, incendios y terremotos. Más tragedias: naufragios de inmigrantes rumbo a las Canarias, el huracán Katrina devasta Nueva Orleans y unas inundaciones provocan millones de víctimas en China. ¿Desgracias individuales? A san Juan Bautista lo degollaron en agosto. Elvis Presley v Marilyn Monroe pasaron a peor vida por una sobredosis de medicamentos. Diana de Gales murió en un accidente a causa del cóctel de embriaguez de su chófer y del celo de los paparazzi que la perseguían. En una dimensión más cercana, los atentados de Cambrils y de la

#### Y hablando de cromos: ¿qué cromo del Barça actual será el que hace más ilusión?

Rambla provocaron un dolor, una mezquindad política y unas heridas sociales que aún no han cicatrizado.

En el ámbito periodístico, la vieja alternancia entre ritmo trepidante invernal y placidez veraniega ha sido devorada por la insaciable instantaneidad. Consecuencia: cuñadean tanto los que dicen "en agosto nunca pasa nada" como los que repiten "no es verdad que en agosto nunca pase nada". ¿La política? Solía propiciar géneros gaseosos, con líderes que, junto a una piscina, presumían de haber desconectado. Ahora les tocará imitar a los malos estudiantes que, después de hacer el zángano durante todo el curso, deben apresurarse a encontrar, en segunda instancia, una solución a la investidura. No podrán perder de vista la vida política de EE.UU. y de Francia, que, como las barbas de los vecinos, queman con llamas premo nitorias. Y deberán estar pendientes de Carles Puigdemont, virtuoso de los giros argumentales y del espíritu de Jimmy Jump. ¿Y el fútbol? Si antiguamente las competiciones empezaban a finales de agosto, tras el ritual del trofeo Joan Gamper, ahora ya estamos inmersos en las giras preparatorias de la temporada. Una temporada que empezará pronto y que ha alterado los sistemas de producción de los fabricantes de cromos y los hábitos de los coleccionistas. Y hablando de cromos: ¿qué cromo del Barça actual será el que hace más ilusión?

#### CARTAS DE LOS LECTORES

Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

#### Medio sueldo

Dado que no tenemos un sistema de primera y segunda vuelta tras unas elecciones y que eso ha provocado más de una repetición electoral en los últimos años, con todos los costes que ello provoca, la propuesta sería que una vez pasadas las elecciones todos los políticos tuvieran su sueldo reducido a la mitad (siempre llegando al SMI) hasta que se constituyera gobierno.

Esta propuesta sería aplicable a todas las administraciones (local, autonómica y central) y animaría a los políticos a redoblar su interés en pactar y empezar a trabajar para el ciudadano.

> **Xavier Fortuño Villarroya** Olesa de Montserrat

#### Ara ja encaixa

Un dia d'estiu del 2022 un grup de persones vàrem fer acte de presència a les portes del Parlament per donar suport a Laura Borràs. La meva sorpresa va ser de grans dimensions quan vaig veure que ERC ens havia acusat de dir "mora de mierda" a una diputada d'ERC. Estic en condicions d'afirmar que ningú d'aquest grup va pronunciar aquestes paraules i jo puc demostrar amb imatges haver-hi estat present. Suposo que ara encaixa tot.

Santi Navarro Anglí Subscriptor Caldes de Montbui

#### La sociedad y sus mayores

¿Debe la sociedad dar la espalda a sus mayores? Históricamente, los gobiernos de turno casualmente *se turnan* para no ocu-

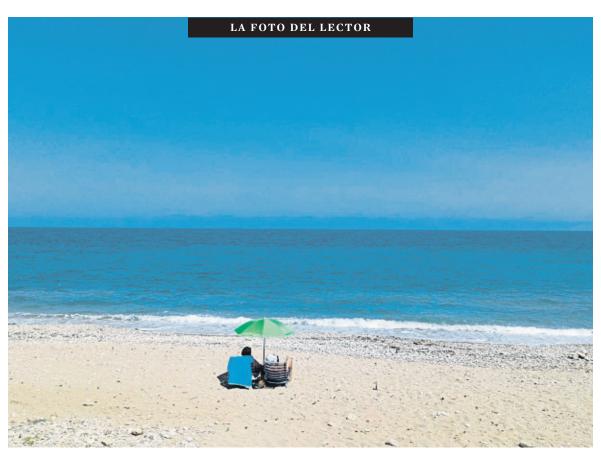

#### El arte de disfrutar de la playa sin aglomeraciones en verano

Narcís Serrat demuestra con esta fotografía, captada en l'Ametlla de Mar, en la comarca del Baix Ebre, que es posible disfrutar de un día de verano sin aglomeraciones en la playa. Uno de los secretos es madrugar. Pueden compartir sus fotografías en el correo participacion@lavanguardia.es

parse de los mayores. Aquellos a quienes anteriormente poco les importaba lo que cobraba un jubilado son exactamente los mismos (sí, los mismos, aunque cueste creerlo) que ahora exigen mayores remuneraciones para los jubilados; no por lógica reivindicación, lo hacen por demagogia y obviamente para perjudicar al gobierno que esté en el poder.

Por otro lado, el gobierno, los gobiernos circunstanciales, que en campaña se manifestaban a favor de los jubilados son los mismos (sí, los mismos) que ahora reniegan sobre posibles aumentos en la prestación. Desgraciadamente, y desde siempre, es una realidad que nadie ve o a nadie le interesa.

A veces pienso que esta circunstancia se da como un mecanismo de autodefensa, nadie se ve en ese futuro. Parece que la realidad que uno experimenta cuando es joven nunca cambiará, pero –siempre hay un peroel tiempo irremediablemente pasa y todos aquellos que tengamos la suerte de llegar en algún momento veremos esa pista de aterrizaje que es la que nos ponen los años. La que nos encontramos al hacernos mayores.

Fernando Monod

Barcelona

#### Las olas de calor

El hecho de tener dos horas de adelanto respecto al horario que nos corresponde por Greenwich agrava los problemas por las olas de calor que padecemos. Nos avisan de que no se salga hasta el atardecer, pero es que no atardece hasta casi las diez de la noche, que serían las ocho si no existiese el mencionado adelanto de dos horas. Y ¿a quién le apetece salir a pasear a las 10 de la noche, cuando ya hemos cenado?

José Luis Osorio Regales
Barcelona

#### Pablo González sigue preso

Desconcertante el silencio que sufre Pablo González, periodista español, preso en la occidental Polonia desde hace 29 meses. 29 meses, sin cargos formales, sin fecha de juicio, en un Estado sancionado por la UE por sus carencias procesales. Ha habido cambio de gobierno polaco. Se ha pasado de un partido clasificado como extrema derecha y nacionalista a otro clasificado centrocomo derecha.

Pablo González sigue en la cárcel. Los malos procedimientos judiciales siguen. Ni siquiera la Administración española reclama la libertad provisional y su extradición a España, mientras se decide si hay juicio o no. Desde hace 29 meses, su teléfono móvil y su ordenador han estado en manos de los servicios de inteligencia (?) polacos y han podido extraer hasta

el último bite de información. La acusación informal es que es un espía porque sabe ruso y tiene dos pasaportes debido a su doble nacionalidad. Pero nunca han desmentido ninguna de las informaciones que ha ido publicando en diversos medios en los que, como trabajador precario y periodista de a pie, ha estado colaborando.

Santiago González Vallejo Madrid

#### Una omissió involuntària

Sovint feia servir el sistema Park & Ride a l'estació de Castelldefels. Només cal tenir el cotxe donat d'alta a l'aplicació, entrar-hi per consignar l'hora d'arribada, agafar un tren, tornar en el termini de vint-i-quatre hores i tancar l'aplicació un cop recollit el vehicle. Durant molts mesos vaig fer servir el sistema sense problema, potser deu o dotze cops al mes, de mitjana. Un dia qualsevol vaig fer com tantes altres vegades, però se'm va passar d'entrar a l'aplicació. Me'n vaig adonar que ja era al tren. Arribo de tornada i em trobo la multa. Fins aquí, normal i esperable. Hi presento al·legacions. Reconec i lamento l'omissió, evidentment involuntària. Argumento el meu ús del sistema reiterat i adequat. Hi adjunto registre d'aparcaments correctes i dels corresponents viatges en tren. Acredito el recorregut ferroviari corresponent al dia de la multa.

Cal observar que la infracció no em comportava estalvi de diners. La resolució va ser desestimatòria. Venia a dir que havia aparcat sense activar. Això ja ho sabia i ho havia admès. Vaig haver de pagar 60 euros. Amb pagament immediat n'hauria pagat 30. No he tornat a fer servir—no tornaré a fer servir—el sistema. Tinc amor propi.

Jesús Llop Puig Castelldefels

#### Decadencia europea

Pues qué quieren que les diga, París es muy bonito, y la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024, con el Sena, la torre Eiffel y sus palacios junto

h, ¿quién no se acuerda de Pita Taufatofua? En el 2016, este atleta de Tonga desfiló en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río de Janeiro con la falda de fibra de coco tradicional de su país y el torso bañado en aceite de coco. Fue famoso en internet durante 48/72 horas. Este año no logró clasificarse para París, pero la organización le ha invitado igual, y allí anda, haciendo posts de Instagram que aluden a su momento de gloria viral.

Los Juegos Olímpicos siempre se han prestado a esa especie de romances de verano, calentones intensísimos de la opinión pública que luego se apagan tal y como se encendieron. Hace tres veranos, España sintió cosas por Alberto Ginés, el primer medallista en escalada. Jovencísimo, buen chaval y carismático, lo





Begoña Gómez Urzaiz



La gloria efimera del héroe olímpico tenía todo para que los medios y las redes le hicieran mucho caso durante una semana, dosificando la clase de contenido que genera *engagement* por la vía sentimental. Su abuela se tatuó unos aros olímpicos en el brazo, y una audiencia transversal formada por segmentos de público que generalmente no se tocan enloqueció al unísono.

En tiempos de monocultura memética, las reglas para convertirse en capricho olímpico han cambiado. Sigue imperando el nacionalismo deportivo (a cada país su héroe), pero pesa más una especie de deseo universal basado en una cosificación aceptada y muy específica. En esta primera semana de Juegos, el nadador italiano Thomas Ceccon, que tiene un cuerpo para el crol y unos ojos como de cachorrillo adorable, ha emergido como la nueva obsesión de TikTok y X. Se

le ha llamado dios griego y cosas menos imprimibles. La apoteosis de su fama efímera llegó cuando recogió la medalla en el podio y la sudadera de Italia se le leni cincelada por Bernini. Esa foto está bien, pero como contenido viral de momento va ganando Kim Yeji, la tiradora coreana que parece salida a la vez de una peli de Tarantino de los dosmil y de una campaña de Miu Miu. Con su bob imperturbable y sus gafas diminutas (tan 2024), Yeji ya ha conquistado varios de los estadios que indican supremacía viral: se le han dedicado canciones de K-pop, tiene entrada en Know Your Meme y ha triunfado en el Twitter brasileño, que siempre logra, meus deus, que todo parezca más gracioso. Nadie se acordará de ella en el 2028, ni la semana que viene, pero eso queda lejísimos.

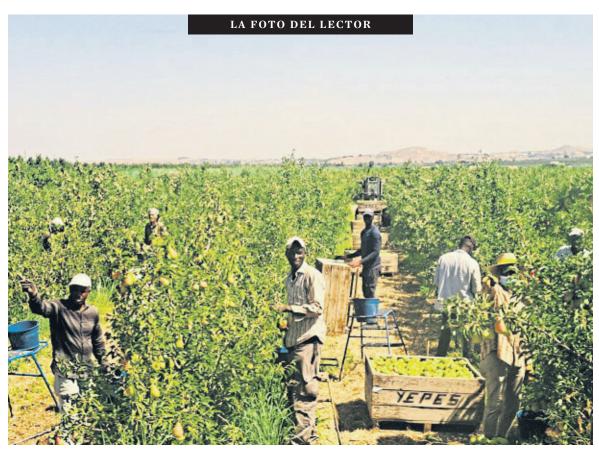

#### La cosecha de la pera en los campos de Massalcoreig

Rita Martínez ha retratado a los jornaleros trabajando en la cosecha de la pera en los campos de árboles frutales de Massalcoreig, en la comarca del Segrià, donde predomina el paisaje de contrastes del Aiguabarreig. Pueden compartir sus fotografías en el correo participacion@lavanguardia.es

al río, le dieron originalidad. No sé si los parisinos lloraron de orgullo y satisfacción, como yo y muchos otros lo hicimos en el 92. Pero me temo que más bien recordarán una ceremonia aburrida, lenta, repetitiva, difícilmente entendible, sin el calor del público y, en buena medida, una muestra de la decadencia de Europa. Suerte que la presencia de Rafa Nadal le dio un toque humano de merecido reconocimiento al tiempo que el espectáculo subió el nivel.

Josep Pagès Martí
Barcelona

#### Los sesenteros y el tenis

Cuando mi generación de cincuentones casi sesenteros éramos niños veíamos mucha tele y mucho deporte. El tenis era esencial. Santana y Orantes eran mitos de un pasado reciente. Steffi Graf, Navratilova, Seles, Sabatini y Arantxa Sánchez Vicario nos hacían soñar. Connors, Vilas, McEnroe, Becker o Borg jugaban magistralmente en partidos eternos, disputados y discutidos. Entonces llegó Nadal. Un huracán, quizás el mejor deportista de las primeras dos

décadas de este siglo XXI, y, sin duda, aún mejor persona dentro y fuera de las canchas.

Las lesiones se han cebado con él, pero se acostumbró a superarlas y volver con más ganas de triunfar. Sería un broche de oro a una carrera mítica que se retirara en el Olimpo de París con una medalla de oro colgada en el pecho y teniendo como compañero a su heredero Alcaraz, quien, destinado a superarle y también con cualidades humanas excepcionales, no se considera a sí mismo, todavía, entre los grandes.

Luis Peraza Parga San Diego

#### Milions olímpics

Deia Pierre de Coubertin que la pràctica esportiva ensenya importants valors ètics i morals. I jo em pregunto si és ètic gastarse més de quatre mil milions d'euros a organitzar uns Jocs amb la manca de necessitats bàsiques que hi ha al món. Podrien fer-se uns Jocs sense tanta despesa i destinar la diferència a qui més ho necessiti.

Josep Robert Reig Miró

Barcelona

#### Ánimos agitados

En la manzana donde se ubica mi edificio en el paseo Sant Joan de Deu de Calafell cada día la degradación es mayor. Señor alcalde de Calafell, hay que poner soluciones y si no, rebajar el IBI. Si los cubos de basura son insuficientes, se incrementan los turnos de recogida o se eliminan los cubos. La imagen de los recipientes desbordados y la porquería circundándolos no es de recibo. El mar también se llevó las palmeras y plantas ornamentales de la zona. Y así seguimos, desforestados. Tampoco se entiende la calzada acaparada por la treintena de vendedores ilegales que dificultan el tránsito e impiden el uso del muro como banco donde nos sentábamos los padres y los abuelos, mientras los niños correteaban por la zona. Y claro, también la seguridad está mermada. La policía no hace nada.

Sé que no me va a rebajar el IBI, sería mucho pedir. Pero sepa del enorme malestar de gran parte del vecindario. Los ánimos están muy caldeados.

Miguel Ángel Marqueta González

Calafell

#### LA VIDA LENTA

#### Margarita Puig



### Corazón de cerdo

s fuerte y positiva. Ha hecho deporte toda la vida. Y se ha cuidado como nadie. Pero a veces ni con eso es suficiente. De un día para otro, el corazón empezó a ralentizar su pulso, como queriendo decir basta, y probó terapias alternativas, retiros y meditaciones, pruebas y dietas extrañas. Transitó consultas de cardiólogos y toda suerte de especialistas. Curanderos y santeros. Y tras achuchones, sustos, hospitalizaciones, descansos inútiles –y con unas ganas locas de curarse–, asumió que no había otra, que tenía que pasar por quirófano.

La operación ha sido a corazón abierto. En pleno verano. Una cirugía de rotundo éxito. Pero lo está pasando más mal que bien, o como ella dice, muy regular. ¿Qué quieren? El calor es insoportable. La faja oprimiéndole el pecho (¡van a ser tres meses!) no ayuda. No poder hacer más deporte que dejarse arrastrar por el perro (Simón) en lugar de ser ella la encargada de guiarlo en su triple paseo diario le resulta más agotador que cien horas de gimnasio. Y, aunque su renovado corazón ahora tiene cuerda y latidos para al menos otros treinta años, quien lleva el trasplante es ella y solo ella. Una válvula de cerdo. Y eso jode, dice. Y jode, repite, porque ahora por la noche no ronca, sino que gruñe soñando que es un puerco.

Cuando cuenta esto a sus amigas deportistas, fuertes y positivas, carne de gimnasio (adonde acude todos los días fingiendo que no pasa nada, que todo está como antes y como siempre, aunque con esa faja ni siquiera entra en la ducha), otra rubia poderosa salta para desvelar que ella también está trasplantada. Con un injerto de vaca, precisa. Ante la revelación inesperada estalla la risa coral. Enloquecedora, contagiosa, de hipo. Una risa de gallinero. ¿Así que tú muges? Se carcajean todas menos una que llora. Se aparta del grupo. Y revienta el jolgorio.

#### Diversos testimonios confirman la posibilidad de mimetizarnos con el donante tras un trasplante

¿Cerdo o vaca?, le pregunta la primera de las trasplantadas, la de la faja que pasea al perro Simón y que va al gimnasio aun sin poder ejercitarse. "Muerto. Lo mío es de un muerto. Aloinjerto de cadáver", resuelve la llorona haciendo enmudecer al gallinero. Es doctora. Y deportista, fuerte y positiva y carne de gimnasio como todas sus señoras amigas. Pero admite que se siente rara. Cuenta que se sabe de diversos testimonios que confirman la posibilidad de mimetizarnos con el donante tras un trasplante de órganos. Que podemos sentir que nos fusionamos con ellos. O ellos con nosotros, como le pasó a una mujer en los noventa que, tras recibir el corazón de un joven músico, desarrolló una inesperada habilidad en ese arte. ¿A ver si será cierto que nuestro yo reside en cada célula del cuerpo?

A ella, a la llorona, no le han puesto un corazón de muerto. Su aloinjerto es una pieza de nada. De la rodilla. Menisco interno. Ni siquiera sabe (la ley prohíbe desvelar el secreto) si es de hombre o de mujer. De alguien joven o viejo. Atleta o asesino. Creyente o ateo. ¿Un conocido? ¿Vecino? Pero nota que desde que lleva al muerto encima solo ansía soledad y silencio. Las amigas vuelven a la risa floja. Ya ves, le dice la operada ajustándose la faja, a ti te salvó un anacoreta, y a mí, ese trozo de cerdo. •

#### grupoGodo

#### JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

 Carlos Godó Valls
 Consejero Delegado

 Màrius Carol
 Consejero Editorial

 Ramon Rovira
 Director General de Presidencia

 Ana Godó
 Directora de Libros de Vanguardia y V. Dossier

 Jaume Gurt
 Director General Corporativo

 Pere G. Guardiola
 Director General Comercial y de Expansión

 Xavier de Pol
 Director General de Negocio Media

 Jorge Planes
 Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

#### LAVANGUARDIA

#### JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

 Óscar Rodríguez
 Director General

 Javier Martínez
 Director Digital y Suscripciones

 Xavier Martín
 Director Económico Financiero

 Juan Carlos Ruedas
 Director de Marketing y Desarrollo de Negocio

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL Av. Diagonal, 477. 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00 Fax: 93 481 24 55

Internet WWW.LAVANGUARDIA.COM
Depósito legal B-6.389-1958
ISSN 1133-4940 (edición impresa)
ISSN 2462-3415 (edición en línea en pdf)

Difusión controlada por OJD

Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL Polígono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona Tel.: 93 361 36 00

ANUNCIOS Y ESQUELAS GODÓ STRATEGIES SLU Por teléfono 902 178 585 Barcelona Av. Diagonal, 477. 08036 Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88 Madrid María de Molina, 54, 4.º. 28006 Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09 ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR
Tel.: 933 481 482
ATENCIÓN AL LECTOR
Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587
Cartas de los lectores
cartas@lavanguardia.es
Defensor del lector
defensor@lavanguardia.es

### Sociedad

Impactos de la crisis climática

# Las olas de calor disparan los niveles de polución por ozono en España

Catalunya registra 14 de las 205 superaciones del umbral de información

**ANTONIO CERRILLO** 

Las primeras olas de calor del verano están disparando los niveles de contaminación por ozono en el aire en diversas zonas de Europa y de la península Ibérica, incluida Catalunya. El ozono en las capas bajas de la atmósfera es un contaminante que contribuye a la mala calidad del aire. Uno de sus efectos sobre la salud es la inflamación de los pulmones, lo que, sumado al estrés térmico del verano, puede provocar afecciones graves, sobre todo a personas con problemas de salud preexistentes.

El hecho de que las concentraciones de ozono estén superando en Europa los umbrales establecidos por las directivas europeas sobre la calidad del aire ambiente "plantea importantes riesgos para la salud y el medio ambiente", alertan los expertos del servicio

#### Las administraciones limitan la acción a dar avisos a la población más expuesta a este contaminante

climático Copernicus de la Unión

En el conjunto de España (y hasta el martes) se han producido 205 superaciones del umbral de información por ozono, el nivel que obliga a las administraciones a dar cuenta a la ciudadanía del episodio de polución (y que está establecido en 180 microgramos de ozono por metro cúbico de aire como media horaria). La mayoría de estas superaciones se han dado en la Comunidad de Madrid (147), seguida de Castilla-La Mancha tamentos de Interior y de Salut y a

(30), Andalucía (14) y Catalunya (14). Además, se han rebasado en dos ocasiones los umbrales de alerta en Puertollano (más de 240 mcg/m³). Las superaciones en el caso de Catalunya se han producido en Vic (3), Tona (3), Cubelles (3), Tarragona (2), Alcover (1), Montseny (1) y Santa Maria de Palautordera (1). No obstante, ayer la previsión era que el episodio

abarcara las comarcas de Girona. Cuando se rebasa el umbral de información, se avisa a los deparotras administraciones (municipios y demás) para alertar a las personas más sensibles de que deben protegerse y no realizar esfuerzos físicos y ejercicios al aire libre en las franjas centrales del día. En el caso de alcanzarse el umbral de alerta, se debe adoptar medidas inmediatas de reducción de las fuentes emisoras de la contaminación.

Los episodios de altas concentraciones de ozono en las capas bajas de la atmósfera (no confundir con el ozono estratosférico, que nos protege de la radiación ultravioleta) se producen por interacción de contaminantes precursores (los óxidos de nitrógeno producidos en el transporte y los compuestos orgánicos volátiles generados por la industria) en combinación con el calor y la radiación solar. Por ello "podrían ser más frecuentes debido al aumento del número de olas de calor y el incremento de las temperaturas", añade Copernicus.

Al tratarse de contaminantes precursores, eso hace que las zonas donde se detecta la contaminación estén a distancias relativamente lejanas de los focos de generación de la polución. De ahí que en Catalunya estos contaminantes se detecten frecuentemente en Osona y comarcas de Girona, mientras que su origen es el área metropolitana de Barcelona.

Miguel Ángel Ceballos, experto de Ecologistas en Acción, censura que las administraciones (Generalitat, Junta de Andalucía...) se limiten a difundir avisos rutinarios a la población, en lugar de tomar



Además. El Govern activó un aviso preventivo por polución debido a niveles elevados de partículas en suspensión en la conurbación de Barcelona y las Terres de Ponent a causa de la intrusión de polvo africano

### El calor no da tregua y se ceba en el Empordà, donde se alcanzaron los 43,2°C

**REDACCIÓN** Barcelona

El calor no da tregua en Catalunya. Y ayer se cebó especialmente en el Empordà, donde el termómetro marcó una máxima de 43.2°C en Cabanes, mientras que en Barcelona alcanzó los 37°C. Por tercer día consecutivo, Catalunya se ha visto inmersa en el epi-

sodio de calor más largo e intenso del año, con una afectación sobre todo el territorio, aunque se espera que a partir de hoy se modere un poco el termómetro.

Las máximas de Catalunya se concentraron ayer en Girona, principalmente en el Empordà, pues en Torroella de Fluvià se midieron 43°C, y en el pantano de Darnius-Boadella, 42,7°C. Dos estaciones de esta zona han batido sus récords en 35 años de datos: 41,1°C en La Tallada d'Empordà y 40,5°C en Sant Pere Pescador.

En Barcelona, la temperatura ha seguido siendo muy elevada, con una máxima de 37°C y una mínima de 27°C, en otra noche tórrida que no ha dejado dormir.

En la capital catalana, que tiene activada la fase de alerta por calor,

frescándose en las fuentes, turistas por las calles cubriéndose con gorras y parasoles y obreros bebiendo agua para no deshidratarse. La previsión del Meteocat es que el calor afloje a partir de este jueves, aunque la temperatura mínima será similar, entre los 20°C y los 25°C, y que bajen las máximas sin descartar que en puntos del interior del valle del Ebro o de la Plana de Lleida se pueda alcanzar los 40°C.

Para el viernes, el tiempo podría cambiar, pues se espera a partir del mediodía chubascos, que en algunos puntos pueden ser inten sos e ir acompañados de granizo.

Los Agentes Rurales mantienen el nivel 4 del plan alfa, el de riesgo extremo de incendio forestal, para 131 municipios de 15 comarcas. Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio que afecta a la vegetación forestal en las localidades de Ciutadilla y de Nalec (Lleida) y han pedido a los vecinos que se confinen. Está restringido el acceso a cinco espacios naturales: Montsant, Tivissa-Vandellós, Cardó-Boix, Baronia de Rialb y Ribera Salada. El riesgo de incendios forestales es "prácti-

medidas reales, lo que, en su opinión, resulta insuficiente para proteger la salud de la población más afectada. También denuncia que la mayoría de las administraciones y las ciudades carecen de protocolos de actuación frente a estas situaciones, como prevé la ley de Calidad del Aire del 2007. "Es una grave negligencia que está perjudicando la salud de millones de personas en el centro y el sur del Estado español". Ceballos sostiene que en episodios como el actual se deberían tomar medidas como las que están adoptando ciudades de Francia, lo que supone reducir el transporte privado e intensificar el transporte público. "También se debe frenar la actividad del transporte marítimo y de la navegación aérea, fuentes de

#### Los grupos conservacionistas reclaman acciones más contundentes para proteger la salud

polución extraordinarias en estas fechas".

Mireia Boya, directora general de Qualitat Ambiental, admite que "el número de superaciones del umbral de información es preocupante, porque es un problema que se repite". El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condenó (diciembre del 2022) a la Generalitat a elaborar planes de mejora de calidad del aire ante la sistemática superación del umbral de ozono fijado para proteger la salud. El Gobierno catalán aprobó el nuevo plan del aire este pasado martes, pero aún no ha sido publicado.

Boya resalta que el principal instrumento para atajar en origen los contaminantes precursores serán las nuevas medidas que acompañarán a las zonas de bajas emisiones y, en concreto, la prohibición de circular (en episodios de polución como este) a los vehículos diésel de etiqueta ambiental B. Sin embargo, esta medida no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2026. "Los municipios necesitan tiempo de adaptación, para hacer sus ordenanzas y adoptar otras medidas de acompañamiento", explica la directora general.

camente generalizado en todo el país", según la dirección general de Protecció Civil.

Mientras tanto, la ola de calor colocó ayer los termómetros en 41°C en Ontinyent, Xàtiva, Alcoy y Bicorp, y en 40°C en puntos como Fontanars dels Alforins y Pinoso. La mitad de España continúa hoy jueves en aviso naranja o amarillo debido a las altas temperatura. La máxima del país se registrará en Granada, donde alcanzarán los 43°C. El calor pondrá a Catalunya en aviso naranja en Lleida y en Tarragona, y en aviso amarillo en Girona y Barcelona.•

# Un juez confirma la multa a la UOC por usar reconocimiento facial en los exámenes

La Generalitat había sancionado a la universidad con 20.000 euros

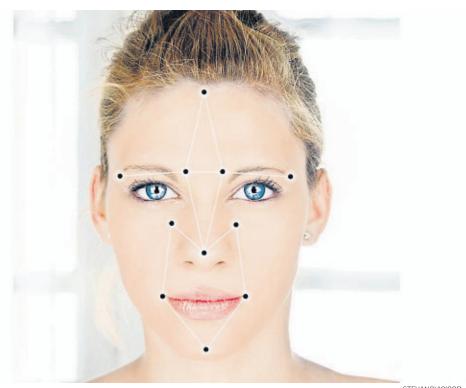

STEVANOVICIGOR - ISTOCK

El RGPD prohíbe el uso de datos biométricos para identificar a personas, aunque con excepciones

**ALBERT MOLINS** 

El juzgado contencioso-administrativo 10 de Barcelona ha confirmado la multa a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) por el uso del reconocimiento facial en los exámenes a distancia a los alumnos. En concreto, el juzgado rechaza el recurso contencioso presentado por la UOC contra la multa de 20.000 euros que le había interpuesto la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) en diciembre del

Los hechos se remontan a los años 2021 y 2022, cuando varios alumnos hicieron llegar a la APDCAT denuncias contra la UOC por el uso de estos reconocimientos faciales, que implican el uso de datos biométricos. En concreto, los alumnos debían capturar una foto de su cara y otras imágenes del rostro mientras realizaban el examen.

La APDCAT pidió información a la universidad para dar cuenta del uso de esta tecnología y si se ofrecía al alumno la posibilidad de utilizar un sistema alternativo al reconocimiento facial, así como las consecuencias que tendría para aquellos que se negaran.

Tras analizar su argumentación y diversas alegaciones, la APDCAT inició un procedimiento sancionador contra la UOC por una infracción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales (RGPD). Este reglamento prohíbe, de forma general, el tratamiento de datos biométricos para identificar a una persona, aunque existen excepciones. En este caso, sin embargo, el caso de la UOC no estaría dentro de estas excepciones.

El 5 de diciembre del 2022, la APDCAT resolvió imponer a la UOC la sanción de 20.000 euros. Pero el centro recurrió esa decisión, argumentando que estaba convencido de que "el sistema que utiliza para asegurarse de que no hay suplantaciones de identidad se adecua a legislación actual de pro-

tección de datos, porque no se identifica a una persona, sino que se autentifica que la persona matriculada en los estudios es la que se examina, la que está delante de la cámara", afirmó a *La Vanguardia* Pere Fabra, secretario general de la UOC.

En este sentido, la APDCAT aseguraba en su resolución sancionadora que no podía diferenciarse entre autentificación e identificación cuando se trata de recabar datos biométricos, y que el hecho de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sí haga esta distinción no condiciona su criterio porque "no existe una relación de subordinación" entre ambos organismos.

Ahora, el juzgado rechaza el recurso de la UOC y confirma la multa, ya que defiende que los datos biométricos "son una categoría especial de datos" y por eso dice que la sanción impuesta ha sido "correcta". Además, asegura que la UOC era conocedora de que la APDCAT era contraria al uso de este reconocimiento facial.

La UOC también alegó que la universidad informa del uso de este sistema de exámenes cuando el estudiante se matricula y que "de los miles de estudiantes que ya han pasado desde enero del 2022 (unos

#### El centro alegó que los alumnos estaban informados y que usa el sistema para evitar la suplantación

30.000 cada semestre) solo hemos tenido cinco quejas, porque el consejo de estudiantes está contento con esta forma de garantizar que no se produce ningún fraude".

En cambio, los responsables de la APDCAT consideraron que no basta con que la universidad informe a los universitarios de que se usará un sistema de reconocimiento facial en los exámenes en el momento de matricularse, sino que debería solicitar su consentimiento explícito y firmado para poder recabar datos biométricos y tendría que ofrecer alternativas en caso de que lo rechacen, como por ejemplo una evaluación presencial u oral síncrona.

#### Entra en vigor la ley europea de la Inteligencia Artifcial

■ Hoy entra en vigor la lev europea de la Inteligencia Artificial, aunque su aplicación obligatoria no comenza-Se trata de la primera legislación en el mundo que busca regular los sistemas de IA. Esta norma pretende que la adopción de esta tecnología se haga con el ser humano en el centro, con el objetivo de que sea fiable y "garantice un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales". Con tal propósito, la norma divide los sistemas de IA en tres categorías en función de su nivel de riesgo: los siste-

mas que suponen un riesgo inaceptable, los sistemas de alto riesgo y los sistemas de riesgo limitado. Será la futura Oficina Europea de Inteligencia Artificial la encargada de clasificar los sistemas de IA según sus riesgos y será esto lo que determinará qué requisitos deberán cumplir las empresas y los organismos que los utilicen. Las aplicaciones y sistemas de IA que "suponen un riesgo inaceptable" directamente están prohibidos. Esta categoría engloba los casos en los que se utilizan sistemas de categorización biométrica que infieren atributos sensi-

bles como la etnia, las opiniones políticas y la orientación sexual. También los sistemas de puntuación social como el utilizado en países como China, que clasifica a los usuarios para otorgar ciertos derechos o sancionar el mal comportamiento. No obstante, hay algunas excepciones. Por ejemplo, aunque el uso de sistemas de identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad está prohibido, sí se podrá utilizar en situaciones concretas y definidas de forma estricta, por lo que deberá haber un permiso previamente autorizado por un juez.

### La UE veta ocho aditivos que se usan para las patatas fritas con sabor a jamón

Las sustancias para simular el ahumado pueden ser nocivas, alertan los expertos

tras ser detenidos en Palma

**NEKANE D. HERMOSO Palma** 

Los padres de Nadia Nerea

entran en prisión



#### **CAMILA BERALDI**

Las preposiciones tienen mucha importancia en el mundo alimentario. No es lo mismo patatas fritas *y* jamón que patatas fritas con jamón. Y mucho menos patatas fritas con sabor a jamón. La forma como hasta ahora se comercializaba este popular producto tiene sus días contados, de acuerdo con las evaluaciones científicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus

siglas en inglés). Esos análisis detectaron que ocho aditivos de aroma ahumado, que se emplean para las patatas con sabor a jamón, pero también para otros productos, comportan posibles riesgos para los consumidores. Según qué tipo de aperitivos salados, salsas, sopas listas para consumir y ciertos productos cárnicos, como las salchichas y el tocino, también utilizan estas sustancias químicas para imitar el sabor ahumado.

El problema en sí no está en el ahumado, un método utilizado tradicionalmente para ayudar a conservar el pescado, la carne y los lácteos, entre otros alimentos. El problema está en los aditivos. Los aromas ahumados no tienen esa función conservante, sino que aportan únicamente sabor. Los expertos señalan, sin embargo, que no puede descartarse la genotoxicidad de estas sustancias artificiales.

Un producto químico se considera genotóxico cuando tiene la capacidad potencial de dañar el material genético de las células. Si ello sucede, el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer y otras patologías heredadas aumenta significativamente. Por ello, los países



Las patatas fritas son un aperitivo exitoso, pero las que tienen aditivos tendrán que reformularse

miembros de la Unión Europea apoyan la recomendación de la EFSA y han aprobado no renovar la autorización de estos controvertidos aditivos.

Los efectos no serán inmedia-

#### Los científicos temen que estas sustancias artificiales puedan dañar el material genético de las células

tos y pueden depender de la capacidad de reacción de cada fabricante, de dos a cinco años para eliminar de sus cadenas de producción tales sustancias. Eso no significará que las patatas fritas con sabor a jamón (y el resto de los productos afectados) desaparezcan de las estanterías de los supermercados. Pero, eso sí, se tendrán que producir de otra forma más saludable.

La nueva normativa de la UE está en proceso de adopción formal para su entrada en vigor en la primavera del 2025. Los expertos consideran que la industria alimentaria tiene un plazo más que suficiente para encontrar alternativas que mantengan el sabor y la calidad de los productos, garantizando al mismo tiempo su seguridad para el

Los aromas ahumados artificiales se crean a partir de la pirólisis de la madera (es decir, la descomposición mediante el calor, sin que se produzcan las reacciones de combustión). Se trata de productos sintéticos

que buscan replicar el sabor del ahumado sin ofrecer los mismos beneficios. Estos aditivos son los que ahora se encuentran en el punto de mira debido a sus posibles efectos perjudiciales.

Los aromatizantes que se prohibirán son los siguientes: Smoke Concentrate 809045 (SF-003), ProFagus Smoke R709 (SF-008), ProFragus Smoke R714 (SF-001), SmokEz Enviro-(SF-006), Scansmoke SEF525 (SF-004), Zesti Smoke Code 10 (SF-002), Fumokomp (SF-009) y SmoKEz C-10 (SF-005). La preocupación de los expertos sobre posibles efectos nocivos de estos aditivos se ha debatido en una reunión del comité alimentario de la Comisión Europea, que acordó no renovar la autorización de tales productos.

Fernando Blanco y Margarita Garau, los padres Nadia Nerea, ingresaron ayer en la prisión de Palma tras haber sido detenidos por la Guardia Civil en sus domicilios de Palma y de Santa Maria. La pasada semana, la Guardia Civil recibió una solicitud de colaboración de la Audiencia Provincial de Lleida para la detención y el ingreso en prisión de ambos. Deberán cumplir una condena de cinco y tres años y medio, respectivamente, por un delito de estafa.

Los progenitores usaron la enfermedad de la menor para recaudar fondos que supuestamente se destinaban a la cura de la niña, pero que en realidad se quedaban ellos. La suma estafada superó los 400.000 euros, y la sentencia acredita que, de esa cantidad, apenas destinaron a cuidados de su hija 2.700 euros. El año 2010, crearon una fundación para conseguir fondos y, tras varios años recaudando dinero, se descubrió que este no había sido usado para la cura de la niña.

La enfermedad de Nadia Nerea provocaba "alteraciones cutáneas, oftalmológicas y trastorno del desarrollo y del lenguaje en un contexto de inteligencia límite", según se reflejó la sentencia de la Audiencia. Sin embargo, a diferencia de lo que decían los padres, esta dolencia, pese a estar considerada una enfermedad rara, no suponía una riesgo vital inminente. La sentencia concluyó que los padres urdieron un plan para obtener un lucro ilícito. Los padres crearon una fundación en el 2010 y se convirtieron en habituales de los platós de televisión. El fiscal los acusó de haber convertido la enfermedad de la menor en su principal fuente de ingresos durante casi una década.

### Los muebles de las terrazas con publicidad de alcohol, prohibidos cerca de los colegios

**CELESTE LÓPEZ** Madrid

Aclaraciones a las numerosas dudas surgidas ante el anteproyecto de ley de alcohol y menores, aprobado el martes por el Consejo de Ministros: la prohibición de publicitar alcohol a menos de 200 metros de colegios, institutos y centros de menores no solo incluye todas las bebidas alcohólicas, al margen de su graduación, también las denominadas 0,0. ¿Por qué, si no tienen alcohol? Por que se considera que la marca de esa bebida está tan ligada a un nores no saben diferenciar.

Así lo indican el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, v el asesor del Ministerio de Sanidad, Mario Fontán, quienes recuerdan que el trámite legislativo de este texto acaba de iniciarse y que no será hasta fin de año cuando regrese al Consejo de Ministros de nuevo para ser debatido en el Parlamento.

Padilla y Fontán aclararon que esa prohibición de publicitar bebidas alcohólicas a menos de 200 metros lineales de un colegio no solo se refiere a las marquesinas

producto con alcohol que los me- urbanas, pósters y demás cartele ría. También al mobiliario urbano de la hostelería, incluyendo las mesas, sillas, sombrillas y toldos de las terrazas de los bares, normalmente regalos de la industria.

Esta es, a juicio de Padilla, la 'única" repercusión negativa a los hosteleros de una futura norma que tiene como principales objetivos evitar que los menores beban (un tercio de ellos lo hace de manera compulsiva) y retrasar todo lo posible la edad de inicio de ingesta de alcohol (ahora, por debajo de los 14).

Esta norma, que pretende uni-

ficar el conjunto de las leyes autonómicas y municipales actuales, recoge las recomendaciones de la ponencia Menores sin Alcohol de la comisión mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Droga del 2018. Ade más, responde a una demanda de los ciudadanos: el 85% está a favor de frenar el consumo de alcohol de los menores (Barómetro del CIS), que no ha cesado de crecer desde la pandemia.

Por lo pronto, establece dónde estará prohibido consumir alcohol: en centros docentes de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y de enseñanzas especiales; en centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas. Tampoco estará permitido en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para menores de edad. La prohibición en centros

#### El anteproyecto de la ley de alcohol y menores también prohíbe la publicidad de las bebidas 0.0

deportivos incluye la apreciación de "sesiones destinadas expresamente a menores de edad", por lo que en caso de un partido de adultos, aunque haya menores, se podría consumir una cerveza.

JUEVES, 1 AGOSTO 2024 LA VANGUARDIA 21

#### CONCURSO FOTOGRÁFICO PELUDOS

# Estos son los peludos ganadores

OS PRESENTAMOS A LOS AFORTUNADOS DEL CONCURSO MÁS ANIMAL DEL VERANO DESPUÉS DE RECIBIR MÁS DE 16.000 FOTOS. ¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!





22 LA VANGUARDIA JUEVES, 1 AGOSTO 2024

### **In Memoriam**

Recepción de esquelas

Por teléfono **902 17 85 85**  A través de la web



anuncios@godostrategies.com | 681 06 08 41 | www.lavanguardia.com

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas



#### M.ª África Aguilera López-Solís

Viuda de Antonio Coll Molins

Ha fallecido cristianamente en Camprodon, a la edad de 80 años, el día 31 de julio del 2024. (E.P.D.) Sus hijos, África y Luís, Antonio y Elena, Carlota y Coke; sus nietos, Marcos, África y Álvaro, Teo, Jorge, Luca y Birhan; sus hermanos, Luís Fco. y Montse, Betty y Jorge y demás família, lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy, día 1 de agosto, a las 17 horas, en el oratorio Mediterrani del Tanatori Ronda de Dalt. Sala velatorio número 15, Tanatori Ronda de Dalt, hoy, de 10 a 16.45 horas.



#### Ignacio Fijo Fijo

**Empresario** 

Ha fallecido en Barcelona, el día 30 de julio del 2024, a la edad de 92 años. (E.P.D.) Su esposa, Soledad; sus hijos, Rosana y Joan, Ignacio y Mònica, Alberto (en paz descanse); nietos, Alejandro y Anna, Nacho y Rebeca, Nicolás, Ignasi, Adrià; biznietos, Max, Júlia, Carlota, comunican el fallecimiento de Ignacio a sus amigos y conocidos, y ruegan tenerle presente en sus recuerdos y oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy, día 1 de agosto del 2024, a las 15 horas, en el Tanatori Sant Gervasi. Vivió la vida a su manera, descanse en paz.



#### Andreu Massoni Martí

Mestre jardiner

Ha mort a Sant Boi de Llobregat, el 31 de juliol del 2024, a l'edat de 91 anys. La seva esposa, Adelaida Terré Marcellés; els seus fills, Andreu i Tona, M. Àngels, Héctor (†) i Aurora, Montserrat i Jordi; els seus nets, Pol, Mariona, Elianne, M.ª del Mar, Marc, Anna, Marc, Héctor; besnets, Laia, Elba, Guillem. L'empresa Massoni, S. L., ho fan saber a amics i coneguts. La vetlla serà avui dijous, a partir de les 11 hores, al Tanatori de Sant Boi de Llobregat. El comiat serà demà, dia 2 d'agost del 2024, a les 11.30 hores, a la parròquia de Sant Baldiri, de Sant Boi de Llobregat.



#### Juan Calvo Magallón

Ingeniero

Ha fallecido cristianamente en Barcelona el día 31 de julio del 2024, a los 72 años de edad. Su esposa, Olivia del Castillo; sus hijas, Gabriela, Martina; sus primos, sus sobrinos y sus queridos amigos, lo comunican y les ruegan lo tengan presente en su recuerdo. El velatorio será hoy, 1 de agosto, a partir de las 17 horas, en el Tanatori Sancho de Ávila. La ceremonia se celebrará al dia siguente, en el mismo tanatorio, a las 12.30 horas.

No te olvidaremos nunca

#### **ANIVERSARIOS**

Dinovè aniversari

SALVADOR CAMPINS MAS
Setzè aniversari

MISERICORDIA FORS SOLER

Us estimem i us recodarem sempre.



# ¿POR QUÉ UN TANATORIO EN MEDIO DE UN PARQUE NATURAL?

- Para disponer de intimidad y naturaleza a tu alrededor.
- Para disfrutar de un entorno único a 10 minutos de Barcelona.
- Para descubrir unas instalaciones renovadas, más intimas, luminosas y confortables.

ELIGE TANATORI COLLSEROLA. ELIGE UN BOSQUE PARA SU DESPEDIDA.

900 231 132 | www.memora.es



Serveis Funeraris de Barcelona



#### Hoy hace un año



Yolanda Dolz Casademunt Raimon Loran Lleó Joaquin Burset Márquez José Simó Vaquer Digna Fernandez Cereijo Ricardo Guitert Cunillera Antonio Roger Justafré

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

**Placido Abeledo Carballal** 

Pedro Uribe Pérez
Concepcion Fernández Rodríguez
Maria del Rosario Brea Martínez
Francesca Norte Junyer
Rosario Alvarez Gonzalez
Francisca Riancho González
Josep Maria Vazquez Zacarías
Rosario Luna Pozo

Asociación Bienestar y Desarrollo Entidad Declarada de Utilidad Pública



Participa 4 transforma www.abd-ong.org 93 289 05 30

Quiero participar: voluntariado y/o donación (2090 8904 41 0040063512)

# Tramo de velocidad variable en 100 kilómetros de la AP-7 y más radares

Trànsit implantará la medida entre Maçanet de la Selva y El Vendrell en el 2025

**ESTEVE GIRALT** 

Plan de choque del Servei Català de Trànsit (SCT) para hacer frente al colapso crónico de la AP-7, con retenciones kilométricas y accidentes casi a diario. La frecuencia de retenciones ha aumentado globalmente un 24% en el último año en una autopista temida por la mavoría de los conductores, especialmente los que no tienen otra alternativa. Una AP-7 también aborrecida por los chóferes de camiones o autocares que trabajan en esta supuesta vía rápida, sin peajes desde el 2021.

Entre las nuevas medidas, la de mayor alcance es un sistema novedoso de velocidad variable en un tramo de 100 kilómetros, en el tronco central de la autopista AP-7 entre Maçanet de la Selva, en Girona, y El Vendrell, en el Baix Penedès. El proyecto se ha empezado a redactar y la previsión es empezar la obra en el 2025.

Datos recopilados por el SCT corroboran la percepción de casi todos los conductores. El volumen de vehículos en la AP-7 no para de crecer.

radares Hasta el 2027, Trànsit prevé desplegar los radares carro, que se pueden cambiar de ubicación

Casi un 7% más entre enero y julio de este año, tras aumentar ya un 30% después de la liberación de los peajes en la autopista. Hay un 6,9% de camiones más que hace solo un año.

En algunos tramos de la AP-7 sur, como entre La Mora (Tarragona) y Constantí, el aumento de la circulación en el último año supera el 10%, y hay un 34% más de retenciones por accidente. "Y la previsión es que seguirá creciendo el tráfico en los próximos años en esta autopista", advierte Ramon Lamiel, director del SCT.

El plan en la AP-7, sin precedentes por el volumen de inversión (20 millones) y la cantidad de medidas que implantar hasta el 2026, tiene como gran objetivo mitigar las retenciones y los accidentes. El colapso se debe en buena medida al elevado número de siniestros, que en la mayoría de los casos no son graves ni tienen fallecidos, pero provocan largas colas de vehículos atrapados en la autopista du-

rante horas, casi parados. Sucedió el pasado martes des-



El tramo de la AP-7 de La Roca del Vallès es uno de los que concentran más frecuencia de retenciones, que han crecido globalmente un 24%

pués de una colisión múltiple con siete camiones implicados. Pero también la semana pasada, con otros dos camiones siniestrados al paso de la autopista por las Terres de l'Ebre, donde además solamente hay dos carriles en cada sentido. Se registran además retenciones

Nuevas cámaras radar para 'cazar' vehículos pesados que incumplan la obligación de

circular por la derecha

crónicas en varios tramos.

"El tramo de 100 kilómetros de velocidad variable nos permitirá reducir la accidentalidad; no son siniestros muy lesivos, son incidentes, pero controlando velocidades y tranquilizando el tráfico evitaremos probablemente muchos de estos accidentes, que mayoritariamente son choques por detrás. Queremos reducir el accidente que provoca retenciones".

Se implantará un sistema de velocidad variable "enriquecido". Gracias a las cámaras con inteligencia artificial se ofrecerá información a los conductores en la AP-7, en tiempo real, para evitar colapsos y modificar rutas.

Aunque se han reducido las víctimas mortales en la AP-7 -dos fallecidos entre enero y julio de este año, ocho muertos el pasado año y 19 fallecidos en el 2022-, cada vez hay más kilómetros de retenciones. Entre semana, sobre todo por culpa de los accidentes, en mu-

chas ocasiones con camiones implicados, pero también los fines de semana, cuando los vehículos pesados circulan mucho menos porque tienen más restricciones y por el descanso de los chóferes profe-

El tramo de 100 kilómetros de velocidad variable entre Maçanet de la Selva y El Vendrell buscará sobre todo reducir las retenciones y prevenir los accidentes, muchas veces porque un vehículo embiste a otro por detrás en una AP-7 que está colapsada, donde se producen frenazos constantes y maniobras muy difíciles de prever.

Complementariamente, se instalarán cámaras radar en el tramo ebrense de la AP-7, entre Calafat (Baix Ebre) v Camarles (Montsià), para multar a los camiones que no respeten la obligación de circular por la derecha cuando es el caso. Se ha detectado un 10% de camiones que incumple esta restricción.

Se implantarán progresivamente cuatro nuevos radares móviles,

#### Tramos gratuitos en la C-32 y C-16

tre Terrassa y Manresa, y C-32, entre Sitges y El Vendrell, serán gratuitas a partir del próximo 4 de noviembre para la "movilidad obligada". Esto quiere decir para los conductores que realicen viajes de ida y vuelta en un intervalo de 24 horas en la misma barrera de peaje, de lunes a viernes no festivos. mediante un registro previo gratuito y utilizando un sistema de pago

Las autopistas C-16, en- dinámico (Via-T o App gratuita Satelise). Esta media la aprobó el Govern esta semana con el objetivo de mejorar la seguridad vial y "optimizar las vías de alta capacidad" a fin de descongestionar otras carreteras convencionales como la C-31 y la C-55. La Administración informó de que los usuarios se podrán registrar a partir de octubre para beneficiarse de las nuevas medidas.

Continúa en la página siguiente



Centro de control del metro desde el que se supervisa la seguridad en tiempo real

### El metro se refuerza con 50 agentes de seguridad más

El nuevo contrato eleva a 800 los vigilantes en el suburbano

**DAVID GUERRERO** 

Barcelona

El metro de Barcelona está en cifras récord de viajeros, y en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preocupa que se alcance también un récord de robos en sus instalaciones. El año pasado, los hurtos se dispararon un 47%, con alrededor de un millar denunciados cada mes, una cifra que se ha estancado, en consonancia con el resto de los indicadores de criminalidad que se registran en la superficie.

Por eso, el nuevo contrato de seguridad privada del metro prevé una dotación de 50 agentes de seguridad más que ahora. Se llegará así a los 800 trabajadores para vigilar las estaciones, así como las cocheras y los talleres en los que intentan hacer de las suyas los grafiteros cuando cae la noche. El refuerzo de agentes de seguridad privada servirá también para acompañar a los interventores en los controles antifraude que últimamente van al alza en los túneles del metro.

Securitas y Prosegur son las dos empresas que se han hecho con el contrato por el que TMB pagará 168 millones de euros en los próximos cuatro años, 38 más que en el anterior, en manos de las mismas compañías. El incremento de la inversión se atribuye a los 50 nuevos agentes -un 5% más de horas de servicio- y a la actualización del convenio. En total, la operadora pública se gastará 42 millones anuales en seguridad privada.

#### Cerca de 10.000 cámaras captan imágenes en tiempo real de todas las estaciones y vagones

Al margen del personal uniformado, la vigilancia cada día más se realiza a distancia, desde el centro de control de metro y el centro de seguridad y protección civil. Desde estas oficinas se observa el inabarcable flujo de imágenes que ofrecen en tiempo real las cámaras repartidas por las 165 estaciones de la red de metro y en el interior de los convoyes. Gente comprando billetes, viajeros cansados mirando su teléfono móvil... y ladrones al acecho de turistas despistados en las estaciones más concurridas. Todo se ve a través de esas cámaras revisadas por personal de seguridad privada y trabajadores de TMB, que priorizan las imágenes que llegan cuando un usuario aprieta el botón SOS o el de información en un tren o estación. Lo que se denuncia a posteriori puede ser recuperado a petición de los Mossos d'Esquadra para identificar a los autores de un robo o de otro delito.

Se cuentan cerca de 10.000 cámaras en total, "un sistema que evita la impunidad porque cualquier acto incívico o delictivo queda registrado y se puede identificar al autor", según des-taca la presidenta de TMB, Laia Bonet. La incorporación de nuevos autobuses también está permitiendo que la utilización de cámaras se extienda progresivamente a gran parte de los vehículos de TMB en superficie igual que hace bajo tierra.

### **Nueva York introduce** escáneres en el suburbano para detectar armas

FRANCESC PEIRÓN

Hay quien experimentó más miedo del que pudiera tener hasta ese momento al conocer la última idea de seguridad del alcalde de Nueva York, Eric Adams, un policía reconvertido en político que se define como un friki tecnológico.

"Da la sensación de que el metro es un territorio sin ley", sostiene Elijah, un usuario, en el nudo de la estación de Columbs Circle, en Manhattan.

La policía de la Gran Manzana prevé comenzar esta semana a probar escáneres de detención de armas. Si bien ha suscitado quejas de colectivos importantes de derechos civiles, que alegan su escasa efectividad y una invasión de la privacidad, el uso de este método avanzado, mucho más sofisticado que los detectores de metales pese al parecido en la instalación, supone un esfuerzo para abordar las preocupaciones de los pasajeros sobre delincuencia, o la sensación que tienen.

Adams presentó hace unos días esta innovación en la estación de Fulton como paso previo a un mes de programa piloto para evaluar su funcionamiento.

El alcalde explicó que el sistema del metro dispondrá de un solo conjunto de escáneres móviles que serán utilizados para detectar armas en varias estaciones a lo largo de la red de transporte. Por razones de seguridad y para potenciar el efecto de intimidación, los agentes de tránsito no desvelaran los lugares en los que estarán operativos los escáneres, que se moverán varias veces durante el día. Los viajeros deben estar preparados para que

esto forme parte de su rutina. Según se vio en la presentación, los usuarios pasaran por estos artilugios, y una caja roja aparecerá en la pantalla si detecta un arma de fuego o un cuchillo, por ejemplo. Este equipo permite visualizar el objeto y dónde se lleva el arma.

"Vamos a desplegar mecanismos de detección electromagnética en determinadas estaciones para aprovechar la tecnología y prevenir pistoleros en nuestro metro e incidentes con víctimas masivas", re-

La innovación, criticada por importantes colectivos, llega cuando cae la delincuencia pero sigue alta la sensación de inseguridad



Un detector de armas en el metro

marcó el alcalde, quien ya apostó por un robot para patrullar en el metro de Times Square, expandir el uso de drones y el empleo de perros robot para emergencias.

La introducción de estos dispositivos detectores de armas se produce cuando los delitos en el metro han caído un 7,8% respecto a hace doce meses y un 27% en los últimos cuatro años. Pero los usuarios tras la pandemia se sienten inseguros, y aún hay un 30% menos de pasajeros.

### La frecuencia de retenciones crece un 24% en un año, con un 7% más de tráfico

Viene de la página anterior

los llamados *radares carro*, en una especie de remolque y ahora en fase de validación por parte del Ministerio de Transportes. Son radares que se podrán cambiar de lugar en función de las necesidades. El primer tramo de implantación, en fase de pruebas cuando Trànsit reciba la luz verde del Gobierno, en-

tre Constantí y Tarragona (AP-7), suma tres circunstancias negativas: incremento del tráfico, de los accidentes y de la velocidad exce-

Otra de las medidas del plan de choque son los carriles adicionales dispuestos para reducir las retenciones en las operaciones salida y regreso del fin de semana. El buen resultado ha animado a

Trànsita duplicar el número de kilómetros de carriles adicionales, que llegará hasta los 190 kilómetros en distintos tramos. Será obligatorio circular a un máximo de 100 kilómetros por hora en todos los tramos de la AP-7 donde se dispongan carriles adicionales, que se activan los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en las operaciones salida y los domingos

conductores al área metropolitana de Barcelona.

El plan no solo activará nuevas medidas. Se eliminarán algunas de las que se han introducido en el último año por parte del SCT, pero que se ha comprobado con los datos en la mano que no han funcionado o han provocado incluso el efecto contrario al buscado.

Dejará de estar activa, por ejemplo, la limitación de velocidad a 100 km/h para los turismos v la obligación de circular por el carril de la derecha en el tramo entre Martorell y Gelida. "Aquí no ha mo entre Montmeló y El Papiol, sí", explica el director del SCT.

El plan obligará a la Generalitat a gastar 8,3 millones en la gestión del tráfico de la AP-7 hasta el 2025 para el despliegue de radares, carriles adicionales o cámaras. No solo eso. La implantación del tramo de 100 kilómetros de velocidad variable entre Maçanet y El Vendrell (2024-2026) será lo más caro, con un presupuesto de más de 12 millones de euros. "El objetivo es reducir las retenciones y mitigarlas, que las colas duren menos tiempo", dice Lamiel.

#### **AQUÍ SÍ HAY PLAYA**

#### Carlos Zanón







n Sitges, mi padre no se relajaba nunca. Parecía ser uno de esos soldados japoneses que, años después de finalizar la contienda, nadie les había avisado que la guerra había terminado. Su homofobia generacional le mantenía en alerta. Lo recuerdo en jarras, de espaldas al mar, con las gafas de sol de cristales verdes que algún cliente se de-bió de dejar en el taxi. Les regalo una máxima eterna: paraguas y gafas de sol nunca se compran en las casas de los taxistas.

Allí, plantado, frente a nosotros, con su sempiterno bañador negro salpimentado por veinte o treinta leones naranjas. Solo ese bañador –tan horrendo como único, ya que nunca vimos otro igual- le debería haber permitido estar más relajado en Sitges, pero no era así: la promiscuidad gay acechaba, esperando un solo descuido suyo para profanarle.

Ya no era solo el bañador. Tampoco su torso sin vello, blanco leche a excepción del brazo que quedaba fuera del taxi. Era que mi padre tenía un físico de niño de posguerra. Era una suerte de Dean Martin al que le hubieran cortado por las rodillas. Su ascendencia italiana le daba rollo y tupé, pero el resto era cartilla de racionamiento. Había jugado bien al fútbol, pero sus piernas con doce horas en un motor ya estaban para pocos partidos de balompié.

Huelga decir que nunca fue atacado mi padre en Sitges ni en otro lugar gayfriendly, aunque no se sabe qué hubiera sido de su vida si su intención de cambiar de playa, de la Fragata a la Desenrocada, hubiera surtido efecto. Esta es una playa nudis-





La iglesia, los cañones, las casas blancas y cierto silencio entre los usuarios marcaban una diferencia de nivel playero que hasta un niño reconocía

ta gay que en su página web hoy en día oferta, entre otras cosas, una "excursión para los más aventureros y open mind". Cruce de caminos entre Fassbinder y El Fary hubiera sido.

Las playas de Sitges encantaban a mi madre porque estaban

cerca de Barcelona, otorgaban otro estatus de dominguero y ella recordaba, con nostalgia, sus asaltos en tren al Garraf, Sitges o Caldetes, con amigas, aprendizas de taller, preten-dientes y el hermano pequeño a modo de llavero que no podías extraviar y que te recordaba que tenías honra y un padre si-

La iglesia, los cañones, las casas blancas, hamacas y un cierto silencio entre los usuarios de las playas marcaban una diferencia de nivel playero que hasta un niño reconocía.

Como una epifanía, recuerdo ver juntos a mi padre -recuerden: en jarras, bañador leonino, blanco a excepción del brazo izquierdo- y a mi madre, traje de baño estilizado con flores enormes de estampado, probablePlaya de la Fragata

Extensión 17 km (todas las playas)

Arena **Grano fino soportable** 

Banda sonora 'La pared'/Bambino

mente carnívoras en la selva tropical, llevaba encasquetado el gorro de baño. Tenía tres o cuatro con diferentes motivos versallescos. Todos horrendos. Mirar a mis padres y llegar la epifanía. Uno no era producto del deseo y la lujuria, del amor o

las imposiciones sociales represivas. Tenía que haber algo más. En esa epifanía llegué a la verdad del instinto animal por reproducirse. Era la única respuesta a ese gorro y a ese bañador. Era hijo de un instinto

Yo, por mi parte, he ido muchísimas veces a Sitges, a su Festival de Cine y por las noches, entre otras cosas porque es una población preciosa. Me casé allí y viví unos meses con unos amigos. En el 2008 certificaron que era el municipio más caro de España. Hoy, el metro cuadrado está a 11.250 euros. Más cara, cool y enrollada no puede ser, pero cuando miro hacia el mar no puedo no recordar a ese hombre bajito en tensión, que nunca fue atacado por nadie, que fue mi padre.

### El nudo de Castellbisbal ultima su adaptación al corredor mediterráneo

D. GUERRERO Castellbisbal

La implantación del tercer carril en el nudo de Castellbisbal tiene un nombre grandilocuente -la puerta de Europa– y un historial tan complejo como largo y lento. Lo demuestra un descolorido cartel con el logotipo del Ministerio de Fomento, rebautizado como de Transportes desde el 2020.

Las obras empezaron un año antes y se han ido haciendo por

tramos, en horario nocturno y durante los veranos, para afectar lo mínimo posible a los usuarios de la línea R4 de Rodalies y la gran cantidad de mercancías que pasan a diario por aquí. Este verano se está afrontando una de las últimas fases con una reconstrucción por completo de la cabecera norte de Castellbisbal, desde la que se desvían los trenes hacia Mollet, Can Tunis y Barcelona.

Las nuevas vías incorporan el tercer carril, de manera que po-



Unos operarios trabajan en las nuevas vías en Castellbisbal

drán circular trenes de ancho ibérico, como hasta ahora, e incorporar los de ancho internacional. Esto representa, al fin y al cabo, extender el corredor mediterráneo desde Martorell hasta la frontera francesa, sumando una nueva co nexión ferroviaria con Europa a la que va desde la terminal de Can Tunis, junto al puerto de Barcelo-

na, hasta la línea de alta velocidad. Esta fase de los trabajos, que mantiene cortada la línea R4 entre Martorell y Molins de Rei, finalizará el 12 de septiembre. A partir de entonces quedarán pendientes trabajos compatibles con el tráfico ferroviario y se espera dar por acabada la obra a principios del 2025. Una vez se superen las tramitaciones de seguridad, la puerta de Europa se abrirá y el corredor mediterráneo avanzará.

#### Concierto en Marbella Aitana y Lamine Yamal, juntos en Starlite Festival

La cantante y el futbolista ya coincidieron hace unas semanas, durante la celebración de la Eurocopa en Madrid, cuando ella amenizó la fiesta con su música. El martes volvieron a encontrarse en el concierto de la catalana en el Starlite Festival de Marbella.



#### Secretario de Isabel II Fallece Robert Fellowes, cuñado de lady Di

El secretario privado de la reina Isabel II entre 1990 y 1999, lord Robert Fellowes, y cuñado de la princesa Diana, ha muerto a los 82 años. Ayudó a Isabel II a superar lo que ella denominó su *annus horribilis* en 1992 y la crisis institucional tras la muerte de Diana.

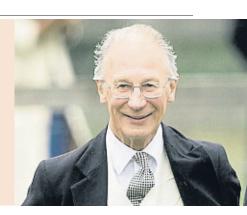

# El secreto del tinte de los famosos

### Rupturas, promesas y supersticiones impulsan los cambios de imagen

SANDRA ARBAT

Barcelona

La doctora experta en narcisismo Jaime Zuckerman asegura en su libro *Next up: Narcissism* que cortarse o teñirse el pelo es la forma más accesible, visible y satisfactoria de reivindicar la autonomía ante los demás. Un cambio de look es una forma de presentarse como el nuevo yo, más seguro de sí mismo, o de dar comienzo a una nueva etapa vital. Así se ha visto repetidamente a lo largo de los años con rupturas que traen consigo cortes de pelo radicales, algunos, fruto de un impulso, y otros, como acto de liberación. La cantante argentina Tini Stoessel

publicó hace unos meses un conmovedor vídeo en el que se cortaba el pelo, llorando frente a un espejo, para promocionar su último álbum, *Un mechón de pelo*. Un viaje donde exploró el dolor, el miedo y la angustia no solo con su música, sino a través de sus cambios de look: tiñéndose de rosa o rubio platino o sustituyendo su melena larga por un arriesgado corte pixie. Dua Lipa es otra de las artistas que han experimentado con el color en su trayectoria musical. Si en el álbum *Future nostalgia* arriesgó con un look a base de dos colores –rubio en la parte superior y oscuro en la inferior–, en *Radical optimism* se pasó al rojo cereza para cerrar una etapa y abrir otra nueva. Un tono con unas connotaciones tradicio-

nales que rápidamente se asocian con la sensualidad y el poder, y que Dua Lipa terminó por corroborar en el videoclip *Houdini*, una cinta que llegó a alcanzar más de 148 millones de visualizaciones. Aunque si se habla de metamorfosis y procesos de catarsis emocionales, Lady Gaga es la reina del baile. Desde que debutó con *The fame*, se asentó con *Born* 



La actriz Hiba Abouk, con el cabello rosa



El futbolista Antoine Griezmann, teñido de rosa



La actriz María Pedraza, con su cabello caoba



La cantante Tini Stoessel en su último álbum



Dua Lipa, promocionando su single *Houdini* 



INSTAGRAM



LA VANGUARDIA 27 JUEVES, 1 AGOSTO 2024 **GENTE** 

#### Viaje de recién casados De la multimillonaria boda a los Juegos de París

Anant Ambani y Radhika Merchant, protagonistas de la fastuosa y millonaria boda india hace un par de semanas, llegaron ayer a París junto a los padres del novio para asistir a los Juegos Olímpicos. La familia saludó a los atletas y visitó la Casa India.



#### SANTORAL

Alfonso María de Ligorio, Fe, Esperanza, Caridad, Eusebio, Cirilo, Fausto, Justino, Domiciano, Menandro, Arcadio, Rubén

#### **ANIVERSARIOS**

Loles León

Eduardo Noriega

Jason Momoa

Carmen Lomana celebridad

Jordi Savall

this way y desnudó su alma con Joanne -su álbum más disruptivo y una celebración poética de un viaje musical-, los cambios radicales de imagen de Gaga han sido y serán siempre la seña de identidad de la cantante y la manera de comunicarse con sus

De la música al cine y la televisión, actrices españolas como María Pedraza e Hiba Abouk han tenido que someterse a coloraciones o cortes de pelo por exigencias de los guiones. Hace unos días, la que fuera conocida por su papel en *El Príncipe* apareció con su cabello teñido totalmente de rosa, mientras que Pedraza estrenó un color rojo cereza al inicio del verano. Pero no

solamente ellas se atreven con los tintes. Como asegura Javier Vila, experto en color y embajador de Wella, "cada vez vemos más cambios de color en los hombres, y la sociedad los juzga menos por ello". Prejuicios sexistas que a lo largo de la historia han relegado la coloración a un asunto estrictamente femenino hoy se diluyen gracias a la visibilidad que han aportado personajes públicos del ámbito del deporte. "Teñirse el cabello no entiende de géneros ni imposiciones sociales. Al igual que la ropa, es un complemento más", incide Vila. Hace exactamente ocho años, tras perder la Copa América Centenario con Argentina, Lionel Messi apareció con el cabello rubio. Una deci-

#### Algunas celebridades han sorprendido a sus fans con cambios radicales de imagen en momentos decisivos

sión totalmente inesperada que tomó para "empezar de cero". "Llevaba una época de mucho lío y de malas experiencias, y me dije a mí mismo que tenía que romper con esta dinámica", confesó el 10 de Argentina en el programa Polémica en el bar. Del diez al siete de la selección albiceleste, Rodrigo De Paul hizo algunos retoques en su cabellera a un día del partido decisivo frente a Colombia en la Copa América. El mediocampista, que llevaba el pelo largo recogido con trenzas, optó por realizarse el mismo corte que en la final del Mundial de Qatar, esta vez tintado de rubio platino.

El también futbolista Marc Cururella hizo la promesa a todos los españoles de que si la selección ganaba la Eurocopa, se teñiría su larga melena rizada de rojo. "Lo prometido es deuda", escribió en redes sociales. Y aunque el colorista Javier Vila le hubiese aconsejado "una tonalidad más caoba, como la de Dua Lipa, por su tipo de cabello y estilo", el catalán se decantó por un tinte rojo granada más potente. Y aunque sin duda la tendencia actual son los tonos cálidos, el rosa sigue siendo el color más atrevido para un hombre. "La mayoría de los clientes que piden este tono son perfiles muy atrevidos, seguros de sí mismos y poco susceptibles a opiniones ajenas", dice Vila. Una descripción que encaja a la perfección con la personalidad carismática del futbolista francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann. El hombre de los mil looks se ha teñido de todos los colores e incluso llegó a lucir las icónicas trenzas de boxeadora.

# Letizia releva a Leonor y Sofía en los Juegos de París

Los Reyes priman la cita olímpica a su estancia en Mallorca



Letizia junto a José Manuel Uribes, ayer, en París

**MARIÁNGEL ALCÁZAR** 

El Rey disfrutó ayer de lo lindo en la fiesta de los regatistas que tuvo lugar ayer en las instalaciones del Club Náutico de Palma. Mientras, la Reina, que ayer tomó el relevo de sus hijas, Leonor y Sofía, en París, apareció, a la misma hora, en el centro acuático de Saint-Denis, para animar al equipo de waterpolo femenino, que ganó a la selección de Grecia (10-8).

Tras participar, desde buena mañana a media tarde, en la denominada regata larga que se disputó en la segunda jornada de la Copa del Rey Mapfre, el Rey se quedó en el club, mezclándose

con otros tripulantes, cantando en el concierto de Jaume Anglada temas como Un velero llamado Libertad y dando buena cuenta de un picapica reparador. Con la familia fuera, parecía no tener prisa por volver a casa.

Antes de viajar a París, la reina Letizia pasó el martes por Madrid, donde se reencontró con sus hijas, Leonor y Sofía, recién aterrizadas de su viaje de regreso de la capital francesa. La reina Sofía también está fuera de Mallorca, ya que viajó a Atenas para asistir hoy al funeral por Miguel de Grecia, así que el Rey tiene Marivent para él solo.

La Princesa y la Infanta tenían previsto llegar ayer a Palma, pero a última hora no había confirmación oficial de su presencia en la isla. A la espera de que Leonor y Sofía aparezcan en algún momento en público en los próximos días, lo cierto es que la foto no sería completa, ya que la reina Letizia no tiene previsto volver de París hasta el fin de semana. El Rey tiene durante todos los días el compromiso de participar en las regatas y, el sábado, además, presidirá la entrega de premios.

La posibilidad de que Carlos

#### El Rey se animó a cantar 'Un velero llamado Libertad' en la fiesta de los regatistas, en Palma

Alcaraz, en solitario, ya que ayer se despidió de los dobles junto a Rafa Nadal, suba al podio obligaría a la Reina o al Rey a estar en París, así que tampoco el próximo fin de semana podría documentarse el encuentro de la familia real.

No es la primera vez que el guion de la presencia de la familia real en Mallorca se escribe día a día, pero este año es especialmente complicado cuadrar agendas. La prioridad este año es dar apoyo constante a los deportistas españoles que compiten en los Juegos de París, aun a costa de descuidar la presencia en Mallorca más allá de la participación del Rey en la Copa del Rey Mapfre.

Marc Cucurella se tiñe de rojo



Rodrigo de Paul, teñido de rubio

### El apasionado beso de Macron con su ministra de Deporte

El gesto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su ministra de Deporte, Amélie Oudéa-Castéra, llamó la atención durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París el pasado viernes. Desde entonces, las principales cabeceras internacionales se han hecho eco de su "abrazo provocador". El presidente está casado con Brigitte Macron, y ella, con Frederic Oudéa, que fue director de la Société Générale.



ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra

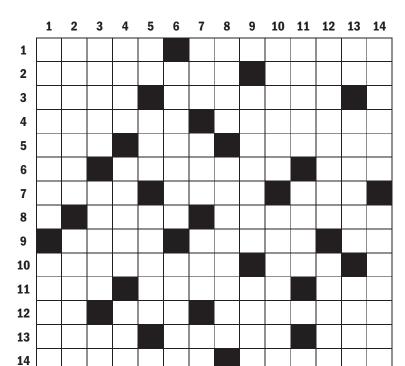

HORITZONTALS 1. Fang que deixa la pluja als camps. Encisaries i no faries enfadar ningú. 2. Relatius al lloc. Esteu en vigor. 3. Altiveses dels decapitadors de turcs. Teniu una rica vida onírica. Mulla perquè no mira. 4. Inventada de cap i de nou. Isolada. 5. Conseqüència de refredat, sobretot quan és de pit. Agència general de cantants. Que conté un metall semblant al plom. 6. Has perdut una porteria de rugbi. Crear, moltes vegades en un sentit mercantil. Assemblea oficial de sabotejadors. 7. Farta. Fresc com un fruit comestible de color vermell. Pare de pares. **8.** Sofre. El dolent de la pel·lícula infantil. Es procuri. **9.** Mot de comiat. Tibantor per l'absència d'un veritable tresor. Anvers prosaic. **10.** Hi tornà i hi tornà i tornà a insistir-hi. Àpat on repeteixes de bistec. En un tres i no res. **11.** Fura degollada. Arribava al món. La Rut quan s'agita ballant. **12.** Tonalitat. Pal que branda l'Espartac quan juga a billar. Cobreixo els corrals perquè les gallines no en fugin. **13.** Predecessor peninsular. Que ofèn els criteris morals d'algú, sobretot si ho veu. Deriva cap a la supressió de tots els impostos. **14.** Situa

en unes posicions determinades. Relatius a

VERTICALS 1. Barallats amb força. Pudent. 2. Curvatura de la columna vertebral amb la convexitat a la part anterior. Que viu en presència de l'oxigen. 3. Porta d'entrada. Tindrà la capacitat de fer-ho. El mallorquí. 4. Habitatge. Camperol. Trop anaeròbic. 5. L'Antic Testament. Donar el cor abans de poder-se cordar. Bancarrota molt visitada pels turistes. Ens cal per respirar. **6.** Exordi, introducció. Jocs de pilota a mà i de paret. **7.** Fujo per no cantar-la ni ballarla. Dec estar desendreçat. Tuti menys 1. A l'entrada de Badalona. 8. Afecció respiratòria intermitent. Esgarrapes com un animal. 9. Puny d'espasa. Claríssimes. La localitat mallorquina més precolombina. 10. Envilir la memòria de Santa Teresa. Giravoltareu entre eructe i eructe. **11.** Barra petita de metall fos no treballat, especialment d'un metall preciós. Mesura de superfície que deixa un regust amarg. Est. Res no és. **12.** Empatava a l'Anoia. Guareixi. **13.** Rei sense corona. Aquesta té les flors masculines i les flors femenines en individus distints. La llengua de Praga. 14. Arbustos d'escorça molt rica en tanins. Dirigit de cara a l'eix de la flor, s'aplica a l'antera de l'es-



En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo

Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999





### ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes





CRUCIGRAMA Fortuny Núm. 13798

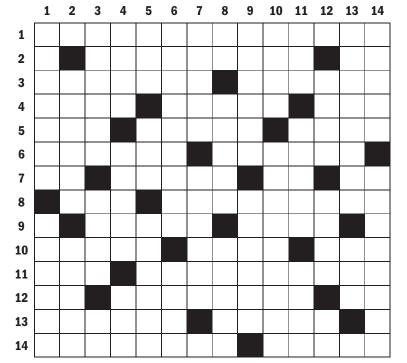

HORIZONTALES 1. El más antiguo de los ayuntamientos (dos palabras). 2. De la tierra pero no del mundo. Voz bien colocada en su tesitura natural. Nos vienen de perlas. 3. Aunque parezca suave al paladar, comerás mal. Trata de promover la educación, la cultura y la ciencia. 4. Si es virgen suele estar muy cotizada. Facultad con poder para obligar a obedecer. El primero de los afluentes del Rin. **5.** Pariente que viene del este. No se da cuenta que tiene la encía maltrecha. Se come crudo. **6.** La magdalena le debe un lugar destacado en la memorias literarias. Su fusión nos deja en las tinieblas. 7. De acuerdo. Puede lograrse con una pequeña cantidad de nueces. Cloro puesto en claro. Empieza moderado y termina en un extremo. 8. Antigua titulación sanitaria. Unos celos manicomiales que son de alivio. 9. Necesita un año para tener tela. A menudo se comporta con un gran paternalismo. Hay que darle mucha cuerda para que se pueda oir. Lo más redondo de un hombre. 10. Estar de espaldas. Será extraño, pero las acusan en contra del sentido común. Da alas a los portugueses. 11. Seguidas a diestro y siniestro. Se comporta como un tortolito. 12. En escotilla. Cocina con mantequilla como si fuera burro. Cantos de lo más normal. 13. Excursión que provocan los animales. Quizá sea aburrida, pero es tan rica que seduce a mucha gente. De la carne y no del espíritu.

**14.** Cantan mucho más en verano que en invierno. Trozo escogido de Edgar Allan Poe. **VERTICALES 1.** Se ve muy grande con un solo ojo. Hace presión y no sólo en sentido literal. **2.** El fin del partido. Bajar la bandera observando las nubes. Propio de los burros. **3.** Un cuento largo. Le traté muchas veces. El que la pierde no puede dar crédito. 4. Oueda muy bien delante de Suárez. Oso que actuaba en el circo romano. Media ración de caviar. 5. En Krypton no son nones. Motocicleta de poco consumo. Por sus obras lo conoceréis. 6. Se vende caro para conservar la piel. Podría ser una mina pero es un afluente del Rin. 7. Cuando su padre le hablaba de hacer sacrificios se le ponía la carne de gallina. Espina de naturaleza ósea. Hace pensar. 8. En la autopista tiene otro transformó con la llegada de los nórdicos. 9. Señala la importancia de la corriente. Asesta de mala manera alusiones hirientes. **10.** Hay que pillarla cuando sube. Un recorte inesperado resulta muy oportuno. 11. Pretende pulir, fijar y dar esplendor. Está trepando y resulta insoportable. Su cámara es alta. 12. Sale a cuenta. Es un auténtico animal, pero merece mejor fama de la que tiene. Si nos la tienen que dar, que sea de caviar. El corazón del papagayo. 13. Palabra de abuelo. Ácido que nos viene de herencia. Pone fin a la tarea. 14. Su humedad no resulta alegre. Estaría mucho mejor en el norte, lejos del bochorno barcelonés (dos pala-

#### SOLUCIONES

**LOS 8 ERRORES** 

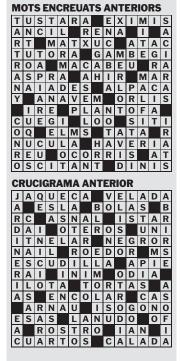

PROBLEMA JEDREZ ANTERIOR

1.公xd6! 徵xd6 2.公c4! 徵d8

[2...營c7 3.d6+] 3.d6+ 堂e6

4.營d3! [y es imparable el mate con 5.營d5!+ 公d5 6.ed5, mate. Tampoco es manca 4.營a2!]

1-0 Twitter: @illescasmiguel YouTube: ChessFM

#### **JEROGLÍFICO ANTERIOR**

CALEIDOSCOPIO CAL / I / DOS / COPIO

#### LOS 8 ERRORES



#### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6799

DIFICULTAD BAJA, DE 2 A 10 MINUTOS



#### **NEGRAS JUEGAN Y GANAN**

Peew – Haik (Bucarest, 1979). La táctica está siempre presente en ajedrez. Incluso en posiciones que parecen rutinarias encontramos ideas ocultas que pueden dar un giro completo al curso de la partida. Eso sucedió en la posición del diagrama, cuando las negras hallaron un movimiento tan sorprendente que debió levantar al oponente de la silla.

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

#### **JEROGLÍFICO**

Caja que llevamos a cuestas



#### FRED BASSET Alex Graham



#### **SUDOKU**

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate. Todos los derechos reservados

DIFÍCIL

#### FÁCIL 6 8 2 1 7 9 6 3 4 1 3 7 6 4 1 3 3 5 8 3 7 8 4 6 9

|   |   |   | 6 |   | 1 |   | 8 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 2 | 7 | 3 |   | 5 |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   | 1 |   | 7 |
|   |   | 7 |   |   |   | 3 |   |   |
| 2 |   | 6 |   |   |   |   |   | 9 |
|   |   | 5 |   | 8 | 9 | 2 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
|   | 8 |   | 4 |   | 3 |   |   |   |

|   |   | 1 |   | 9 |   | 2      |        |   |
|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|
|   |   | 2 | 3 |   | 6 | 7      |        |   |
| 7 | 6 |   |   |   |   |        | 8      | 3 |
|   | 2 |   |   |   |   |        | 8<br>5 |   |
| 1 |   |   |   |   |   |        |        | 2 |
|   | 8 |   |   |   |   |        | 3      |   |
| 4 | 1 |   |   |   |   |        | 7      | 9 |
|   |   | 8 | 4 |   | 7 | 6<br>5 |        |   |
|   |   | 7 |   | 6 |   | 5      |        |   |

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

#### SOLUCIONES DE AYER

| FÁC | IL |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 3   | 5  | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| 6   | 1  | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 |
| 9   | 7  | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 8   | 4  | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 2   | 3  | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 1   | 6  | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 4   | 2  | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 |
| 5   | 9  | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 7   | 8  | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |

| INTE | DIFÍCI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4    | 6      | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| 7    | 1      | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 3    | 8      | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | į |
| 8    | 7      | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 9    | 3      | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | Ś |
| 2    | 5      | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 5    | 2      | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 6    | 9      | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | - |
| 1    | 4      | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 |
|      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

INTERMEDIO

| DIFÍCIL |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9       | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 1       | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 8       | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 4       | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2       | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 7       | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 6       | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 5       | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 3       | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 |



Información proporcionada por www.taikometeorologia.com

Barcelona

Sta. Cruz 🦯 de Tenerife

21°/30°

Niveles moderados

de amarantáceas y

Salida 06 h 46 min

Puesta 21 h 09 min

Puesta 20 h 23 min

LUNA Salida 04 h 12 min

parietarias

S<sub>0</sub>L

#### **ASTROLOGÍA**

**Blanca Herrero** 

Aries 21 de marzo al 19 de abril

Procure eliminar las tensiones acumuladas, porque podrían causarle algunos trastornos de salud, sobre todo en el estómago.

Tauro 20 de abril al 20 de mayo

Debería tener mucho cuidado en sus relaciones hoy, especialmente con aquellas personas que ejerzan algún tipo de poder sobre usted.

**Géminis** 21 de mayo al 20 de junio Hoy su comunicación con el resto del mundo será buena. Se caracterizará por un trabajo original que podría darle buenos resultados.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio Ponga atención a la manera de relacionarse hoy con las personas del entorno porque podría acabar discutiendo con alguien.

Leo 23 de julio al 22 de agosto

Su amor a la libertad podría hacer hoy que se quede en completa soledad; contará con entusiasmo en el trabajo.



Ahora será el momento de materializar sus ideas y proyectos profesionales; ordene su mente y dé los pasos hacia las metas que tiene.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Le espera un día de mucha actividad en el ámbito laboral, por eso será necesario que se comporte con equilibrio y organización.

**Escorpión** 23 de octubre Tenga cuidado hoy con su comportamiento, pues su indiscreción y s falta de tolerancia podrían ser causa de conflictos.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Disfrutará hoy de los placeres más mundanos de la vida, pero también podría sentir cierta infelicidad en medio de la prosperidad material.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Hoy su personalidad dominante y combativa, aunada al discernimiento, le ayudará a resolver las dificultades que se presenten.

21 de enero al 19 de febrero

Acuario

Hoy podrá ser un día complicado; será mejor que trabaje en cuestiones relacionadas con el autocontrol y la flexibilidad.

**Piscis** 20 de febrero al 20 de marzo Una de sus características es la tendencia a la irrealidad, a vivir en su mundo de fantasía; evite este tipo de comportamientos.

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

#### **EL TIEMPO**

MÁS INFORMACIÓN EN: http://eltiempo.es





VIERNES Calor menos intenso y posible cambio de tiempo, con en el nordeste. Mercurio algunos chubascos



SÁBADO Chubascos irregulares estable, calor



cálido y sol con algunos

intervalos de nubes



12/08

Cuarto

Contaminación

sudeste pero con

escasa ventilación

Giro del viento al sur y

19/08

Luna

27/08

Cuarto

LUNES Tiempo estable y soleado con nubes en el Pirineo occidental



MARTES Intervalos de nubes y repetición de los chubascos en el noroeste

#### Alfred Rodríguez Picó

#### Menos calor, más humedad



a temperatura inicia un descenso, pero sube la humedad, bochorno. Récords de calor de todos los tiempos: Roma 40,6°C, Madrid 42,5°C, París 42,6°C, València 44,5°C o Atenas 48°C. Pero Barcelona no superaba los 39,8°C del 6 de julio de 1982... hasta este martes. El Observatorio Fabra registró 40,0°C y aún más en comarcas vecinas. El viento del sudoeste recalentado y seco fue el protagonista, si bien la ciudad registraba entre 36°C y 39°C al recoger un poco de humedad. Este viento fue el causante aver del calor extremo en Girona. Paciencia, mañana por la tarde tendremos tormentas y la temperatura baja un poco, no mucho.

Catalunya. Sol, alguna tormenta aislada de tarde en el Pirineo, baja la temperatura, sobre todo en Girona y Barcelona, pero sube la humedad. Mañana sol hasta el mediodía, tormentas por la tarde, con descensos bruscos de temperatura. Fin de semana de sol y temperatura canicular.

España y Europa. Tormentas en los Alpes y zonas próximas, descenso térmico en la fachada atlántica. Persiste el calor intenso en la Península, extremo en el sudeste. Refrescará en el Cantábrico, alguna tormenta en el Pirineo. Calor sin excesos en los próximos días.

### Una Nancy Drew para el siglo XXI

#### Emma Myers protagoniza la serie inglesa de Netflix 'Asesinato para principiantes'

**GABRIEL LERMAN** 

Los Angeles

Tiene tan solo 22 años y ha estado actuando desde que era niña, pero la descubrimos en Miérco*les*, la serie de Netflix en la que interpretaba a Enid Sinclair, la mujer lobo que era la gran amiga y compañera de cuarto de Jenna Ortega en la academia Nevermore. Y mientras que la nativa de Orlando exhibía en la versión original un creíble acento californiano, Emma Myers no ha tenido problemas para pasar por una adolescente británica cuando se le escucha hablar inglés en Asesinato para principiantes, la nueva serie que la plataforma estrena hoy a escala global.

La adaptación de la primera de las tres novelas destinadas a la audiencia iuvenil de la escritora británica Holly Jackson le da la gran oportunidad de su carrera, ya que allí encarna a Pippa Fitz-

Amobi, una tímida muchacha de 17 años que revoluciona al pequeño pueblo en el que vive, Little Kilton, en Buckinghamshire, cuando intenta reabrir la investigación sobre un asesinato que sacudió ese lugar cinco años

En el día fatídico en que con-

#### Basada en la novelas de Holly Jackson, hay suficiente material para que Myers vuelva en varias temporadas

cluyó la vida de Andie Bell (Indie Lillie Davis) se cruzó con ella, y también con el novio, Salil Singh (Rahul Pattni), quién al suicidarse después de su muerte fue acusado del crimen, lo que dejó cerrado el caso para la policía local. En ese momento, Pippa vio algo



Emma Myers en la serie Asesinato para principiantes

en Salil que le hizo dudar de que pudiese matar a alguien, y por eso una vez que deja su tranquila vida de fiestas y bromas con sus compañeros de colegio para largarse a entrevistar a todos los que conocieron a Andie y Salil, ya no puede parar. No lo hace sola. Es que aunque inicialmente se resiste a ayudarle, el hermano menor del acusado del crimen, Ravi (Zain Igbal), se convierte en una especie de Watson para esta bella Sherlock Holmes al acompañarla en sus conversaciones con testigos, y cada uno

de estos diálogos demuestra que las cosas no son tan simples como parecen.

Producida por la BBC y estrenada en el Reino Unido el 1 de julio, la miniserie de seis episodios tiene todo lo necesario cpara lanzar a Myers al estrellato. No solo aparece en cada escena sino que además su personaje evoluciona a lo largo de la historia a medida que descubre que Little Kilton esconde muchos secretos oscuros y que su investigación lo ha convertido en un sitio en el

Según la crítica del Chicago también podría ser utilizado.

PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES

#### **PROGRAMACIÓN TV**



6.00



Juegos Olímpicos de París 2024 (atletismo). Juegos Olímpicos de París 2024 (atletismo).

11.15 Juegos Olímpicos de París 2024 (remo).

11.55 Juegos Olímpicos de París 2024 (golf). 12.05 Juegos Olímpicos de París 2024 (waterpolo).

España-Serbia. 13.30 Juegos Olímpicos de París 2024 (otros).

15.00 Telediario 1. Presentadora: Alejandra Herranz. Deportes: Ana Ibáñez. Incluye El tiempo. (ST)

15.45 L'informatiu. Incluye El temps. (ST)

**15.55 El tiempo.** (ST) 16.00 Juegos Olímpicos de París 2024 (otros).

18.15 Juegos Olímpicos de París 2024 (gimnasia

20.30 Juegos Olímpicos de París 2024 (natación).

21.00 Telediario 2. Presentadora: Marta Carazo. Deportes: Arsenio Cañada.

22.05 4 estrellas (serie)

Pueblo de Dios. (ST) (R) Seguridad vital 5.0. (ST)

Guardianes del patrimonio: Operación Delfín. 10.25 Arqueomanía: Pecios. 10.55 Juegos Olímpicos de

París 2024 (natación). Sesión matinal 12.30 Las rutas D'Ambrosio.

13.25 Mañanas de cine: En el límite del desierto.

14.35 Verano azul.

**15.45 Saber y ganar.** (ST) (R) 16.30 Grans documentals (serie documental). Mèxic

17.15 La 2 express. (ST) 17.25 Juegos Olímpicos de Paris 2024 (hockey hierba). España-Sudáfrica. Categoría femenina.

En el funeral de Joan, las cosas no salen tal como estaban previstas. Más tarde, Ruth Ellingham, su hermana, tiene que decidir qué va a hacer con la granja y con su

19.10 El Paraíso de las Seño-

Diario de un nómada. **Carreteras extremas:** Más Pamir. Miquel Silvestre sale de Murghab en la frontera, a más de avanzar.

21.30 Cifras y letras. (ST)

¡Como nos reimos!

e imitadores frente a

la selección más fiel

Alta fidelidad. Imitados

frente, recopilados con

con las más divertidas

parodias y sketches. Los

mejores grupos y solistas

del panorama nacional

e internacional, vistos

desde el prisma de los

23.55 LateXou con Marc Giró.

Hacia la circularidad.

Festivales de verano:

47° Jazz Vitoria 2024:

Cécile McLorin Salvant.

(ST) (R)

mejores humoristas. (ST)

17.15 Hotel Voramar (serie). L'elecció d'Amanda:

salud. (ST)

6.00 Notícies 3/24. (ST)

11.15 El convidat (entrevistas).

curso): Especials, Pre-

sentador: Llucià Ferrer.

Programa de preguntas y

respuestas que invita al

espectador a participar

12.55 Atrapa'm si pots (con-

desde casa. (ST)

14.30 Telenotícies migdia.

(ST)

14.00 Telenotícies comarques.

15.45 El doctor Martin (serie).

19.00 Atrapa'm si pots (concurso): Especials. Presentador: Llucià Ferrer. Programa de preguntas y respuestas que invita al espectador a participar desde casa, (ST)

20.00 Tens un minut? (ST)

cuatre'

Love Shopping TV Cuatro (promocional)

¡Toma salami! (zapping). **Especial Callejeros** viaieros (reportaies) Callejeros viajeros.

10.25 Viajeros Cuatro (reportajes): Las Vegas. (R) 11.30 En boca de todos (actualidad). Presentador:

Nacho Abad 14.00 Noticias Cuatro. Presen-

tadora: Alba Lago. (ST)

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentador: Manu Carreño. (ST)

15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira (humor). Presentadores: Marta Flich y Pablo González Batista.

(magacín). Presentado-

res: Mario Picazo, Alex

tador: Diego Losada. (ST)

Presentador: Ricardo

Blanquer y José Luis

20.00 Noticias Cuatro. Presen-

20.45 ElDesmarque Cuatro.

21.05 First Dates (entreteni-

Reyes. (ST)

miento). (R)

**20.55 El tiempo.** (ST)

18.30 Tiempo al tiempo

Presentadora: Ángeles

15.35 ElDesmarque Telecinco. Presentadora: Lucía Taboada.

**15.45 El diario de Jorge** (talk

Javier Vázquez.

17.30 TardeAR (magacín).

show). Presentador: Jorge

Presentadora: Beatriz

Archidona. Colabora-

dores: Antonio Hidalgo,

Manuel Marlasca, Laura

Madrueño, Miguel Angel

(concurso). Presentador:

Nicolás y Jorge Luque.

**15.40 El tiempo.** (ST)

15.00 Informativos Telecinco.

Informativos Telecinco.

Presentadoras: Carme

La mirada crítica (ma-

de actualidad): Verano.

Presentadores: Adriana

Dorronsoro y Alfonso

El tiempo. (ST)

10.30 Vamos a ver (magacín

Terradillos.

Chaparro, Laila Jiménez y

Arancha Morales, Incluve

gacín). Presentadora: Ana

15.30 La Sexta meteo. Presenv Joanna Ivars.

Josep Pedrerol.

**15.45 Zapeando.** Presentador:

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentadora: Sandra Golpe. (ST)

Ventaprime (promocio-

Las noticias de la ma-

gacín). Presentadora:

Karlos Arguiñano (gas-

Lorena García. (ST)

El tiempo. (ST)

8.55 Espejo público (ma-

13.20 Cocina abierta con

tronómico). (ST)

13.45 La ruleta de la suerte

(concurso). (ST)

ñana. Incluye Deportes y

15.30 Deportes. (ST) **15.35 El tiempo.** Presentador: Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad (serie). (ST)

17.00 Pecado original (serie).

Yildiz se entera por Ender

de que Dogan tiene una

amiga muy especial que

se llama Julia. Más tarde,

padre que está saliendo

actualidad). Presentado-

ra: Pena Romero, (ST)

Kumru le cuenta a su

con Selim. (ST)

18.00 YAS Verano (magacín de

20.00 Pasapalabra (concurso).

artística). Final All Around

Sesión vespertina.

Incluye El tiempo. (ST) 21.30 París en juegos (maga

Nuestro cine: 42 segun-

dos. España, 2022. Dir.:

Dani de la Orden v Alex

te v Alvaro Cervantes. A

Murrull, Int.: Jaime Loren-

pocos meses de las olim-

niadas de Barcelona 92

la selección española de

waterpolo tiene todos los

números para pasar sin

pena ni gloria. No están

preparados v necesitan

un golpe de efecto si no

quieren hacer el ridículo

jugando en su propia

Cartelera (actualidad

cinematográfica). (ST)

0.40 Cine: 100 metros.

con destino Bishkek pero 4000 metros de altura, le sorprende una gran ventisca que hace peligroso

Emisión de dos capítulos. Todos los huéspedes están de vuelta al hotel.

21.00 Telenotícies vespre. Preentador: Ioni Cruanyes Deportes: Gemma Puig.

22.05 Love cost (entretenimiento): Laia: Mala sort en l'amor. Presentadora: Núria Marín. Laia tiene 31 años y es profesora de educación musical. Es una chica muy vitalista e intensa y tiene una risa que contagia a todo el mundo.

Jo soc les meves ungles.

de tres capítulos. Onze (magacín).

**Èpic nails** (talent show):

Presentadora: Sofia Coll. Nudes (serie). Emisión

21.45 First Dates (entretenimiento). Presentador Carlos Sobera. (R)

22.50 Callejeros (reportajes): Camping de playa. El programa coge la tienda de campaña y recorre la costa española en busca de campings de playa. Según la Federación Española de Campings, en 2023 casi 10 millones de viajeros escogieron el camping como lugar de alojamiento para pasar sus vacaciones, sobre todo, los situados junto al mar.

**Especial Callejeros** (reportajes): A bordo. 21.00 Informativos Telecinco. resentador: Carios

20.00 Reacción en cadena

Ìon Aramendi

Franganillo. (ST) 21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentador: Matías Prats Chacón. (ST)

**21.45 El tiempo.** (ST) 22.00 Supervivientes All Stars. El debate final (reality show). Presentadora: Sandra Barneda.

**Casino Gran Madrid** Online Show (otros). ¡Toma salami! (zapping).

El horóscopo de Esperanza Gracia. Presentadora: Esperanza Gracia.

Love Shopping TV (promocional).

Minutos musicales. Ventaprime (promocio-6.45

¿Quién vive ahí? Aruser@s fresh (entretenimiento). Presentador: Alfonso Arús. (ST)

11.00 Al rojo vivo (debate). Presentador: Antonio García Ferreras. (ST)

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Presentadora: Helena Resano. (ST)

15.15 Jugones. Presentador:

tadores: Francisco Cacho

Dani Mateo. (ST)

17.15 Más vale tarde (actualidad). Presentadoras: Marina Valdés y María Lamela. (ST)

20.00 La Sexta nóticias 2ª edición. Presentadores: Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. (ST) 21.00 Especial La Sexta

noticias. (ST) 21.20 La Sexta meteo. Presentadores: Francisco Cacho

y Joanna Ivars. (ST) 21.25 La Sexta deportes. (ST)

El intermedio Summertime (entretenimiento). Presentadora: Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo: Harry el sucio. EE.UU., 1971. Dir.: Don Siegel. Int.: Clint Eastwood y Harry Guardino. Un misterioso asesino, que se da a sí mismo el nombre de Scorpio, está aterrorizando a los habitantes de San Francisco con sus repetidos crímenes, ejecutados con un rifle de largo alcance. Cine: Tornado magnéti**21.35 El tiempo.** (ST) **21.45** El hormiguero 3.0. 22.45 : Buenos días, mamá!

21.00 Antena 3 Noticias 2.

**21.30 Deportes.** (SI)

(serie). La familia Borghi consta de la madre. Anna, que es realmente especial para sus seres queridos; el padre, Guido, director del instituto local, y sus hijos: la concienzuda Francesca, el rebelde Jacopo, la genial Sole y el pequeño Michelino. Sin embargo, todo cambia cuando Anna entra en coma tras un accidente.

Los artistas: primeros trazos (serie).

que ella misma corre peligro.

Sun Times, "Asesinato para principiantes es la versión de Nancy Drew para el siglo XXI y es el equivalente en streaming de un libro apasionante que te lees en el porche o mientras descansas en la playa". Publicada en España por Cross Books, que también ha traducido al castellano las siguientes aventuras de Pippa, Desaparición para expertos y Venganza para víctimas, en la franquicia hay suficiente material como para que Myers vuelva al papel en varias temporadas, ya que hay un cuarto libro, una precuela en formato de novela breve titulada en inglés Kill Joy, que

### Cultura

#### **Entrevista**



Casey Affleck y Matt Damon, en una imagen de Los instigadores

#### **LEONOR MAYOR ORTEGA**

obby no es ningún novato en lo de cometer atracos. Ha estado en la cárcel. Rory sí es inexperto. Ha llegado casi a los 60 años siendo un tipo honrado, pero ahora las cosas han cambiado. Necesita exactamente 32.480 dólares para poder pagar a los abogados y unas cuantas deudas que le permitan volver a ver a su hijo.

Así que Cobby y Rory se asocian para dar un gran golpe: quieren robarle al alcalde de Boston, que no deja de ser un tipo corrupto. Y ya se sabe que quien roba a un ladrón... Pero las cosas se tuercen desde el primer momento, y los ladrones se ven obligados a emprender una huida hacia delante. No están solos. Les acompaña en calidad de rehén (aunque ha dado su consentimiento) la psiquiatra de Rory, quien no pierde ocasión de hacer su terapia entre persecuciones y tiroteos.

Dos viejos amigos de toda la vida, Matt Damon y Casey Affleck, protagonizan Los instigadores, un thriller con mucha acción dirigido por Doug Liman que se estrenará el 9 de agosto en Apple TV+. Les acompaña en el reparto Hong Chau en el papel de la terca co-

"Es más fácil trabajar con alguien con quien tienes amistad,

## "La acción y el humor no están reñidos"

# Matt Damon y Casey Affleck protagonizan 'Los instigadores' en Apple TV+

porque estás más cómodo y todo es más divertido. Nuestras familias se conocen v venían a visitarnos al set de rodaje. Tenemos muchos recuerdos compartidos, y el hecho de que entre nosotros exista una larga amistad, cariño, confianza y respeto permite que podamos hablar sin rodeos, evitar los egos y resolver los problemas más rápido", explica Affleck en una entrevista concedida junto a Damon por Zoom a La Van-

Damon y Affleck se conocen desde los tiempos de la universidad. Ambos son actores y guionistas y han trabajado juntos en filmes tan recordados como El indomable Will Hunting (Gus Van Sant, 1997) o Ocean's Eleven (Steven Soderbergh, 2001). En esta nueva colaboración, Affleck firma también el guion de Los instigadores, que quiere ser "una película de acción, pero con sentido del humor, porque son dos cosas que no están reñidas".

#### El reino de la paz y la generosidad

■ En el año 2006, el rey de Bután abdicó para dar a su pueblo la democracia. También permitió el uso de internet v televisores, algo que hasta entonces estaba prohibido en su reino. El Gobierno puso en marcha un proceso para explicar a los butaneses cómo se vota y en qué consiste el sistema de partidos políticos. En medio de ese

proceso, el lama de un pequeño pueblo le pide a un monje que le consiga dos rifles. Pawo Choyning Dorji dirige El monje y el rifle, una película deliciosa que combina intriga y sentido del humor con la crónica de uno de los momentos imprescindibles de la historia de Bután. La cinta, que narra con delicadeza e intriga el reciente cambio

político en ese país budista donde reinan la paz y la generosidad, pasó por el BCN Film Fest y este viernes llegará a las pantallas españolas. El monje y el rifle, que cuenta con las interpretaciones de Harry Einhorn, Tandin Wangchuk y Tandin Phubz, ha conmovido a la crítica cinematográfica internacional.

Y sin embargo, el filme no renuncia a abordar temas como "la corrupción política, la salud mental o la inseguridad laboral, que son cuestiones que preocupan a la gente", agrega Damon. 'Queríamos burlarnos un poco de la corrupción política, que existe en Boston igual que en la mayoría de las ciudades y los países. Por eso planteamos que

"Entre nosotros existe una larga amistad, cariño, confianza y mucho respeto"

#### "Liman siempre aborda la acción desde el punto de vista del personaje, no detiene la trama por una escena trepidante"

los ladrones le roben a un alcalde, que no quiere dejar el cargo, aunque debería, porque ha estado malversando el dinero de la ciudad durante muchos años", añade el actor.

Damon es muy conocido por ser el protagonista de las películas de Jason Bourne, un agente de la CIA que padece amnesia disociativa. La famosa saga arrancó con El caso Bourne en el 2002, que también dirigía Doug Liman. El actor ve un paralelismo entre la acción de Los instigadores y la de las películas de la serie de Bourne por "la presencia detrás de la cámara del mismo director".

"Liman siempre aborda la acción desde el punto de vista del personaje, no detiene la trama para presentar una escena trepidante", señala el intérprete.

No obstante, Damon apunta también que "las persecuciones de Los instigadores son diferentes de las de Bourne, porque Bourne sabe exactamente adónde quiere llegar y es un conductor experto. En cambio, Rory es todo lo contrario, no ha participado nunca en una persecución de coches, no sabe adónde va y, por si fuera poco, lleva a su psiquiatra sentada a su lado, tratando de hacer terapia mientras conduce, y a Cobby detrás descubriendo que ella no es médico como creía"

Con Los instigadores, la pareja compuesta por Damon y Affleck ha querido "hacer una película que fuera realmente divertida, graciosa y ligera. Realmente, queríamos apostar por el entretenimiento, pero necesitábamos aterrizarlo, y por eso introdujimos otros asuntos como el de la corrupción política. Pero en última instancia, nuestro objetivo es que la gente se ría y disfrute de *Los instigadores* y de estos personajes con los que esperamos que el público pueda identificarse".



Melissa Barrera, en una imagen de Carmen

Melissa Barrera es 'Carmen' en la versión de Benjamin Millepied

### El despertar de un mito

**LEONOR MAYOR ORTEGA** 

Barcelona

uando asesinan a su madre, Carmen trata de cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. La guardia fronteriza la detiene, y uno de los agentes intenta violarla. Otro policía, Aidan, la salva y juntos emprenden una huida hacia ninguna parte.

El coreógrafo Benjamin Millepied reescribe el mito de Bizet con música y baile y con la actriz mexicana Melissa Barrera como protagonista en *Carmen*, una película que llega este viernes a la cartelera española y que cuenta con Paul Mescal, el futuro nuevo Gladiator, en el papel de Aidan y con la participación de las actrices españolas Rossy de Palma y Elsa Pataky.

"Cuando estudié teatro musical tomé clases de baile, pero yo no soy bailarina, así que fue un proceso muy largo aprender las coreografías de Millepied, que son muy contemporáneas y muy orgánicas. Trabajamos juntos durante horas, y él empezó a ver mi cuerpo, a conocer mis movimientos. Durante el rodaje de *Carmen*, bailé ocho horas al día hasta que, con la ayuda de Benjamin, pude hacer el papel", explica Melissa Barrera en una entrevista con *La Vanguardia*.

El de *Carmen*, la ópera prima de Millepied, fue un rodaje complejo. La película se iba a hacer en Estados Unidos, pero tuvo que anularse. Al final, el equipo pudo recuperar el proyecto en Australia cuando la pandemia del coronavirus daba sus últimos coletazos: "Fue increíble rodar en Australia y tener de compañero a Paul Mescal, que entonces estaba en sus inicios. Es un actor muy talentoso y como persona es muy sensible y natural. Fue muy bo-

nito poder tener esa convivencia porque los dos estábamos muy nerviosos, y el hecho de que fuera tan buen compañero me ayudó mucho", recuerda la actriz.

Barrera, que también es cantante, es conocida por protagonizar telenovelas como *Siempre tuya Acapulco y Tanto amor*, y por su participación en películas de terror como *Scream* (2022), *Scream VI* (2023) o *Abigail* (2024). Rodar *Carmen* supuso un cambio de género que le encantó "porque desde el principio sabía que iba a ser una película muy única y muy diferente, ya que la cámara de Millepied danza con los actores. Además, me atraía participar en un musical porque la música fue

#### "Me echaron de 'Scream VII' por defender la justicia, por defender a la gente inocente de Palestina"

mi primer amor, cuando tenía ocho años quería ser cantante, realmente quería ser Thalía".

Del rodaje en Australia de *Carmen*, Barrera no se llevó solo la música, el baile y un buen recuerdo de Mescal, también consiguió una amistad, con Rossy de Palma, que todavía perdura. "Crecí viendo a Rossy en las películas. Es una mujer magnética. Me ayudó mucho y elevó todas las escenas que teníamos juntas. Siempre estaba pendiente de mí. Una de las bendiciones de mi carrera ha sido trabajar con ella, nos divertimos mucho, aprendí un montón de Rossy y todavía nos mandamos mensajes".

La Carmen de Bizet era una mujer que volvía locos a los hombres. Pero Millepied ha revisado el mito y presenta, con la ayuda de la actuación de Barrera, una Carmen muy diferente, buena y enamorada de Aidan. A la hora de componer el personaje, la actriz pensó "en los orígenes de Carmen, en su despertar, en el momento en que se convierte en mujer, en una mujer que lo único que quiere es su libertad. Ella necesita volar. Por eso me encantó todo el proceso de los ensayos de baile, pues fue ahí donde encontré a la Carmen que yo quería ser".

Y añade que la Carmen de esta película "es una chica que siempre ha estado en su casa con su madre y no ha visto el mundo, por lo que mantiene la inocencia. Cuando sale fuera, conserva el optimismo y los sueños, va como flotando".

También Barrera es optimista en la vida real, aunque ha pasado por algún mal momento en su carrera. El pasado mes de noviembre fue despedida de *Scream VII*, película que iba a protagonizar, por mostrar su apoyo al pueblo palestino: "Me echaron por defender la justicia, por defender a la gente inocente", dice.

Y reconoce que "a raíz de eso me he visto muy afectada, la verdad. Ha habido consecuencia, me he encontrado con bloqueos y con muchas puertas cerradas. Es una pena que no se pueda hablar en contra de determinadas narrativas", lamenta.

Aunque añade que "también he recibido el apoyo de mucha gente, y eso me da mucha paz. Además, sé que en España y en casi toda Europa las cosas son diferentes y me tranquiliza que la mayoría del mundo esté al lado de la justicia y de los derechos humanos", concluye la actriz, a la que esta situación le ha servido para "darme cuenta de que tengo que ser más proactiva y buscar mis propias oportunidades, porque si dependo de otras personas, me pueden cerrar la puerta en la cara".

# Modernos, con visión global

Julià Guillamon



a firma catalana La Cabra Tira al Monte, líder en el sector de los videojuegos, acaba de lanzar dos nuevos productos que darán que hablar, especialmente en el mercado local. El primero, Self-employed Challenge, es un juego aparentemente simple, pero de una gran com-plejidad para el jugador. Se inspira en los minijuegos Arcade de los ochenta, imitados con una gran calidad de gráficos. El elemento clave es la máquina de encargar trabajos en forma de brazo articulado que aparece en la parte superior de la pantalla. El autónomo mueve horizontalmente la pinza y deja caer los paquetes de trabajo, que tocan el suelo o aterrizan sobre otros paquetes. La habilidad del jugador consiste en acumular trabajos y liquidarlos antes de que la montañita llegue a ser tan grande que se desequilibre y se desmorone. También debe evitar que crezca tanto que llegue al límite de trabajos, que es una raya roja en la parte superior de la pantalla. Cuando la rebasa, el autónomo salta de alegría, pero a partir de este momento tiene que trabajar los fines de semana. También puede ser que los trabajos caigan fuera de la montañita, y entonces el autónomo se pone triste. De cuando en cuando aparecen unas piezas irregulares que no encajan con las otras: los *marrones*. Es un viaje largo y peligroso en el que el autónomo acaba sin aliento. Jugar a Self-employed Challenge es embarcarse en una serie de periplos en los límites que, para el jugador, representan una experiencia maratoniana: una oportunidad de demostrar resiliencia y capacidad de superación personal.

#### Un viaje de proporciones odiseicas, fruto de una audacia típicamente catalana

El otro juego de La Cabra Tira al Monte, Rondabout's Dogma, nos invita a devorar los decorados al ritmo de una misión imposible. Nunca en la historia de los videojuegos se había conseguido unas reproducciones tan exactas de las esculturas de rotonda, pongos perfectos que absorben la luz diurna y brillan de noche. Nos encontramos ante una joya del diseño de entornos, que construye a lo largo de una carretera, llena de rotondas, una red de bifurcaciones e itinerarios bis, anunciados con el cartel Todas las direcciones: una red sanguínea que alienta el latido creativo de La Cabra Tira al Monte. El juego ofrece un viaje de proporciones odiseicas, fruto de una audacia típicamente catalana. El jugador pasa de una rotonda a otra, escogiendo los cami nos que indican Todas las direcciones. A final de la ruta encuentra otra rotonda con señales de Todas las direcciones y Otras direcciones. Así infinitamente. Es una sensación de hipermobilidad y de libertad épica en un juego de acciónaventura en mundo abierto que acaba siendo cerrado. El personaje -el Elegido-puede ir a todas partes - Todas las direcciones -, pero no se mue-

Un nuevo éxito de la industria catalana del videojuego, del que nos congratulamos desde aquí

Self-employed Challenge y Rondabout's Dogma (La Cabra Tira al Monte). Para PC, PS5 i Xbox Series. Sólo en inglés. 60 euros.

### O LUGARES A LOS QUE NO VOLVERÍA O 5/7

El archipiélago de Ha'apai muestra una Tonga volcánica y poco orientada al turismo

### Atrapado en el paraíso

#### **David Dusster** Barcelona



ue en diciembre del 2014 cuando decidí que nunca volvería a Ha'apai, uno de los tres grandes grupos de islas de Tonga. Fue al ver las consecuencias de la gran explosión del volcán submarino que creó la nueva isla Hunga Tonga-Hunga Ha'apai (HTHH), condenada a desaparecer, pero que de momento está sirviendo para que la NASA estudie fenómenos geológicos similares a los de Marte.

Esa erupción, que se repitió en el 2022, alteró mi horizonte favorito, o al menos eso me imagino, el paisaje que desde una hamaca de la idílica isla de Uoleva tuve durante unos días de aislamiento total. Lo único que podía hacer en Uoleva era relajarme y admirar el volcán Kao, un cono piramidal perfecto que se levantaba en medio del océano, dicen los mapas que a una treintena de kilómetros. Cerca de Kao debe de estar la nueva isla HTHH y con eso me basta. Esa lontananza que me acunó durante días varado en este paraíso inesperado quiero que permanezca inalterada en mi memoria.

En realidad no tenía previsión alguna de ir allí. Fui a las Ha'apai para descubrir la Tonga más tradicional. No es que la nación polinésica sea muy conocida, excepto para los aficionados del rugby, pero realmente hay un flujo de viajeros que cada año recalan allí atraídos por la mística de los mares del sur. Los turistas que no se desanimaron tras leer Las islas felices de Oceanía, un libro tétrico de Paul Theroux, van a la capital, Nukua-



La isla Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, que nació de una erupción volcánica submarina en el 2014

lofa, y, sobre todo, a Vava'u, lugar de reunión de veleros y ballenas que encabezaría cualquier ranking de islas de ensueño para retirarse. Pero descartan las Ha'apai.

En Pangai solo encontré a vo-

#### Cuando la erupción de un volcán creó una isla que alteró mi horizonte favorito decidí que no regresaría

luntarios del Peace Corps y a unos funcionarios que estaban evaluando la recuperación tras el último gran terremoto que había asolado las precarias infraestructuras de Lifuka, la isla grande de las Ha'apai, donde se asienta la única ciudad, Pangai, y que se coló en los libros de historia porque fue donde desembarcó el capitán Cook y fue agasajado con las estruendosas danzas de los nativos.

Todos ellos rondaban por el único bar que podía reclamar llevar ese nombre, el Mariner's Café, junto a la única casa de huéspedes. El jefe del garito era Trevor, un neozelandés patrón de barcos que se enamoró de las Ha'apai... y de la tongana que regenta la única pensión. Trevor era de aquellos aventureros que naufragaban en tierra y pensó que viviendo en Pangai podría salir a la mar cuando quisiera. Pero nunca lo logró. Aunque solo hubiera un cliente a la vez, nunca le daba para cerrar un par de horas el Mariner's Cafe y levar el ancla.

Las calles de Pangai estaban muy desiertas. Alguna vez se me

AUSTRALIA NUEVA ZELANDA

LA VANGUARDIA

acercaban niñas, pese a que los códigos sociales y religiosos son muy estrictos, a curiosear y practicar el inglés. Para ellas yo era un palangi, un extranjero. "¿Qué te trae por aquí?", me preguntaban las chicas o cualquiera después del saludo.

Tonga debe de ser lo más parecido a las monarquías absolutistas que siglos atrás teníamos en Europa. La familia real lo controla todo. Las tierras son suyas, y tres cuartas partes de los negocios les pertenecen. Nadie puede crear una empresa sin permiso del rey. Es también una sociedad de un puritanismo evangelista oficial: hay que bañarse en el mar vestidos y los domingos está prohibido

#### Los domingos está mal visto cualquier esfuerzo que no sea ir a misa v reunirse con la familia

el running. De hecho, el único esfuerzo legalmente admitido los domingos es ir a misa y reunirse con la familia en torno al umu, el horno subterráneo en el que se cocina un cerdo en los festejos.

Yo caí en Pangai el día antes de un doble festivo y dos días en los que está mal visto que la gente esté en la calle; es como una pesadilla para un periodista. Y así fue como decidí irme a Uoleva, una isla apartada del mundo. Me quedé prendado de Uoleva y si no me entraron tentaciones de quedarme fue por el fantasma de Trevor, de sentirme atrapado en el paraíso.

Siempre intento dejar algo por ver cuando voy a algún país. Y así hice en Tonga, pero por la cabeza me rondaba la idea de que no debería volver. Cuando leí que el horizonte de mi hamaca podía haber dejado de ser el mismo ya me convencí. Pensé que no me apetecía saber si sigue habiendo un paso a nivel en el aeropuerto para que los coches puedan cruzar la pista de aterrizaje o si Trevor logró vender su negocio o sigue siendo un presidiario de su bar. Prefiero recordarlo tal como fue, pase el tiempo que pase.

### Itinera, un festival musical contra la despoblación

**EUGENIA YÚFERA** Barcelona

El Festival Itinera Parlem es una propuesta que busca dar a conocer el encanto de pueblos catalanes de menos de 1.000 habitantes a futuros residentes y se sirve de la música como gancho para atraer a potenciales vecinos.

Jazz, blues, góspel, soul, tango, boleros y música clásica son los géneros con los que el público podrá deleitarse en esta cuarta edición, que se celebra del 1 de junio al 31 de octubre en micropueblos de todo el territorio catalán.

Este agosto, Itinera Parlem cuenta con una programación ininterrumpida en localidades como Odén (Solsonès) o Tuixén (Alt Urgell), entre otros. Algunos de los músicos de este mes son los excompañeros del Liceu Carla Motis y Vignesh Melwani y el dueto sirio Athrodeel.

Este proyecto defiende la calidad en pequeños formatos y cuenta con la colaboración de varios referentes musicales catalanes como Joan Chamorro, la Fundació Jazz Clàssic, la Societat de Blues de Barcelona o el Harlem Jazz Club.

#### **ANTIGÜEDADES COMPRO MUEBLES** Pinturas, espejos, relojes,

monedas, joyería... Vacío pisos. Visito pueblos.

638 340 306

Clubvanguardia

clubvanguardia.com



LA VILLARROEL (Villarroel, 87. 93 451 12 34). Dins Grec 2024:



**TEATROS** 

promentrada.com

setembre torna Escape Room 2. teatrecondal.cat i promen

GOYA (Joaquín Costa 68 Tel 93 343 53 23) Del 3 al 12 de

setembre torna Poncia, amb Lolita Flores. teatregoya.cat i

**Tirant Lo Blanc**, dt. dc. i dv. 20 h, ds. 17.30 i 20.30 h, dg. 18 h teatreromea.cat i promentrada.com

TEATRE DEL RAVAL St. Antoni Abat, 12. T. 93 443 39 99.

TEATRE GAUDÍ BCN Sta MaClaret 120 T 93 603 51 61 **'La festa'** Dj Dv Ds 21h Dg 17h **'Guitarra quemada. Lorca en** el centro' Dt i Dc 20:30h Propera 15/08 'Showqirls. La Comedia' venda entrades web teatregaudibarcelona.com

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Informació i venda entrades i abonaments temp. 2024-2025



**GUÍA TIEMPO LIBRE** 

**34** LA VANGUARDIA

# Deportes

PARÍS \_\_\_\_\_ 2024

# Cinco días y un bronce

### El balance español en el arranque de los Juegos está por debajo de lo esperado



España suele ir de menos a más en los Juegos Olímpicos. Así ha pasado en las últimas ediciones. Los primeros días suelen ser duros para el equipo español. Sin embargo, se confiaba en que esta vez fuera distinto y eso ayudara a multiplicar las opcio-

nes de superar las 22 medallas de Barcelona'92. Pero de momento el balance es muy escaso. Una medalla de bronce, la que consiguió el sábado Francisco Garrigós en judo, en cinco días de competición. Desde entonces ha habido opciones en distintos deportes, pero se han ido escurriendo una tras otra. En este sentido, hoy es un día muy importante con la irrupción de la marcha y posibilidades, por ejemplo, en judo, remo, boxeo o vela. Lo que ocurrió ayer fue un cúmulo de sinsabo-

res, por lo cerquita que estuvieron los podios. Para rematar una jornada en general bastante negativa para los intereses del equipo español, el doble formado por Nadal y Alcaraz quedó apeado en los cuartos de fi-



Puro judo. El español Mosakhlishvili, de azul, fue derrotado por el griego Theorodos Tselidis en la lucha por el bronce

#### SASHENKA GUTIERREZ / EFE

#### Tiro

### Doble lamentación en Chateauroux

Lo rozaron, sobre todo Mar Molné, de 22 años, pero no supieron rematar el excelente trabajo que habían hecho. Molné, catalana de El Morell (Tarragona), terminó cuarta, y Fátima Gálvez, cordobesa de Baena, quinta en la final de foso en el tiro. Ambas habían llegado como las dos mejores de las calificaciones previas, pero a la hora de colgarse la medalla no estuvieron lo acertadas que se necesitaba. Molné empezó la final con tino. No así Gálvez, de 37 años y campeona olímpica en mixtos en Tokio. La andaluza falló cuatro de los cinco primeros tiros y ya siempre fue a remolque. Se entonó, pero estaba lejos de poder alcanzar la cabeza. Sin embargo, Molné, que debutaba en unos Juegos, estaba brillando. Llegó al ecuador de la final como segunda. Quedaban 25 tiros y tenía todas las opciones en su mano. Además, un posible empate le favorecía por su mejor prestación en las rondas previas. Pero de los siguientes cinco disparos marró dos, cayó a la cuarta plaza y ya no tuvo manera de seguir aspirando al menos al bronce. Sus esperanzas de llegar y besar el santo en unos Juegos se fueron a pique.

#### Vela

#### La 'medal race' más ajustada de la historia

"Creo que va a ser la medal race más apretada de la historia del 49er en los Juegos", dice Diego Botín. Y Florian Trittel, su compañero de aventuras en estos días en Marsella, a 770 kilómetros de París, asiente. Los regatistas españoles, plata mundial en el 2022 y bronce en el 2023 y el 2024, afrontarán la prueba decisiva hoy (14.40 h) en las mejores circunstancias posibles. Ahora mismo lideran la prueba. Tienen 68 puntos, cinco menos que los irlande ses Robert Dickson y Sean Waddilove (73) v ocho menos que los neozelandeses Kale McHardie y William Mac-Kenzie (76). Los cuartos, Ian Barrows y Hans Henken (Estados Unidos), acumulan 80 puntos. Como la medal race suma doble, a los españoles les bastaría con acabar sextos para asegurarse el bronce. "Lo que pasa es que no nos basta con el podio. Queremos el oro", dice Florian Trittel. La sesión de ayer tuvo sus servidumbres. No corrió el mistral, los vientos fueron flojos. En condiciones más comprometidas, dicen los expertos, las opciones de la dupla española se multiplican.

#### **Judo**

#### Mosakhlishvili y Tsunoda, a un paso

Hasta ahora, el judo ha firmado el único

éxito del olimpismo español en París. Ahí luce el bronce de Fran Garrigós en -60 kilos. Durante parte del día de ayer, Tristani Mosakhlishvili y Ai Tsunoda estuvieron siguiendo la estela de Garrigós, aunque todo se torció en el tramo final, Mosakhlishvili (26), de origen georgiano y con base en València, se atascó en la semifinal de -90 kilos y luego cometió un error en la lucha por el bronce andiado (a Tselidis), pero di un falso paso y cometí un error", se lamentaba tras verse fuera por un waza-ari temprano, a los 45 segundos de combate. Tsunoda (22), vecina de Lleida, hija de judocas, como su abuelo, como su padre y como su madre (que es además su entrenadora), había entrado en la repesca de -70 kilos, pero perdió el combate decisivo y se cavó del podio, superada por Michaela Polleres, abanderada de Austria en la ceremonia inaugural. Las expectativas del judo se reducen ya a Nico Sherazadishvili, compañero de entrenamientos de Fran Garrigós en el célebre Dojo Quino de Brunete. Hoy compite en -100 kilos.

#### Nueva final sin suerte en piragüismo

**Piragüismo** 

Tres finales y ningún botín para el equipo español. Como ocurriera con la legendaria Maialen Chourraut, triple medallista olímpica en los Juegos anteriores, el domingo, y con el catalán Miquel Travé, el lunes, la donostiarra Miren Lazkano tampoco pudo brillar en su final. Chourraut sufrió la maldición de la puerta 2, que ni siquiera pudo dominar en los entrenamientos, Travé se las tuvo con la 14 cuando oteaba el podio y había firma do el mejor tiempo intermedio y Lazkano no tuvo ninguna opción desde el principio recibiendo penalizaciones. "No estoy nada contenta, esperaba mucho más de mi bajada. Me hubiera gustado hacer una bajada digna y sin errores gordos, pero desde el principio no lo he hecho bien y me marcho con un sabor agridulce de esta final", afirmó Lazkano. La palista guipuzcoana terminó en el décimo lugar. Era su estreno en los Juegos, pero se marchó muy decepcionada. no tanto con la clasificación final como por la manera en que se había desempeñado.



Consulte todo el calendario y el medallero capturando este QR

www.lavanguardia.com





EL SEXTO ANILLO Joan Josep Pallàs

### Léon Marchand es mitad submarino

La culpa, cómo no, la tienen los rusos, concretamente uno llamado Denís Pankrátov. El hombre tiene hoy 50 años, sigue rozando el metro noventa, pero digamos que se ha dejado ir. En su época de nadador era diferente. Además de poseer una figura estilizada y una espalda para aterrizar aviones, fue un auténtico fuera de serie. En los Juegos Olímpicos de 1996 celebrados en Atlanta se colgó dos oros al imponerse en los 100 y los 200 metros mariposa. Llegó a establecer siete récords mundiales, tres en piscina larga (50 metros) y cuatro en corta (25 metros). Pero Pankrátov pasó a la historia no tanto por sus victorias sino por la manera de conseguirlas.

La prueba de los 100 mariposa que ganó en Atlanta contuvo sorpresa: al revisarla en la videoteca se redescubre que nadó por debajo del agua durante 25 de los primeros 50 metros y otros 15

#### El francés saca provecho de su nado subacuático, nadie es más rápido en esos 15 metros

en los segundos 50. Pankrátov tenía una extraordinaria habilidad para adelantar a los rivales en profundidad, allí donde por debajo del metro la resistencia del agua es un 60 por ciento menor que en superficie. Pankrátov, de cabellera rubia y apodado el torpedo, no era tan guapo como el rompecorazones italiano de nuestros días Ceccon, pero era un estupendo nadador y un estratega submarino de tres pares de narices. Aquella manera de nadar trastocó tanto a la Federación Internacional que esta se vio obligada a cambiar la nor-

El colmo llegó en febrero de 1997, cuando Pankrátov batió el récord del mundo de 50 metros en piscina corta sin efectuar una sola brazada. Explicación: buceó durante todo el trayecto y solo respiró al tocar la pared en el ecuador de la distancia. En el Congreso Técnico de la FINA de 1998 se establecieron nuevas normas: los nadadores solo podrían avanzar bajo la superficie 15 metros tanto al saltar al agua como después de cada viraje. Y hasta hoy.

Situémonos en ese hoy, 26 años después de aquella modificación. Juegos de París 2024, miércoles 31 de julio. Final de los



FRANCOIS-XAVIER MARIT

Léon Marchand ganó ayer dos oros más para Francia

#### LA JORNADA

#### Récord del mundo chino de los 100 libre

■ Cuando la jornada agonizada y ios gritos provocados por Léon Marchand todavía resonaban en el recinto, apareció el chino Pan Zhanle para batir el récord del mundo de los 100 metros libre con una increíble marca de 46s40 inalcanzable para el resto de los competidores. Antes de ese momento histórico, Hugo González, el nadador con más opciones de medalla de la delegación española, quedó tercero en la semifinal de los 200 metros espaida, su especialidad, por lo que nadará la final hoy a partir de las 20.38 h. La jornada elevó a dos campeonas veteranas. La sueca Sarah Sjöström, de 30 años, se impuso en los 100 metros libre, mientras que la incombustible Katie Ledecky, leyenda olímpica de 27, arrasó en los 1.500 metros, la prueba en la que sigue sin abdicar frente a las nuevas generaciones.

200 metros mariposa, los mismos que dominaba aquel torpedo. Léon Marchand, ídolo local, nada por la calle cinco. El fenómeno húngaro Kristof Milak llega al último viraje (150 metros) con una ventaja de medio cuerpo sobre el francés, pero este comparte con aquel antepasado ruso el poder de los seres sumergibles. Emerge su silueta 15 metros después y la competición ya se ha igualado. El griterio en el gigantesco pabellón de La Défense es ensordecedor y Marchand, al ritmo que marca el coro enfervorizado de compatriotas ("Allez Léon!"), toca la pared antes que nadie. Es su segundo oro. Marca 1m51s21, nuevo récord olímpico pese a las quejas de los nadadores, que aseguran que la piscina de París es lenta, poco profunda. No para el torpedo francés. Dos horas después de cantar tímidamente La marsellesa subido en lo alto del po-

#### El ruso Pankrátov forzó un cambio de normativa en 1998: se pasaba el tiempo bajo el agua

dio, Marchand disputa la final de los 200 metros braza, una polivalencia nada habitual al tratarse de estilos contrarios. Logra la medalla de oro, con otro récord olímpico. Su carrera es memorable. Salta y se sabe que ganará. No nos engañemos. Marchand es un nadador excepcional, se le compara con Phelps y va para rey de estos Juegos haciendo pareja con Simone Biles, pero el plus que le da el buceo le permite comerse décimas de segundo decisivas. Está estudiado que en una carrera de 400 metros es capaz de avanzar más de 100 metros bajo la superficie, un 20 por ciento más que sus adversarios, incluido Phelps si se rebobina y se comparan sus actua-

Sergi López, medalla de bronce en Seúl'88 y entrenador de más de 20 medallistas olímpicos a lo largo de su carrera, explica para *La Vanguardia* (no se pierdan el vídeo íntegro en nuestra web) cómo ha evolucionado la técnica del nado subacuático hasta resultar clave para rebajar las marcas de los mejores. "Hemos logrado bajar varios segundos trabajando específicamente esa faceta". Marchand no necesita mirar ese vídeo. Su cuerpo es mitad submarino.



#### Ana Vieira

Nadadora brasileña



"He puesto una denuncia por acoso y he sido ignorada. Hablaré con abogados y lo contaré todo". (Fue expulsada por salir de la villa olímpica).



#### Novak Djokovic

Tenista



El serbio derrotó al alemán Koepfer en dos sets y es el tenista más veterano (37) en llegar a unos cuartos de final de los Juegos desde Seúl'88.



#### Marta Vieira

Futbolista brasileña La brasileña Marta, de 38 años, fue expulsada frente a España y se marchó llorando de los que son sus últimos Juegos.

#### PARA NO PERDÉRSELO

WATERPOLO



Serbia-España Después de firmar dos victorias en sus dos primeros partidos, los de David Martín quieren someter a Serbia para asegurarse una plaza en los cuartos de final de estos Juegos.

#### HOCKEY HIERBA

17.30 1

España-Sudáfrica Las 'redsticks' quieren sellar su pase a cuartos de final con un triunfo frente a Sudáfrica. Con 4 puntos, las de García Cuenca son ahora terceras de grupo.

#### ATLETISMO



20 km marcha masculina y femenina

Los españoles Álvaro Martín y María Pérez, bicampeones mundiales, son los dos favoritos a hacerse con una medalla en la prueba más madrugadora de la jornada.

#### JUDO



Categoría -100 kg, 1/8 de final Tras la pésima jornada de ayer, Nikoloz Sherazadishvili es la esperanza española para sumar otro metal al medallero español en la categoría de los -100 kg.

#### MEDALLERO

|                  |   |    |    | TOTAL |
|------------------|---|----|----|-------|
| 1 China          | 9 | 7  | 3  | 19    |
| 2 Francia        | 8 | 10 | 8  | 26    |
| 3 Japón          | 8 | 3  | 4  | 15    |
| 4 Australia      | 7 | 6  | 3  | 16    |
| 5 Gran Bretaña   | 6 | 6  | 5  | 17    |
| 6 Corea          | 6 | 3  | 3  | 12    |
| 7 Estados Unidos | 5 | 13 | 12 | 30    |
| 8 Italia         | 3 | 6  | 4  | 13    |
| 9 Canadá         | 2 | 2  | 3  | 7     |
| 10 Alemania      | 2 | 2  | 2  | 6     |
| 41 España        | 0 | 0  | 1  | 1     |

Gimnasia artística Gervasio Deferr, leyenda de la disciplina, doble oro olímpico, analiza las virtudes de la estrella estadounidense: "Es evidente que la genética tiene mucho que ver en su éxito"

# "¿Biles...? Ninguna otra llega allí"



La perfección no es algo permanente, solo un instante **Nadia Comaneci** 

Un vídeo empezó a circular ayer en las redes sociales.

El vídeo tiene un aire vintage. Nos muestra a Gervasio Deferr en los Juegos de Sydney 2000.

Le vemos musculado, estupendo.

Aquella es la rutina de salto. Deferr arranca, un torpedo en el pasillo. Maniobra al aproximarse al trampolín, vira sobre sí mis $mo\,y, con\,las\,piernas\,extendidas,$ practica dos mortales antes de clavar la caída.

:Buffffff!

El primer podio olímpico de la gimnasia artística española.

(Vendría otro en Atenas 2004. otro oro de Deferr; y una plata en suelo en Pekín 2008. Y en el 2020, la plata de Ray Zapata en suelo).

-A mí, la entrada Yurchenko siempre se me dio muy bien – me cuenta Gervasio Deferr (43).

Me atiende por teléfono, desde Barcelona. Anda liado entre seminarios, reuniones de precurso para su gimnasio en La Mina y el inminente lanzamiento de El gran salto, la serie de Atresmedia inspirada en la biografía que coescribió junto a Roger Pascual y que aparecerá en escena en septiembre, en el Festival de San Sebastián.

–Según el vídeo, Biles está repitiendo el vuelo que usted había ejecutado en Sydney 2000 -le

-Es cierto. Aquel fue un Némov. Aquel salto lo había creado el fenómeno ruso en 1997 (Alexéi Némov, el zar de la gimnasia, recogió doce podios olímpicos entre Atlanta'96 y Sydney 2000). En mi día lo trabajé mucho. Siempre me sentí muy cómodo practicando la entrada Yurchenko (un Yurchenko es la pirueta previa al salto). Y es evidente que ellas se están acercantencia.

-Pero hoy por hoy, ; solo ella lo ejecuta?

-No creo. También se lo estoy viendo a Rebeca Andrade. Las dos son muy similares físicamente, ¿no se lo parece?

-Sin embargo, Biles está un paso por encima de Rebeca Andrade. ¿Dónde está la diferencia? -le observo.

Deferr guarda silencio por unos instantes.

Simone Biles es el icono del deporte contemporáneo. Su figura trasciende la disciplina,



Simone Biles se eleva durante la rutina de salto por equipos, el martes en París

HANNAH MCKAY / REUTERS

trasciende el deporte en sí.

Simone Biles es un fenómeno sociológico: nos lo cuentan sus orígenes, sus padres adoptivos, el documental que le dedicaron en Netflix (Simone Biles vuelve a volar), los abusos sexuales que había sufrido de cría (ella y otras 240 gimnastas estadounidenses: Larry Nassar está en la cárcel,

Cuando veo a Biles pienso en Produnova: ambas van por delante de su tiempo"

**Gervasio Deferr** 

nunca saldrá de allí) y el *twisted*.

(El *twisted* se había producido en los Juegos de Tokio 2020: en pleno vuelo, la mente y el cuerpo de Biles se desconectaron; la lesión, un percance psicológico, iba a condicionarle durante un abanico de meses).

-La diferencia está en la potencia -me contesta Deferr al fin-. A muy pocas gimnastas les está permitido llegar hasta allí. Biles es bajita (1,42 m de estatura) y muy fuerte, y las modificaciones técnicas que se han producido en los últimos tiempos benefician sus capacidades.

-¿A qué se refiere?

-Se han mejorado mucho los tapices y los muelles. Cuando se elevan, los gimnastas se impulsan sobre unas superficies mucho más estables. Eso les permite introducir más dificultades en la rutina. A mí, Simone Biles me recuerda a la brasileña Daiane dos Santos.

(Entre 1998 y 2007, Daiane dos Santos ganó siete títulos mundiales en suelo).

También me encantaba practicar el Yurchenko, estaba cómodo en esa aproximación al salto"

**Gervasio Deferr** 

#### -Imagino que también eso influye. Biles es superflexible, esa es una virtud. A mí me pasaba lo mismo: yo era flexible y fuerte de piernas, como mi hermano, como mi padre.

-Y de entre las gimnastas es-

pañolas, me recuerda a Thais

Escolar –añade Deferr–. Todas

ellas son muy musculadas y po-

-¿Hay un componente genéti-

tentes. Y talentosas.

co en esa superioridad?

-Biles domina su época como en su día lo hacía Nadia Comaneci. Sin embargo, sus estilos no son tan similares, ¿verdad?

-Yo pienso más bien en el dominio de Elena Produnova. Entre 1995 y el 2000, innovó en las rutinas de salto y suelo. Creó el salto Produnova (el Roche, entre os hombres), una paloma con doble mortal hacia adelante, extraordinariamente arriesgado porque te juegas la competición y el cuello.

(El año pasado, Simone Biles creaba el Biles II, un Yurchenko con doble carpado que ha recibido una valoración de 6,4 en el nivel de dificultad, por encima del 6,0 del Produnova).

Hasta ahora, solo ella, Biles, se ha atrevido a practicar el Biles II.

Hoy, la diosa del deporte regresa a escena. Disputará el concurso completo. En París ya tiene un oro por equipos.

### "Dije que Zapata sería podio olímpico y ahí vuelve"

■ "No ha sido fácil el año de Ray Zapata (31) -me cuenta Gervasio Deferr-. Tras los Juegos de Tokio, su padre enfermó y ha invertido mucho tiempo en cuidarle. Pero volver a verle ahí, en la pelea por un éxito olímpico, es una alegría inmensa para mí, se lo aseguro". Hace tres años, Zapata su-

cedía a Deferr en un podio

olímpico. Lo hacía al alcan-

zar la plata en suelo en Tokio 2020. La noticia reivindicó a la disciplina española y al mismo Deferr, que ahora mismo levanta el dedo y dice: "Siempre dije que Ray sería medallista olímpico. Y él lo cumplió". -¿Y qué le ha llevado a ser

un competidor tan feroz? -Se crece en los días clave. Ve el miedo en la mirada de los otros, como también lo

que le veo es que va a salir el primero, y eso te puede perjudicar. En los prolegómenos, estás frío, esperando a arrancar. Zapata, que se había forma-

veía yo. El único problema

do bajo el paraguas de Deferr en el CAR de Sant Cugat y ahora vive en Madrid, buscará su segundo podio olímpico el domingo, en la final de suelo, a las 15.30 h.



PARÍS \_\_\_\_\_ 2024

**Tenis** El doble con Alcaraz muerde el polvo y el balear dice adiós tras haber participado en cuatro Juegos

## El final olímpico de Nadal

| 6 | 6 |     |
|---|---|-----|
| 2 | 4 |     |
|   |   |     |
| 6 | 6 |     |
| 4 | 2 |     |
|   | 2 | 2 4 |

**JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ** 

Después de cuatro Juegos Olímpicos, la historia se terminó aquí, en la pista de su vida, en la Philippe Chatrier. Tras 20 años en la cresta de la ola, de Atenas 2004 a París 2024, el final llegó en los cuartos de final de dobles. Rafa Nadal entonó la despedida a su experiencia como atleta olímpico tras perder junto a Carlos Alcaraz ante los estadounidenses Rajeev Ram y Austin Krajicek (6-2 y 6-4). A los 38 años y con dos medallas de oro, la que logró en individuales en Pekín y la que se colgó en dobles en Río, el mallorquín pone el cierre a otra de las grandes citas que tenía en lo que se antojan como sus últimos meses como profesional. A su lado, Alcaraz todavía está vivo en individuales tras batir al ruso Roman Safiullin por 6-4 y 6-2. En cuartos le espera el estadounidense Tommy Paul.

Pero en la Philippe Chatrier solo había ojos para despedir a Nadal. Quién sabe si fue la última vez que jugó en esta pista, donde ha levantado 14 veces el

ción cerrada como todos estos días para rendirle un homenaje que arrancó en la ceremonia de inauguración, cuando apareció con el fuego olímpico a los pies de la torre Eiffel.Tras el partido Nadal dejó su futuro en el aire. "En frío, en casa, decidiré si mi futuro está o no con una raqueta, y cuando lo sepa lo comunicaré. Con los Juegos se cierra una etapa y tengo que reflexionar. Ver si mis motivaciones van por seguir jugando o no", señaló el balear, con nostalgia y un cierto grado de emoción en la voz. "Ha sido una semana divertida, pero no ha acabado como yo soñaba, al final no hemos estado acertados", remató.

A simple vista, nadie conoce a Rajeev Ram y Austin Krajicek. Te los podrías encontrar en la cola del supermercado y no identificarlos. Pero si se trata de jugar a dobles, saben un rato. Son el número 5 y el 18 de la especialidad, son consumados doblistas y cuando se juntan parecen uno. Buscan las cosquillas de los rivales, se cruzan en la red como felinos en la sabana, tiran al medio para confundir a los adversarios y volean de cine. Y, si hace falta, le pegan con fuerza a la bola para que vaya a parar al cuerpo del adversario.

"Con el nombre no se gana el dobles", decía en la víspera Carlos Alcaraz. Tenía toda la razón, porque desde el mismo momento en que empezó el partido se vio que la pareja española, de nuevo arrastrando a las masas

título de Roland Garros. Ova-

El mallorquín deja su carrera en el aire: "En frío, en casa, decidiré si mi futuro está o no con una raqueta"

en la Philippe Chatrier, debería subir el nivel con respecto a los anteriores partidos si quería alcanzar las semifinales.

Porque los estadounidenses ganaron la red y se convirtieron en un muro. Nadal y Alcaraz, un tanto irregulares, estaban desbordados, se miraban el uno al otro y hablaban en busca de soluciones. Conectaban golpes de grandísima calidad, pero les fal-

taba continuidad. El murciano hacía tres horas que había terminado su partido de individuales y se le notaba menos eléctrico que otros días. Era su sexto encuentro en cinco jornadas.

El público, como siempre, se volcaba con Nadal, y de paso también con Alcaraz, y celebraba cada punto de los españoles como si de un gol en un estadio se tratara, pero Ram y Krajicek ni se inmutaban. Iban a lo suyo. Rompieron el saque de Nadal en el juego inicial y más tarde el de Alcaraz, que lo entregó con dos dobles faltas seguidas. Con ese botín se hicieron con el primer set por 6-2.

Las cosas no cambiaron lo suficiente en el segundo. Nadal intentó meter en el partido a Alcaraz con algunos restos magnificos, pero el murciano no terminaba de encontrarse. No había manera de hallarles un resquicio a los estadounidenses. En cambio, con 3-3 en el segundo set, Alcaraz cedió su saque en blanco, con polémica incluida pues en el último punto el murciano y el balear reclamaron como mala una bola que la jueza de silla vio buena. Aún tuvieron tres pelotas de break para darse otra vida en medio de un ambiente incandescente, más propio de la Copa Davis antigua, pero no pudieron transformarlas. Por mucho que el balear espoleara al público, no hubo manera de revertir la situación. Es el final olímpico de Nadal.



Rafa Nadal se despide del público de la pista Philippe Chatrier

#### Bádminton La irlandesa Darragh apenas opuso resistencia

## Carolina Marín gana sin despeinarse y ya está en octavos

**CAROLINA MARÍN RACHAEL DARRAGH** 

**JOAN JOSEP PALLÀS** París. Enviado especial

Apenas veinticinco minutos le duró a Carolina Marín la irlandesa Rachael Darragh, número 67 del ranking y jugadora a años luz de la española tanto sobre el papel como sobre la pista. El calentamiento previo al encuentro casi se alargó más que el propio encuentro. Apenas sudó la andaluza, fuerte, sólida y convencida de su éxito, que zanjó la mañana cual entrenamiento con público con dos sets demoledores.

El partido, disputado en el pabellón de Porte de la Chapelle, un barrio conflictivo de París hasta hace poco conocido como "la colina del crack", fue un visto y no visto que aceleró los dedos de los cronistas desplazados ante la velocidad de los puntos que se suce-

dían, casi siempre en favor de la española, cada vez más entonada y dispuesta a luchar por las medallas, con el oro, que ya logró en Río 2016, entre ceja y ceja. El primer set dejó un 21-5 inapelable; el segundo y definitivo, otro 21-5 de superioridad idéntica.

Darragh, que apenas pudo presentar resistencia ante la virulencia del vendaval, hizo las desagradecidas funciones de sparring, moviéndose de un lado para otro como una muñeca en manos de una niña traviesa, en este caso



Beso a la grada de Marín

Carolina Marín. Mates, dejadas, vaselinas, golpes que buscaban el contrapié y lo encontraban...

Acabado el partido, la irlandesa se fue cabizbaja, y la de Huelva abandonó la pista sin pestañear, anzando un par de besos a la grada, pero apenas sin celebraciones, tal es su concentración para alcanzar cotas mayores en estos Juegos. De momento ya está clasificada para los octavos de final al acabar como líder del grupo L. Se encontrará allí a la estadounidense Beiwen Zhang, la número 10 del mundo y una rival nada fácil: en el pasado mes de marzo, Zhang superó a Marín en el Abierto de Francia, que se disputa en el mismo pabellón que los Juegos Olímpicos, en tres sets. Atención pues. El partido se juega hoy.



Megan Gustafson pugna con la jugadora de Puerto Rico Mariah Pérez

Balonesto Nuevo triunfo al límite, ahora ante Puerto Rico

## La España de Gustafson ya está en los cuartos

| PUERTO RICO   | 62 |
|---------------|----|
| <b>ESPAÑA</b> | 63 |

#### **JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ**

París. Enviado especial

Hablemos de Megan. De Megan Gustafson. Pívot. 1,91 metros. Zurda. 27 años. "¿Quieres jugar en una selección extranjera?", le preguntó su representante en el 2022. "Vale, adelante", le contestó la jugadora, natural de Madison, en Wisconsin (Estados Unidos). Fue entonces cuando se entablaron las negociaciones con la Federación Española. Dos años después, Gustafson está siendo una pieza capital de la selección femenina de baloncesto, que ató su segundo triunfo en dos partidos, en esta ocasión ante Puerto Rico (62-63), y ya está en los cuartos de final.

29 puntos el primer día frente a China, 18 y 13 rebotes contra las boricuas. Y muchos intangibles. Con este fichaje, España ha añadido pólvora para un conjunto compacto, mezcla de veteranía y juventud v con potencial. Leo Rodríguez secundó a la pívot con 17 puntos, pero al final fueron claves Mariona Ortiz y Laura Gil, que anotó los dos tiros libres del triunfo a falta de dos segundos. España se había complicado la vida tras llegar al descanso 14 arriba.

Pero sigamos hablando de Gustafson, que también se atreve con el triple. No había pisado España. No conocía mucho del país. No

#### La pívot nacionalizada metió 18 puntos y capturó 13 rebotes, y al final sentenció Gil con dos tiros libres

había jugado, por lo tanto, en la liga española, y sigue sin hacerlo. El Consejo de Ministros le otorgó la nacionalidad por carta de naturaleza en junio del 2023 y a partir de ahí se integró en la selección. Es algo cada vez más frecuente, pues España en el 2024 ha nacionalizado a la judoca Malin Wilson, los luchadores Moha Mottaghinia e Ilia Topuria y la atleta Yulenmis Aguilar. En cuanto a baloncesto, es lo que se hizo sin ir más lejos en la selección masculina con la incorporación del base Lorenzo Brown desde el Eurobasket 2022.

Gustafson si conocía el conti-

nente europeo, pues ha jugado en los campeonatos de Polonia, Grecia e Inglaterra. Actualmente milita en el conjunto Las Vegas Aces de la WNBA estadounidense. Cruzó el charco tras una meritoria carrera en el baloncesto universitario, retirada incluida de su camiseta en Iowa. "Es increíble cómo me ha acogido todo el mundo en este país y en el equipo, que es como una familia. Es maravilloso. Mis compañeras me están ayudando en todo, son geniales. Y yo puedo ser yo misma y jugar como sé. El equipo me deja jugar a mi manera, en cada momento", valora la pívot. Ha pedido que le pongan un profesor de español, idioma en el que hizo sus pinitos en su época en el instituto. ¿Quién le iba a decir entonces que sería un baluarte de la selección española? "Quiero el oro ganando a Estados Unidos", sentencia.

Eso sí que sería de traca.

#### **Fútbol** 'La roja' se medirá a Colombia

## España, a cuartos el día más triste para Marta

| BRASIL | 0 |
|--------|---|
| ESPAÑA | 2 |

**EDURNE CONCEJO** 

Barcelona

España hizo los deberes. Con su triunfo sobre Brasil accedió a cuartos de final como líder invicta y se medirá a Colombia en cuartos de final.

Pero los focos en este partido no estaban en lo deportivo. Todos apuntaban a una reina. No, no a Alexia Putellas, que sentenció el partido ante Brasil con un golazo. A la otra reina, a Marta Vieira da Silva, a Rainha. A sus 38 años, la leyenda del fútbol brasileño está disputando sus sextos Juegos Olímpicos, sus últimos Juegos. Y ante España vivió la que podría ser la despedida más cruel. Marta vio una roja directa junto antes del descanso, cuando tratando de frenar a Olga Carmona le propició una patada a la altura de la cabeza. Una expulsión tan incomprensible como clara. El árbitro no tuvo ninguna duda. Y Marta se rompió. Tendida en el suelo lloró desconsolada, consciente de que aquellos podían ser sus últimos momentos vistiendo la canarinha. Brasil se clasificó para los cuartos como mejor tercera, pero Marta solo podría volver a jugar en estos

Juegos en caso de que llegasen a semifinales. Una imagen des-garradora para el fútbol femenino, que durante décadas se inspiró en la brasileña, seis veces Balón de Oro de la FIFA y una de las pocas referentes que tenía este deporte.

En lo deportivo, España logró su objetivo y pasó a cuartos, pero su fútbol sigue muy lejos de su mejor versión. Si las campeonas del mundo quieren hacer historia en París, deberán aplicarse. Ante Brasil, Tomé dio descanso a varias habituales como Aitana, Alexia o Salma Paralluelo, aunque acabaría recurriendo a ellas en la segunda parte. Ello permitió que se estrenase como titular una Jenni Hermoso menos protagonista.

Como viene haciendo en los últimos partidos, el equipo fue de menos a más. Durante la primera parte fue incapaz de transformar su superioridad en la posesión en ocasiones claras, y no fue hasta la segunda parte, en superioridad numérica y con la entrada de habituales como Mariona, Alexia. Aitana o Salma Paralluelo. cuando empezaría a carburar. Un centro lateral de la balear acabaría convirtiéndose en el primer tanto, obra de Athenea del Castillo en un rechace. Y ya en el añadido, Alexia redondeó el marcador con un golazo, su segundo en estos Juegos Olímpicos.



SUSANA VERA / REUTERS

Marta Vieira se despidió de los Juegos entre lágrimas

#### **Naterpolo** España supera a Grecia y permanece invicta

## La selección de Oca sigue imparable

| <b>ESPAÑA</b> | 10 |
|---------------|----|
| GRECIA        | 8  |

E. CONCEJO Barcelona

El waterpolo, una de las disciplinas que mejor se le dan a la delegación española, sigue dando alegrías. Las guerreras del

agua prolongaron su racha victoriosa y sumaron su tercer triunfo en estos Juegos Olímpicos. No solo consiguieron una histórica victoria ante Estados Unidos, también se impusieron a Francia con contundencia en su debut y ayer hicieron lo propio ante Grecia (10-8) en un partido rocoso que supieron pelear bajo la atenta mirada de espectadores de lujo como la reina Letizia o la levenda del baloncesto Pau Gasol.

Las de Miki Oca se encontraron con una Grecia muy correosa, incomodándolas en ataque y muy cerrada en defensa. Con tanta lucha, el marcador no se movió hasta el ecuador del primer cuarto, cuando Nikoleta Eleftheriadou estrelló primero un balón en el poste y pescó luego el rechace para no perdonar

España de la mano de Elena Ruiz, pero la portera griega atajó el disparo y en la contra Eleni Xenaki anotó el 0-2.

No comenzó bien el conjunto español, pero supo reaccionar endosándole a Grecia un parcial de 3-0 para darle la vuelta al marcador. Griegas y españolas intercambiaron golpes en una batalla igualada que se marchó al descanso con tablas (5-5) en el marcador.

Pero en la segunda parte aparecería la mejor España. Grecia se adelantó primero, pero las

a la segunda. Intentó la réplica españolas respondieron con dos goles de Paula Camus y Judith Forca, que con una vaselina ponía el 7-6. Y a partir de ahí la distancia se fue haciendo cada vez mayor. Forca y Elena Ruiz permitieron a España marcharse al último cuarto dos goles arriba (9-7), y la ventaja siguió creciendo en el último periodo ante una Grecia incapaz de frenar a la selección.

> España completará la fase de grupos este domingo (15.35 h) ante Italia con el objetivo de mantenerse invicta antes de pasar de ronda.

**Triatión** Los triatletas supieron que se disputarían sus carreras al alba, al despertarse y recibir un e-mail con la confirmación

## "Pensamos en un plantón"



EZRA SHAW / GETTY

Anna Godoy, a la derecha, al acabar la natación en el Sena

**SERGIO HEREDIA**París. Enviado especial

ector, imagínese la escena.
Se ha pasado usted cinco semanas en las alturas de Font Romeu nadando, pedaleando y corriendo a 2.000 metros de altitud.

Imagínese soñando con la cita olímpica, dejándose la piel, calculando vatios, comiendo lo que toca, practicando transiciones y contando las horas de sueño para irse a la cama en la víspera de su gran cita y no saber si, al amanecer, su prueba va a disputarse.

(...)

En la madrugada de ayer, Anna Godoy (acabó 17.ª; se impuso la francesa Cassandre Bougrande, vaya festín se están dando nuestros anfitriones) no sabía qué iba a ser de ella No sabía si competiría, ¿sí o no? La culpa era del Sena, cómo no: estas aguas siempre están en el epi-

centro de esta historia. La organización ha pasado semanas extrayendo muestras del río, comprobando el nivel de bacterias, el *E. coli*, los enterococos. 1.400

#### "Hacer del triatlón un duatlón hubiera sido un disparate, como hacer saltar a un nadador", dice Anna Godoy

millones de euros han invertido el Ayuntamiento y la prefectura en higienizar las aguas, pues se veían condicionados por las lluvias del fin de semana y, a mayor abundamiento, por la tormenta eléctrica de esa noche Cuando se metió en la cama, a las ocho de la tarde del martes, Anna Godoy siguió el plan: dormir todo lo que pudiera y centrarse psicológicamente en la carrera. Y si no se disputase, ya veríamos...

-Me desperté a las cuatro de la mañana (la prueba arrancaba a las 8 horas), y a las 4.10 horas recibí el e-mail confirmando que se competiría.

(A esa hora, el cielo tronaba).

-Y eso es un disparate -me contaba en la zona mixta, pequeña y compacta, portento de resistencia física y mental-. Y aprovecho para hacer un llamamiento: creo que la Federación Internacional de Triatlón debe mejorar muchas cosas. Ya se sabía que estos Juegos serían en París, así que tenía que haber buscado una solución mucho antes.

-Los expertos llegaron a pensar en convertir el triatlón en duatlón le observé

-Nos hubiéramos plantado. Porque ese ya no es nuestro deporte. ¿Usted se imagina a un nadador compitiendo en salto de trampolín?

-No quería llegar a esa situación. Quería que esto fuera un triatlón, y por suerte ha sido así. Pero estoy de acuerdo con mi compañera, porque somos triatletas y nadamos, pedaleamos y corremos, y el triatlón es otra cosa. Es un deporte duro y nos adaptamos a todo, pero hay unos límites -asentía Alberto González (26), eufórico porque había peleado por el podio hasta los siete últimos kilómetros (al final acabó octavo; ganó el británico Alex Yee, fino y elástico como un mediofondista)-. Durante un rato me lo había creído. Me había venido arriba en la primera vuelta de la carrera a pie, aunque aún debo desarrollar más capacidades.

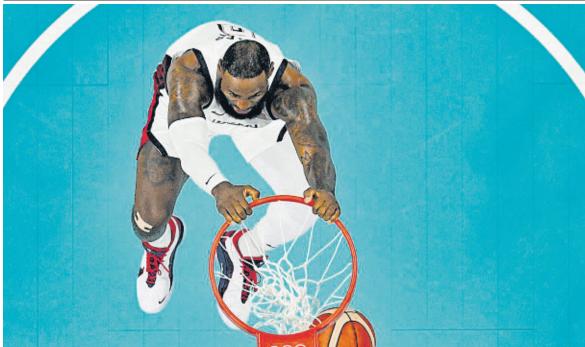

ANTONIN THUILLIER / AFI

#### El 'dream team', sin piedad en París 2024

Estados Unidos sigue impresionando. En su segundo partido en París no encontró rival en la selección de Sudán del Sur, a la que superó con mucha comodidad (103-86). En esta ocasión, el protagonismo estuvo mucho más repartido.

Ban Adebayo (18 puntos) fue el máximo anotador del equipo americano por delante de Kevin Durant (15), de nuevo protagonista. Los de Steve Kerr proseguirán su aventura en estos Juegos el próximo sábado frente a Puerto Rico.

#### José Quiles vence al kazajo Sabyrkhan y pasa a cuartos de final

■ El boxeador José Quiles venció por 4-1 al kazajo Sabyrkhan. El alicantino competía ayer por la mañana en el cuadrilátero del Nord Paris Arena con el objetivo de colarse en los cuartos de final de la categoría masculina de -57 kilos. Quiles era el último participante español en combatir tras el gran éxito de sus compañeros Rafa Lozano jr. (51 kg), Emmanuel Reyes (peso pesado) y Ayub

Ghadfa (peso superpesado) con el objetivo de conseguir el pleno nacional en los cuartos de final de boxeo masculino.

Ante sí, el campeón mundial en el 2023. Ni más ni menos que el púgil kazajo Sabyrkhan, quien quería arrebatarle la oportunidad de disputar el combate de cuartos de final, la antesala a las medallas olímpicas. Quiles, actual subcampeón de Europa, dominó con mucha claridad el combate y no dio opción a su rival. El próximo sábado se enfrentará al campeón mundial, el uzbeko Abdumalik Khalokov.

#### Los 'redsticks' golean a Sudáfrica para meterse en cuartos de final

Primer objetivo cumplido. España estará en los cuartos de final tras derrotar con contundencia a Sudáfrica (3-0), el rival más débil de su grupo. Los de Max Caldas sumaron su segundo triunfo en París gracias a los goles de Marc Reyné, Chefo Basterra y Marc Vizcaíno, y confirmaron su mejoría tras la derrota inicial ante Gran Bretaña. Un buen resultado frente a

dría ayudar a tener un cruce favorable en cuartos de final. Por su parte, el equipo femenino encajó ante Argentina su primera derrota en París (2-1) en un partido muy luchado donde los goles no acabaron de entrar para España. El equipo de Carlos García Cuenca se pone con 4 puntos gracias a la anterior victoria ante Gran Bretaña (1-2) y el empate con Estados Unidos (1-1). Hoy puede asegurar su pase a cuartos de final si supera a Sudáfrica (17.30 h), que no ha sumado ningún punto todavía.

los Países Bajos mañana le po-



Chefo Basterra celebra su gol con Marc Miralles

#### Los 'hispanos' cumplen ante Japón y firman su segunda victoria

■ La selección española masculina de balonmano firmó ayer su segunda victoria en los Juegos de París tras superar por 37-33 a Japón en un trabajado duelo. "Nos ha costado una barbaridad, íbamos todo el partido casi empatados y para quien no conociera a Japón ahora sabrán lo que es", señaló el lateral de los *hispanos* Imanol Garcian-

día. Tras haber ganado a Eslovenia (25-22) y haber perdido ante la temible Suecia (29-26), el triunfo contra la selección nipona permite al combinado dirigido por Jordi Ribera sumar cuatro puntos y situarse en lo alto del grupo A. España está empatada en primera posición con Croacia, Eslovenia y Alemania. Los españoles se enfrentarán al conjunto germano mañana a las 16 horas, en un partido que se presenta como imprescindible para conseguir el pase a cuartos.

#### El japonés Oka, campeón olímpico de gimnasia en París

■ Ni Daiki Hashimoto ni Ruoteng Xiao: el campeón y el subcampeón olímpico de gimnasia en Tokio 2020 se vieron sorprendidos en la final de París por la nueva estrella nipona, Shinnosuke Oka, de 20 años, que logró el oro en el concurso completo. Su suma de 86,832 puntos dejó sin la victoria al chino Boheng Zhang por solo 233 milésimas

(86,599) cuando el campeón mundial en el 2021 ya celebraba el triunfo. El bronce fue para el gigante de la gimnasia china en el último ciclo, Xiao, de 28 años (86,364), que se despedía de los Juegos en esta edición.

Es la primera vez en la historia que un mismo país, Japón, enlaza cuatro Juegos con victoria en la clasificación general individual. A los dos oros del *rey* Kohei Uchimura en el 2012 y el 2016 y al de Hashimoto en el 2021 se une ahora el de Oka, en una racha inédita hasta el momento.







LA ÚLTIMA DE PARÍS

## La capilla de los deportistas



La capilla de San Ignacio de Loyola en el Sacré-Coeur de París

Unos ingleses se quejan de que han subido a pie hasta la colina del precioso (y turístico) barrio de Montmartre para que no les dejen entrar en la basílica del Sacré-Coeur. La más joven de los cuatro (aparentemente familia) lleva solo la parte superior de un bañador con un pareo que le cubre las piernas. Hace un calor asqueroso en París (40 grados), pero las restricciones en la iglesia son sagradas. Y la chica no puede entrar en bikini pese a cascarse 150 metros por calles empinadas hasta aterrizar en la puerta de entrada del Sacré-Coeur. Y no entran, no. Voy detrás y, como ni puedo ni quiero enseñar cuerpo, no soy ningún problema para la seguridad. Accedo a la iglesia. Hay media entrada en la misa de las seis de la tarde, pero (casi) lleno en los pasillos que rodean la nave central. Pasean por la zona un grupo de miembros de la familia olímpica que frenan en cada una de las capillas existen-Saint-Vincent de Paul, Sainte-Ursule y la de San Ignacio de Loyola.

Casualmente, el 31 de julio es San Ignacio de Lovola, sacerdote español, fundador de la Compañía de Jesús. Es la capilla que tiene más asistencia. No es extraño. Esta zona del Sacré-Coeur la han convertido en la chapelle des sportifs (la capilla de los deportistas). Adornada con unas banderolas de papel de diversos países del mundo, las históricas de fiesta mayor, el catolicismo francés se lanza a la conquista del turismo olímpi-

El título es Holy Games acompañado por un "enflammons les coeurs", literalmente, "encendamos los corazones", aunque la traducción en la capilla te empuja a salir por piernas: "Prendamos fuego a los corazones". Sin duda el traductor tuvo un mal día.

Un vídeo con la imagen del Papa anima a la participación deportiva. Después de Francis-

#### Algún sabelotodo asegura que viene de visita al Sacré-Coeur Nicole Kidman

co aparece un sacerdote frente a esta basílica con una pelota de fútbol mientras anima al personal a la visita del lugar. El saceres recogido por una monja que sigue con la promoción de los Juegos. Para ser sincero, un video kitsch.

En la capilla de San Ignacio de Loyola te dan pistas sobre cómo conseguir la medalla del ganador: encender una vela por la paz (10 euros), visitar la basílica, rezar ante el Santísimo Sacramento, ir a la tienda de recuerdos (sic) y salir por la parte trasera de la basílica. Tal cual.

En la puerta de esta capilla hay un cesto de mimbre con papeles en blanco y cuatro bolígrafos. Piden depositar un texto por la paz. Unas chicas olímpicas de Japón (la acreditación es tan enorme como llevar una pancarta en la mano) rellenan el papel. Solo alcanzo a leer uno en la cesta escrito en español: "Deseo que todo el mundo sea buena persona". Corto, directo, dulce y maravillosamente ino-

Doy una vuelta más, agregado ahora al grupo olímpico, que hace cola para besar el pie de la figura de San Pedro, justo detrás del coro. Un pie desgastado por el paso de los años y de las fricciones. Salimos por la entrada principal, donde frenamos ante la majestuosidad de ver París desde la altura. Una delicia de lugar, unas vistas magistrales. A los olímpicos japoneses les espera en la misma puerta una furgoneta que los llevará a la villa olímpica.

Hay movimiento en la escalinata porque algún sabelotodo asegura que viene de visita al Sacré-Coeur Nicole Kidman (con Natalie Portman). Sueños de París. Me voy, no sea que fuese verdad v tuviera que sentirme por un día Ewan McGregor en la fenomenal Moulin Rouge, agarrar a la Kidman por la cintura en el bohemio Montmartre y cantarle el Elephant love medley como en la película.

"Love is a many splendored thing, love, lifts us up where we belong, all you need is love".

Son solo sueños. Funicular y hacia abajo.

#### Se mantienen los líderes tras la regata costera de la Copa

VELA La regata costera de la 42.ª Copa del Rey Mapfre no dejó indiferente a nadie. El viento alteró el recorrido y, en el caso del ORC 1, el Unión Suiza fue el que mejor se supo adaptar a la situación, navegó con firmeza y fue capaz de ganar y resarcirse así del octavo puesto que se marcó en la primera jornada.

Esto permite al barco de Xiqui Mas escalar hasta la tercera posición de la general. Por delante tiene al estonio Katariina II, que hizo un tercero y se mantiene líder y al HM Hospitales, que tras ser segundo en la costera es colíder. Donde no hubo dudas fue en ORC 0. El *Teatro* Soho-Altavista se agrandó para acabar ganando la prueba por delante del Aifos del rey Felipe, que fue segundo y se pone a dos puntos de barco de Javier Banderas./Jaume Soler



El Unión Suiza Varador de Xiqui Mas ganó la costera en ORC 1

#### Oliver Oakes, nuevo jefe de equipo de **Alpine**

**AUTOMOVILISMO** El expiloto de carreras Oliver Oakes ha sido el elegido por Alpine para convertirse en el nuevo jefe del equipo francés después de la destitución de Bruno Famin. Con solo 36 años, Oakes se convierte en el segundo director de equipo más joven de toda la historia de la

Fórmula 1. "Estoy sumamente agradecido a Luca de Meo y Flavio Briatore por esta oportunidad de llevar al equipo Alpine de nuevo a la competitividad. El equipo cuenta con gente talentosa y excelentes recursos, y confío en que juntos podemos lograr mucho durante el resto de la temporada y a largo plazo", declaró ayer el británico tras hacerse oficial su incorporación a Alpine a finales de agosto, tras el parón estival. / Redacción

#### Di María revela las salvajes amenazas que ha recibido

**FÚTBOL** El futbolista argentino Ángel di María confesó los motivos por los que decidió no regresar a Rosario Central, el club en el que debutó como profesional. El Fideo aseguró que lo tenía "todo armado" para retirarse en casa, pero que las duras amenazas vertidas sobre su familia le hicieron dar marcha atrás. Su familia en Argentina recibió una cabeza de cerdo con una bala en la frente y una nota advirtiendo que si volvía a Central, la próxima cabeza sería la de su hija. / Redacción



Ángel di María

#### Pere Milla da el triunfo al Espanyol frente al Huesca

FÚTBOL El Espanyol superó por la mínima a la SD Huesca en el segundo encuentro de pretemporada para los de Manolo González tras el empate sin goles contra el Girona. Un solitario gol de Pere Milla en los instantes finales del choque dio el triunfo a los blanquiazules tras un mal

despeje de un defensa. El gol sigue siendo la principal cuenta pendiente del equipo de González, que volvió a disputar un encuentro muy serio v ordenado. De menos a más, en el segundo tiempo llegaron las mejores ocasiones: un disparo de Salvi y un remate de Aguado. A la espera de más fichajes, el equipo perico sigue mostrando una buena imagen. El Toulouse, el próximo domingo, será el siguiente rival. / R. Rodríguez



Marc Casadó asistió a Pau Víctor en el 1-0 blaugrana al Manchester City en el primer partido del Barça de la gira americana

Barça Marc Bernal y Marc Casadó deslumbran en Orlando ante el Manchester City y rebajan la necesidad del club de acudir al mercado de fichajes

## El pivote está en la Masia

ANAÏS

Annapolis



Que el Barça anda apurado para poder inscribir a sus futbolistas va no es noticia. Tampoco que la Masia está salvando al conjunto blaugrana e ilusionando al barcelonismo con jugadores como Lamine Yamal, Balde o Cubarsí. En los despachos de la ciudad deportiva Deco anda buscando a un pivote defensivo. El fichaje de Oriol Romeu hace un año no ha conseguido tapar el enorme legado que dejó Busquets, otro canterano. Se pensó en Mikel Merino. Y sondearon al futbolista y a la Real Sociedad. Apareció de nuevo el siempre amenazante y excedido fair play financiero. Y la eterna copla del "para que entren deben salir y ahora es poco viable".

Pero no hay mal que por bien no venga. Y, tras presenciar las grandes actuaciones de Marc Bernal y Marc Casadó ante el Manchester City, quizás Deco cambie de opinión. Como Hansi Flick, que está más por la labor de buscar fichajes ofensivos y de mirar más hacia la cantera para el centro del campo.

#### Bernal, canterano de toda la vida, renovó hasta el 2027 y ante el City mostró su carácter más ofensivo

"A mí Marc Bernal me ha parecido extraordinario, cómo controla, cómo juega", deslizó Pep Guardiola. "Sabe cuándo han de correr, cuándo han de presionar, cuándo anticiparse", añadió.

Marc Bernal (Berga, 2006) es un canterano de los de toda la vida. Llegó en el verano del 2014 procedente del Gimnàstic Manresa para incorporarse al prebenjamín, la primera categoría del club. Este verano tuvo ofertas potentes de equipos de la Premier League que se interesaron por él. Pero quiso esperar. Algo le decía que, a sus 17 años y tras brillar con el filial, este podía ser su momento. Como en el campo, la intuición no le falló. Y no dudó cuando el club le ofreció la renovación. Hace una semana firmó hasta el 2026 con una cláusula de 20 millones. También se acordó ampliar su vínculo hasta el 2029, cuando alcance la mayoría de edad.

"Es una de las apuestas que tenemos", apuntaban desde el club recordando que este juvenil dio el salto al filial con apenas 16 años y terminó jugando 31 partidos, en los que marcó dos goles y repartió tres asistencias. Con Rafa Márquez Bernal jugaba de interior. Sin embargo, tras analizarles en estos primeros días de pretemporada, Flick decidió que para su doble pivote, quien ejerciera las funciones más defensivas fuera él. La creatividad se la dejó a Marc Casadó, que asumió una posición

#### Casadó, el jugador más creativo del equipo de Flick, flirteó con el balonmano antes de decidirse por el fútbol

más ofensiva y de filtrar pases. Se probó ante Ederson y asistió a Pau Víctor en el 1-0. A Casadó le costó decidirse por el fútbol. Porque le gustaban todos los deportes. En su Sant Antoni de Vilamajor, de

#### Segunda ofensiva por Dani Olmo

■ Reina el optimismo con Dani Olmo. Las condiciones económicas para el jugador están prácticamente cerradas, y ayer Deco le hizo llegar al Leipzig una segunda oferta de 50 millones y otros 10 en variables de fácil cumplimiento que mejorará la inicial de 40 millones fijos y otros 20 en variables. El Leipzig reclamaba los 60 millones íntegros por el jugador respetando la cláusula de rescisión que caducó el 20 de julio. Pero el club y el entorno del jugador creen que terminarán aceptando para cumplir los deseos de Olmo, que quiere regresar al club barcelonista. Las sensaciones son opuestas con Nico Williams. El Barça ya espera una respuesta oficial en la que el futbolista le comunique que se queda en Bilbao.

apenas 6.000 habitantes, flirteó sobre todo con el balonmano, el otro deporte del pueblo. Pero le gustaba más tener el balón entre los pies. Jugó un año en el Sant Celoni, tres años en el Granollers y uno en la Damm. Cuando tenía 13 años llegó el Barça. "Él siempre ha sido nuestro Busi", recuerda Jordi Roura, uno de los responsables de su fichaje. El otro fue Carles Martínez, su primer entrenador. "Nos encantó cómo se movía, su colocación y el sentido que tenía del espacio y del tiempo", cuenta.

A Casadó le costó debutar en el Barça de Xavi en la Liga. Se quedó en el banquillo 24 veces. A la 25 fue la vencida en la ilusionante victoria contra el Atlético (0-3) en el Metropolitano. Y tuvo dudas de si seguir cuando finalizó la temporada. Pero el relevo en el banquillo le hizo ganar confianza. Y, como Bernal, estampó su firma en su contrato de renovación también hasta el 2027. En su casa, sus padres, Albert y Anna, guardan orgullosos todos los recortes de periódico en los que aparece su hijo.

¿Y en el filial? "Aunque Bernal y Casadó tienen ficha con el Barça Atlètic, ya les damos por perdidos", apuntan orgullosos desde el club. Todos creen que para ambos, lo mejor está por llegar.

#### **Fútbol** El central de 29 años se revaloriza en Orlando

### Lenglet, el capitán de un Barça que se reivindicó ante el Manchester City

**ANNAPOLIS** Enviada especial

Las pretemporadas están para sorprender. Para dar señales. Y a pesar de no contar con gran parte de la plantilla, Hansi Flick dio unas cuantas en su primer partido dirigiendo a un Barça que se divir-

tió en Orlando y ganó al Manchester City de Håland, Grealish y Guardiola. Todo un equipo mucho más rodado que el Barça.

"El objetivo de mi proyecto es jugar como los equipos de Guardiola", explicó Flick. Pero siempre con sus jóvenes, con los que terminó muy satisfecho. Tras lo

vivido con Lamine Yamal, Cubarsí y compañía, al barcelonismo no le sorprenderá que Pau Víctor y Pablo Torre superaran a un portero contrastado como Ederson. Ambos compensaron los goles de O'Reilly y Grealish.

Destacó también la actuación solvente de Iñaki Peña, que dejó

sin gol a Håland. Y en la tanda de quillo a Iñigo Martínez, que lleva penaltis, Astralaga brilló con luz propia. El portero del filial detuvo los lanzamientos de Kalvin Phillips y Wright con dos grandes paradas. Por parte del Barça, no fallaron Lewandowski, Noah Darwich, Alejandro Balde v Toni Fernández.

El capitán de este Barça fue Clément Lenglet, que, tras dos años desahuciado, llevó con orgullo el brazalete. El central de 29 años, que llegó hace siete temporadas al Barça y que ha jugado los dos últimos años cedido en el Tottenham y en el Aston Villa, dejó en el bandesde el primer día entrenándose con Flick. En la grada también se quedó Christensen, que solo lleva cuatro entrenamientos. El alemán tampoco pudo contar con los olímpicos Eric Garcia y Cubarsí.

Aunque Flick está contento con Lenglet, el francés saldrá en este mercado de fichajes. Sus agentes no confían en que el Barça pueda mantenerle, sobre todo por su elevada ficha. Tras renovar hasta el 2026 difiriendo su salario con Bartomeu en el 2020, Lenglet le cuesta actualmente al Barça 16 millones de euros.

42 LA VANGUARDIA JUEVES, 1 AGOSTO 2024

# Suscríbete a La Vanguardia y cámbiate a las cápsulas de café 100% compostables



### Suscribete en el **933 481 482** o en alta.lavanguardia.com/coffea



## Economía

Diálogo social

## Gobierno, empresarios y sindicatos cierran el cuarto acuerdo en pensiones

Las jubilaciones parcial, activa, demorada y por trabajos peligrosos se mejorarán



EMILIA GUTIÉRREZ / ARCHIV

Gobierno, sindicatos y empresarios, en una reunión del diálogo social celebrada el pasado mes de diciembre

FERNANDO H. VALLS

Madrid

Gobierno, empresarios y sindicatos sellaron ayer, tras intensas jornadas de negociaciones, cambios en la jubilación parcial y el retiro activo que completan la reforma de pensiones aprobada en el 2021. Se trata del cuarto acuerdo tripartito en la materia desde la moción de censura del 2018 y el decimoctavo en el diálogo social, contando también los grandes pactos laborales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue el encargado de anunciar la fumata blanca en su comparecencia de fin de curso en la Moncloa, afirmó que el objetivo es "garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible".

En materia de jubilación parcial, el acuerdo prevé la reducción de la edad de acceso a esta, siempre que exista un correspondiente contrato relevo. La reforma del 2013 preveía que podría producirse hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación. Con los cambios acordados ayer el periodo será de tres años, de forma que será accesible a partir de los 62 años, según la carrera de cotización. Los requisitos de tener

cotizados 33 años y seis años de antigüedad en la empresa se mantienen. Además, se incorpora un nuevo tramo de hasta el 33% de la pensión durante el primer año de jubilación parcial.

El acuerdo, y este es uno de los puntos que los sindicatos destacaron, también incluye mejoras para las personas con contrato relevo, que tendrán que ser indefinidas y a tiempo completo. Las empresas deberán también garantizar el mantenimiento de estos empleos hasta dos años des-

pués de que el jubilado parcial alcance la edad ordinaria para re-

En el caso de la industria manufacturera, las condiciones anteriores a la reforma de pensiones del 2011 se aplicarán hasta el año 2029, con algunos ajustes. En concreto, la cotización de la empresa y del jubilado parcial se incrementará de forma progresiva en un 40% en el 2025, en un 50% en el 2026, en un 60% en el 2027, en un 70% en el 2028 y en un 80% en el 2029. Además, el porcentaje

de trabajadores con contrato indefinido en la plantilla deberá alcanzar al menos el 75% y se aplicará el mismo régimen de acumulación de jornada previsto para la jubilación parcial general.

La demorada también sufre cambios. Los agentes sociales acordaron mejorar los incentivos, de forma que se mantiene el plus del 4% en la pensión por cada año de retraso y se añade otro 2% por periodos de demora por semestre que operará desde el segundo año. Estos incentivos serán com-

patibles con la jubilación activa, de forma que las pensiones demoradas suben un 4% al año, a lo que hay que sumar la revalorización de acuerdo con el IPC.

Precisamente, en materia de jubilación activa, el documento cerrado prevé la eliminación del requisito de contar con la carrera completa de cotización y se mejoran los porcentajes de pensión

El trabajador podrá acceder al retiro parcial tres años antes de la edad ordinaria, cuando exista contrato relevo

#### La pensión demorada sube un 4% desde el segundo año, a lo que hay que sumar la actualización del IPC

compatibles con el trabajo, incluido el realizado por cuenta propia. Con un año de demora se cobrará el 45% de la pensión, con el nuevo cálculo; con dos años, un 55%; con tres años, un 65%; con cuatro años, un 80%; y con cinco años de demora, el 100%. Los autónomos, por su parte, no tendrán la obligación de una carrera completa de cotización ni de alcanzar el 100% de la base reguladora para acceder a la jubilación activa.

Los trabajadores empleados en profesiones con altos índices de penosidad, toxicidad y peligrosidad también verán mejorada su jubilación. En concreto, se establecerá un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores. Estos indicadores se complementan con otros adicionales e informes epidemiológicos.

Por último, el acuerdo incluye la aceleración de pruebas médicas en procesos de recuperación de patologías traumatológicas. Las mutuas firmarán convenios de colaboración con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas para la realización de dichas pruebas. Las altas y bajas seguirán correspondiendo a los médicos del servicio público de salud. Además, los trabajadores fijos discontinuos recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

#### Un pacto celebrado pese a la lejanía en materia laboral

■ Los sindicatos se felicitaron ayer por el acuerdo alcanzado en materia de pensiones.

Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CC.OO., afirmó que el pacto "mejora el acceso a las condiciones de vida y jubilación parcial de la población trabajadora". Pepe Álvarez, secretario general de UGT, dijo que el nuevo sistema de colaboración con las mutuas es un avance para los

trabajadores, ya que evitará las largas listas de espera en la sanidad pública y ayudará a reducir el absentismo. La CEOE, por su parte, defendió que el pacto supone "encontrar soluciones flexibles y ajustadas a la nueva realidad y a las necesidades de la economía y del tejido empresarial". La organización destacó también "el valor del diálogo social como instrumento clave para lograr acuerdos

estables, amplios y duraderos, en beneficio de la ciudadanía". En materia laboral, las posturas no están tan cercanas. La CEOE mantiene su negativa a reducir la jornada, mientras que los sindicatos anunciaron movilizaciones. Las centrales también retomarán en septiembre la presión para reformar la indemnización por despido tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales.

## BBVA gana un récord de casi 5.000 millones en plena opa por el Sabadell

Prevé cerrar 300 oficinas y ahorrar 300 millones en personal tras la compra

**IÑAKI DE LAS HERAS** 

BBVA aprovechó la presentación ayer de sus resultados semestrales para ofrecer nuevos detalles sobre los ahorros y las sinergias previstos en caso de éxito de su opa sobre Banc Sabadell -se encuentra "plenamente convencido" de que será así-. Los planes vienen acompañados de unos resultados récord de 4.994 millones de euros, un 29% superiores a los del primer semestre del año pasa-

Los datos ofrecidos ayer sobre la operación ya aparecen en el folleto remitido a la CNMV pendiente de aprobación, pero resultaban desconocidos. De los 850 millones de euros previstos en ahorros en tres años tras la compra del Sabadell, unos 450 millones procederán de gastos administrativos y tecnología; otros 100 millones, de ahorros financieros, y, por último, 300 millones, de costes de personal. Esta cifra es la que despertó más interés.

Durante la rueda de prensa de presentación de resultados, el consejero delegado del banco, Onur Genç, se negó a dar cifras acerca del futuro recorte de plantilla. "Debe tratarse en el futuro con los sindicatos", afirmó, antes de insistir en que será inferior a operaciones anteriores de concentración bancaria debido a que tanto BBVA como el Sabadell ya han abordado por separado sus reestructuraciones de plantilla. Algunas fuentes hablan de una reducción de plantilla de 4.000 trabajadores, pero Genç se negó a dar esta cifra por válida.

Fue más concreto con el cierre de oficinas. Habrá una "racionalización" de 300 sucursales, de las 870 del BBVA o del Sabadell localizadas a menos de 500 metros. "Sería un porcenta-



Onur Genç, consejero delegado del BBVA

#### Su consejero delegado asegura que no tiene "intención ni necesidad" de elevar el precio de la opa

je inferior al 10% de la suma de ambas entidades", afirmó. No quiso precisar qué provincias resultarán más afectadas.

El directivo fue insistente al trasladar la idea de que la operación es "buena para todos", pymes y accionistas del Sabadell incluidos. En términos de beneficio por acción, sostuvo, los actuales accionistas del Sabadell habrán ganado un 27% más hasta el 2026.

#### "Confiamos plenamente en el éxito de la unión", y un escenario "sin fusión" es "muy bajo", dice

Lo cierto es que las acciones del BBVA cayeron ayer un 4,6% y arrastraron a las del Sabadell, que retrocedieron un 3%. Genç aseguró que la correlación entre ambas cotizaciones es un indicio de que el mercado apoya la opa. Desde el 29 de abril, día en que se conoció la propuesta del BBVA, los títulos del banco han retrocedido un 11%, pero a juicio de Genç este aspecto no es determinante. Lo "lógico" es

#### El banco gana un 29% más y mejora su previsión de resultados para el negocio en España

que la prima se reduzca "conforme pasa el tiempo", y la cuestión que debe plantearse el accionista del Sabadell es "qué pasaría con la cotización si la transacción no tuviese lugar".

Durante la rueda de prensa, Genç volvió a dejar claro que el BBVA no mejorará el canje propuesto en la opa. "No tenemos ni la intención ni la necesidad de elevar la oferta", afirmó. El intercambio propuesto, de una acción del BBVA por cada 4,8 del Sabadell, sigue siendo, a su juicio, "muy atractivo".

Dejó entrever que las sinergias se obtendrían también incluso si el Gobierno, una vez tomado más del 50% del capital del Sabadell por parte del BBVA, vetase la fusión. Sin embargo, esta posibilidad es improbable para el banco. "Que la fusión no ocurra es un escenario muy bajo y muy remoto", aseguró.

El BBVA, indicó Genç, mantiene su previsión de que el coste de la reestructuración tras la compra del Sabadell ascienda a 1.450 millones de euros y no prevé que haya problemas de competencia, a la vista de los criterios aplicados en operaciones anteriores. "Es una apuesta por las pymes", enfatizó.

El banco también anunció que ya tiene aprobación de las autoridades de competencia de Estados Unidos, Francia, Portugal y Marruecos a la opa, y que ha presentado la documentación de la oferta ante el supervisor del mercado norteamericano, la SEC. "Confiamos plenamente en el éxito de la unión con el Sabadell, que dará lugar a una entidad más fuerte y rentable y con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas", añadió.

Para describir los resultados del semestre, el adjetivo elegido por el banco es "excepcionales". El margen de intereses, esto es, la diferencia entre lo ingresado por los préstamos y lo pagado por los depósitos, fue de 12.993 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Las comisiones netas registraron un alza interanual del 35%, hasta 3.842 millones de euros. Unidas estas dos variables, el margen bruto creció un 31%, hasta 17.446 millones de euros.

En España, el beneficio atribuido alcanzó 1.790 millones de euros, un 47,8% más, con una tasa de mora del 3,93%. El banco ha mejorado sus previsiones para el negocio en el país, después de registrar un incremento del 25% en la firma de hipotecas durante el primer semestre. "A principios del año pensábamos que habría una caída del mercado", indicó la directora financiera, Luisa Gómez Bravo.

## Telefónica gana 979 millones, un 29% más, y negocia la venta de su filial en Colombia

**PILAR BLÁZQUEZ** 

El beneficio de Telefónica ascendió hasta 979 millones de euros entre enero y junio del 2024, un 28,9% más con respecto al mismo periodo del año anterior, según las cuentas que presentó ayer la teleoperadora presidida por José María Álvarez-Pallete.

Los ingresos alcanzaron los 20.395 millones de euros en la primera mitad del año, un 1,1% más. Solo entre abril y junio crecieron un 1,2%, hasta los 10.255

operativo (ebitda) se incrementó un 1,9%, hasta los 6.424 millones de euros, en el primer semestre.

Unos resultados con los que los directivos se encuentran "muy confortables" y que permiten a la compañía "confirmar los objetivos para 2024", según explicaron José María Álvarez-Pallete, presidente, y Ángel Vilá, consejero delegado, durante un encuentro con analistas. Es decir. confían en finalizar el 2024 con un crecimiento de ingresos del 1%, un resultado operativo entre un 1% y un 2% superior. La

millones de euros. El beneficio compañía revalida igualmente la remuneración al accionista de 0,30 euros por acción.

Telefónica fue mucho más selectiva en cuanto al despliegue de red. En el primer semestre, destinó 2.299 millones, un 3,9% menos que en el mismo periodo del 2023. Solo entre abril y junio, la inversión descendió un 8,9%, hasta los 1.243 millones de euros. Estas cifras, explica la compañía, han situado la ratio de inversión sobre ingresos en el 11,3%, en línea con el objetivo de cerrar el año por debajo del 13%.

La deuda se situó en 29.240

millones, un 6,4% sobre el mismo periodo del año anterior, pese a que el objetivo de Álvarez-Pallete desde su llegada a la operadora siempre fue rebajar la deuda. En este sentido, ayer asenuevas operaciones corporativas podrán contribuir a ese objetivo. En concreto, ayer anunció que negocia con el Grupo Millicom vender su negocio en Colombia por unos 370 millones de euros. Esta es solo una de las grandes operaciones corporativas que ha abordado Telefónica en los últimos meses.

"Las oportunidades a corto plazo que sugerimos en el primer trimestre se están materializan-Completamos el nuevo acuerdo de red móvil a largo pla-

zo con Digi, añadiendo visibili-

dad y sostenibilidad más allá del 2040 a nuestra función de ingresos mayoristas en España", explicó José María Álvarez-Pallete. Se suma la de creación junto a Vodafone de una compañía con-

#### La operadora de telecomunicaciones promueve pactos con Digi y Vodafone en España

junta para gestionar fibra y compartir las sinergias y los costes de un activo que ha dejado de ser estratégico y se ha convertido en un bien básico que ya no diferencia a los operadores.

## CaixaBank eleva el beneficio un 25% por la mayor actividad comercial

Gortázar defiende la "alta competencia" en el mercado financiero español



ANA ESCOBAR / EFE

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en rueda de prensa, ayer

**GABRIEL TRINDADE** Barcelona

CaixaBank cerró un primer semestre con un fuerte crecimiento del beneficio gracias a la mejora de la actividad, con incrementos tanto en crédito como en recursos de clientes. En concreto, el resultado neto aumentó un 25%, hasta los 2.675 millones de euros, lo que impulsó la rentabilidad sobre activos (ROE), hasta el 14,4%, cuatro puntos porcentuales más. La entidad financiera amplió su base de clientes y alcanzó los 20,2 millones entre España y Portugal. "El resultado recoge una mejora generalizada de la economía, pero también nuestrobuen hacer como banco", aseguró el consejero delegado de la entidad financiera, Gonzalo Gortázar, en rueda de prensa.

El margen de intereses, el indicador que mide la actividad típicamente bancaria de prestar dinero y tomar depósitos de los clientes, se situó en 5.572 millones de euros en el primer semestre, un 20,5% más. De cara a la segunda mitad del ejercicio, Gortázar espera una ligera caída por, entre otros factores, el posible descenso de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). "Si miramos el conjunto del año, vamos a crecer un dígito único alto, entre el 7% y el 10%", señaló.

Gortázar declinó dar más detalles sobre las previsiones del año, pero reconoció que la evolución de la economía española está

#### Aumento del 42,8% en hipotecas

■ En el caso de los préstamos para adquisición de vivienda, la nueva producción creció un 42,8% con respecto a los primeros seis meses del año pasado, con un total de 6.648 millones de euros. Del total concedido, dos tercios correspondió a hipotecas a tipo fijo. Gortázar señaló que "los elementos estructurales", como el mercado laboral o la reducción de la inflación, apuntan a que este negocio se mantendrá fuerte en los próximos meses. Caixa-

Bank tiene cerca de 2,5 millones de clientes con una hipoteca, de los cuales aproximadamente la mitad, 1,3 millones, va a ver este año cómo comienzan a bajar sus cuotas, como reflejo del retroceso del euribor. "Los ciudadanos con una hipoteca verán un descenso de 30 o 40 euros en su cuota este año", comentó. El directivo pidió grandes acuerdos en la Administración para paliar el déficit en el mercado de la vivienda en España.

siendo más positiva de lo que inicialmente se esperaba. El banco revisará al alza su última previsión de crecimiento del PIB, que se sitúa en un incremento del

Por otra parte, los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias) aumentaron un 4,4% en los seis primeros meses del año, hasta 2.449 millones. De esta forma, el crecimiento del margen bruto fue de un 15,4%, hasta los 7.701 millones.

La cartera de crédito sano aumentó un 2,2%, hasta los 351.700 millones de euros. "Hay que tener en cuenta que veníamos de una etapa de crecimiento plano", aseguró el banquero. Por otra parte, los recursos de clientes avanzaron un 5,9%, hasta 667.424 millones.

#### El banco gana 2.675 millones de euros y registra un alza del margen de intereses del 20,5%

El primer ejecutivo de Caixa-Bank esquivó todas las preguntas sobre la actualidad financiera, centrada en la opa de BBVA-Sabadell, aunque sí dio respuesta a temas vinculados. En el caso del impacto de la posible fusión en términos de competitividad en el sector, se remitió a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), aunque quiso subrayar que "no hay un problema de competencia en España".

Gortázar recordó que España se encuentra en la posición número 16 del ranking de competitividad Herfindahl-Hirschman, centrado en los mercados de la Unión Europea. "Vemos que la competencia se está centrando en particular en el crédito y en la captación de nuevos clientes", añadió. En este sentido, el ejecutivo subrayó la competitividad del mercado al recordar que la media de los tipos de interés de las hipotecas en España y del crédito a pymes está muy por debajo de la media europea.

Tampoco entró a valorar si la opa puede generar oportunidades para el resto de los bancos, como sugirió esta semana el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi. "Las entidades financieras afectadas por esta operación compiten bien, solo hay que ver sus cifras de negocio", se limitó a decir.

### Aena sube las tarifas aeroportuarias otros cinco céntimos por pasajero

F. H. VALLS Madrid

Las tarifas aeroportuarias se revalorizarán en cinco céntimos a partir del 1 de marzo del 2025, hasta situarse en 10,40 euros. El consejo de administración de Aena aprobó ayer esta actualización, a la espera de que sea avalada por la CNMC, que se suma a los 4,09 céntimos que ya subieron este año. Estos precios los calcula el gestor aeroportuario teniendo en cuenta la previsión de viajeros y el coste de sus servicios.

Durante el primer semestre del año, coincidiendo con un aumento de los viajes, la cotizada presidida por Maurici Lucena obtuvo un beneficio neto de 808,6 millones, frente a los 607,7 millones del mismo periodo del año pasado. El ebitda (beneficio bruto), por su parte, fue de 1.555,3 millones, un 33% más que en el mismo periodo del año pasado.

Todos los aeropuertos gestionados por Aena incrementaron durante los primeros seis meses el número de pasajeros, hasta los 172,7 millones de viajeros en total, un 10,5% más que en el semestre

#### **El gestor** aeroportuario ganó 808 millones hasta junio coincidiendo con el aumento de viajeros

inicial del 2023. En los aeropuertos situados en España, el incremento del tráfico de viajeros fue del 11,4%, hasta 144,2 millones.

Aena destacó la consolidación de los 11 aeropuertos que gestiona en Brasil, que registraron ingresos

por 91,1 millones. La dirección de la compañía tiene gran esperanza depositada en este bloque de instalaciones cariocas, de cara a un notable incremento de la clase media en el país. La cotizada ya ha comunicado que, si observa oportunidades para invertir fuera de España que le convenzan, lo hará.

Los ingresos por viajar siguen siendo la mayor parte de la cuenta de resultados de Aena. Ascendieron a 1.483,5 millones, un 16,2% más. La actividad comercial, por su parte, repuntó con fuerza hasta alcanzar 841,4 millones, con un aumento del 17,6%.

## La Fed allana el camino para recortar los tipos en septiembre

El precio del dinero queda igual, pero Powell dice que se acerca al punto de revisar

#### FRANCESC PEIRÓN

Nueva York. Corresponsal

La Reserva Federal (Fed) dejó los tipos de interés tal como estaban, como había hecho en sus últimas siete reuniones, entre el 5,25%-5,5%, el nivel más alto en dos décadas. Pero lo más observado en esta ocasión eran las posibles pistas de futuro, y su decisión también muestra indicios de que la reducción de los tipos de interés puede empezar pronto, incluso allana el camino para septiembre, al remarcar avances en la lucha contra la inflación en estos meses.

Aunque se esperaba más claridad, el asunto entre el sí o el no al primer recorte en la próxima reunión se queda al 50-50, según los analistas. Así que el primer tijeretazo desde primeros del 2020 podría llegar en septiembre, apostaron muchos expertos de Wall Street.

Esta cuestión es la que mantenía en vilo a los inversores, que querían descubrir señales de que la Fed, tras su reunión de dos días, empezaría a aminorar su restrictiva política monetaria para combatir el encarecimiento del coste de la vida. De entrada, el Dow Jones se mantuvo en ascenso con una subida que se disparó por encima del 1%.

Los gobernadores del banco central estadounidense no hicieron, sin embargo, indicaciones obvias sobre que esa reducción sea inminente al mantener el lenguaje de que les preocupan las condiciones económicas, a pesar de los progresos.

También insistieron en que se han de hacer más avances antes de reducir los tipos de interés. "La inflación ha bajado a lo largo del último año, pero se mantiene algo elevada", subrayaron en su comunicado. La Fed insistió en que no adoptarán ese paso hasta que tengan plena confianza en que se ha controlado la inflación, atentos a que no se convierta en algo persistente o de que haya una amenaza en el mercado la-

El presidente de la Fed, Jerome Powell, insistió en esa cuestión de la confianza para entrar en concreciones de calendario. "Vamos reunión a reunión", afirmó. "Hoy no hemos tomado ninguna decisión sobre reuniones futuras y eso incluye septiembre". añadió. Pero matizó que "el sentido amplio del comité es que la economía se mueve hacia el punto en el que será apropiado reducir nuestra



El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

tasa de la política monetaria". Tras constatar la evidencia de

que mejores datos servirán para darles más confianza al tomar una decisión, Powell precisó que no se trata de responder a uno o

#### El presidente de la Reserva Federal insiste en que van reunión a reunión, sin comprometer un calendario de recortes

dos datos relevantes, sino a una totalidad que ofrezca una respuesta a los posibles riesgos.

"Si este balance nos da la confianza de que la inflación sigue a la baja y el mercado laboral se mantiene, si superamos este test, los tipos de interés estarán sobre la mesa en septiembre", dijo.

"Si me pregunta por hoy, el amplio sentido del comité es que estamos cerca del punto en que sería apropiado revisar nuestra política, pero aún no estamos en ese punto", aclaró.

Si se produce ese recorte próximamente, el valor de las acciones y el sentimiento de los consumidores pueden resurgir con la esperanza de que la inflación está dominada. Eso sería positivo para la vicepresidenta Kamala Harris y aspirante demócrata a la presidencia. Los republicanos ya hablan, sin que haya sucedido, de interferencia electoral. "Nuestras decisiones estarán basadas en datos y en nada más", replicó Powell.

#### Meliá logra un 11% más y prevé un verano mejor que el anterior

**REDACCIÓN** Barcelona

Meliá logró un beneficio neto de 51,4 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,2% más que el mismo periodo del ejercicio pasado. El tirón del turismo anima las cuentas y lleva a prever una demanda "sólida" y un verano que superará al del 2023.

Los ingresos de la hotelera balear, dirigida por Gabriel Escarrer, escalaron hasta los 960,1 millones de euros, un 5,5% más. Sirvieron de impulso la mejora de la ocupación y el incremento de las tarifas. El ingreso por habitación disponible crece un 13%, detalló la compañía. "El grupo ha sabido capitalizar la fortaleza que mantiene la demanda de viajes", valoró Escarrer, con buen tono tanto en el segmento de ocio como en el corporativo.

Meliá anticipa una temporada de verano "prometedora", mejor en precios y ocupación que la del año pasado, por lo que mantiene sus previsiones de un crecimiento de doble dígito bajo del ingreso por habitación disponible, principalmente por el repunte de las tarifas. La empresa se fija como objetivo un beneficio bruto (ebitda) de 525 millones de euros para el ejercicio. En el primer semestre fue de 240,3 millones, un 10% superior.

La deuda se redujo en 271,6 millones de euros, por lo que ahora queda en 892,1 millones de euros.●

#### **MERCADOS**

Cotización

**DOW JONES** +0.24%

**EURO STOXX 50** +0,66%

+1.13%

**FOOTSIE** 

+0.53% +10,37%

+2,64% +17,14%

+1,49%

Prima de riesgo **ESPAÑA 81** -1

Mercado de divisas 1 DÓLAR VALE 1 EURO VALE 0.9235 €

Mercado continuo \*VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

\*\* LA CAPITALIZACIÓN DE PUIG CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LA SERIE A Y LA SERIE B

|                  |            | <b>Cotización</b><br>Euros Var. % |       | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                       | <b>Cotización</b><br>Euros Var. % |       |       | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                      |            | <b>Cotización</b><br>Euros Var. % |       | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                   |          | <b>Cotizació</b><br>Euros V | <b>ón</b><br>′ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |
|------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Acciona Energía* | $\uparrow$ | 19,45                             | 2,53  | 6.316,6                | -29,05         | Catalana Occidente    | $\uparrow$                        | 40,00 | 0,25  | 4.800,0                | 30,16          | Iberdrola*           | $\uparrow$ | 12,18                             | 0,04  | 77.516,6               | 2,61           | Realia            |          | 0,98                        | -1,60               | 807,1                  | -7,17          |
| Acciona*         | $\wedge$   | 119,50                            | 1,79  | 6.555,4                | -6,30          | Cellnex*              |                                   | 32,18 | -0,86 | 22.734,4               | -9,71          | Iberpapel            |            | 18,70                             | -0,27 | 201,6                  | 3,89           | REC*              | $\wedge$ | 16,37                       | 0,31                | 8.857,5                | 14,72          |
| Acerinox*        | $\wedge$   | 9,69                              | 0,78  | 2.416,1                | -6,11          | Cevasa                |                                   | 6,00  | 0,00  | 139,5                  | 3,81           | Inditex*             |            | 44,86                             | -0,66 | 139.813,0              | 15,74          | Reig Jofre        | $\wedge$ | 2,81                        | 0,36                | 227,3                  | 24,89          |
| ACS*             | $\wedge$   | 41,26                             | 1,73  | 11.208,9               | 2,74           | Cie Automotive        | $\wedge$                          | 27,00 | 1,12  | 3.234,8                | 6,79           | Indra*               |            | 18,54                             | -1,49 | 3.275,2                | 34,19          | Renta 4           |          | 10,60                       | -2,75               | 431,4                  | 5,15           |
| Adolfo Domínguez |            | 5,00                              | 0,00  | 46,4                   | 0,00           | Clínica Baviera       | 1                                 | 29,80 | 0,68  | 487,6                  | 36,27          | Inmobiliaria del Sur | $\wedge$   | 8,45                              | 1,81  | 157,8                  | 22,91          | Renta Corporación |          | 0,77                        | -0,26               | 25,0                   | -4,00          |
| Aedas            | $\uparrow$ | 23,15                             | 1,09  | 1.011,7                | 34,73          | Coca-Cola E.P.        |                                   | 68,00 | 0,00  | 31.443,4               | 13,82          | Lar España           |            | 8,14                              | -0,25 | 681,3                  | 49,66          | Repsol*           | Λ        | 13,18                       | 1,07                | 16.039,2               | 1,35           |
| Aena*            |            | 175,10                            | -6,21 | 26.265,0               | 11,43          | Colonial*             | $\wedge$                          | 5,37  | 1,90  | 3.368,8                | -14,19         | Libertas 7           | $\wedge$   | 1,41                              | 0,71  | 30,9                   | 39,86          | Rovi*             | 1        | 89,00                       | 3,25                | 4.807,4                | 49,77          |
| Airbus Group     | $\wedge$   | 139,90                            | 5,19  | 110.840,5              | 1,41           | Corp. Financiera Alba | Λ.                                | 49,55 | 0.20  | 2.932,6                | 5,17           | Línea Directa        |            | 1,11                              | -0,36 | 1.203,8                | 31,58          | Sacyr*            |          | 3,26                        | -0,24               | 2.486,6                | 4,35           |
| Airtificial      | $\wedge$   | 0,13                              | 1,78  | 167,5                  | -2,64          | Deoleo                |                                   | 0,23  | -0,44 | 114,0                  | 0,00           | Lingotes Especiales  | $\wedge$   | 7,96                              | 1,79  | 79,6                   | 36,41          | San José          |          | 4,45                        | -1,11               | 289,4                  | 32,98          |
| Alantra          | 1          | 8,24                              | 1,73  | 318,3                  | -1,51          | DIA                   |                                   | 0,01  | -2,31 | 737,4                  | 7,63           | Logista*             |            | 27,32                             | -0,07 | 3.626,7                | 17,41          | Solaria*          | <b>1</b> | 11,01                       | 0,82                | 1.375,7                | -40,84         |
| Almirall         |            | 9,24                              | -0,32 | 1.971,4                | 9,61           | Duro Felguera         |                                   | 0,54  | -2,52 | 117,5                  | -16,87         | Mapfre*              |            | 2,24                              | -0,80 | 6.892,0                | 19,77          | Soltec            |          | 2,17                        | 0,00                | 207,5                  | -36,96         |
| Amadeus*         | $\wedge$   | 60,74                             | 0,53  | 27.363,3               | -5,17          | Ebro Foods            | $\wedge$                          | 16,02 | 1,26  | 2.464,9                | 4,70           | Melia Hotels*        | $\wedge$   | 7,08                              | 0,43  | 1.559,3                | 20,14          | Squirrel          |          | 1,56                        | -1,58               | 139,2                  | 4,70           |
| Amper            |            | 0,10                              | -1,92 | 145,2                  | 16,03          | Ecoener               | 1                                 | 3,85  | 4,90  | 219,3                  | -9,20          | Merlin*              | $\wedge$   | 10,55                             | 0,09  | 5.947,3                | 7,16           | Talgo             |          | 4,19                        | -0,59               | 519,0                  | -4,56          |
| AmRest           | $\wedge$   | 5,75                              | 2,68  | 1.244,9                | -6,81          | Edreams Odigeo        | 1                                 | 6,76  | 0,45  | 862,6                  | -11,86         | Metrovacesa          | 1          | 8,35                              | 0,72  | 1.254,4                | 7,22           | Tecnicas Reunidas | <b>1</b> | 11,52                       | 0,52                | 1.206,2                | 37,96          |
| Aperam           | $\wedge$   | 25,28                             | 1,61  | 1.850,1                | -21,90         | Elecnor               |                                   | 20,05 | -1,72 | 1.744,4                | 4,57           | Miquel y Costa       |            | 12,75                             | -0,78 | 510,0                  | 9,29           | Telefonica*       |          | 4,18                        | -0,74               | 23.695,6               | 22,68          |
| Applus Services  |            | 12,78                             | 0,00  | 1.649,6                | 27,80          | Enagas*               | $\wedge$                          | 13,84 | 0,95  | 3.625,9                | -2,09          | Montebalito          |            | 1,40                              | 0,00  | 44,8                   | -4,11          | Tubacex           |          | 2,87                        | 0,00                | 363,2                  | -14,94         |
| Arcelor Mittal*  | $\wedge$   | 20,95                             | 1,65  | 17.866,4               | -17,57         | Ence                  | $\wedge$                          | 3,25  | 4,37  | 799,4                  | 14,62          | Naturgy*             |            | 22,18                             | -1,25 | 21.506,0               | -16,01         | Tubos Reunidos    |          | 0,64                        | -1,55               | 111,1                  | -1,40          |
| Arima            |            | 8,38                              | 0,00  | 238,2                  | 31,97          | Endesa*               |                                   | 17,90 | -0,64 | 18.951,7               | -0,42          | Naturhouse           |            | 1,74                              | -1,98 | 104,1                  | 10,41          | Unicaja*          |          | 1,24                        | -2,20               | 3.297,3                | 45,97          |
| Atresmedia       |            | 4,67                              | -1,06 | 1.047,5                | 36,32          | Ercros                |                                   | 3,87  | -0,39 | 353,9                  | 50,24          | Neinor               | $\wedge$   | 13,00                             | 0,62  | 974,6                  | 27,80          | Urbas             |          | 0,00                        | 0,00                | 53,4                   | -20,93         |
| Atrys            |            | 3,41                              | -0,58 | 259,2                  | -7,08          | Faes Farma            | $\wedge$                          | 3,55  | 0,85  | 1.121,0                | 15,94          | Nextil               | 1          | 0,30                              | 0,68  | 102,9                  | -22,37         | Vidrala           | $\wedge$ | 96,00                       | 0,10                | 3.097,3                | 11,60          |
| Audax            | $\uparrow$ | 1,83                              | 0,44  | 828,9                  | 40,62          | FCC                   | 1                                 | 13,00 | 1,25  | 5.913,4                | -10,71         | NH Hotel             | <b>1</b>   | 4,15                              | 0,48  | 1.808,3                | -0,95          | Viscofan          | Λ        | 61,60                       | 3,18                | 2.864,4                | 14,93          |
| Azkoyen          |            | 6,48                              | 0,00  | 155,0                  | 7,57           | Ferrovial*            |                                   | 36,74 | -5,16 | 27.386,3               | 11,27          | Nicolás Correa       |            | 6,60                              | 0,00  | 81,3                   | 5,58           | Vocento           |          | 0,82                        | 0,00                | 101,7                  | 48,73          |
| Banc Sabadell*   |            | 1,95                              | -3,08 | 10.619,3               | 79,08          | Fluidra*              | $\wedge$                          | 20,58 | 1,58  | 3.954,0                | 10,88          | OHLA                 | $\wedge$   | 0,32                              | 3,57  | 188,8                  | -28,96         |                   |          |                             |                     |                        |                |
| Banco Santander* |            | 4,46                              | -1,26 | 69.027,0               | 20,23          | GAM                   |                                   | 1,33  | 0,00  | 125,4                  | 12,29          | Oryzon               |            | 1,86                              | -0,75 | 119,2                  | -1,38          |                   |          |                             |                     |                        |                |
| Bankinter*       |            | 7,89                              | -0,65 | 7.090,3                | 38,11          | Gestamp               | $\wedge$                          | 2,68  | 3,08  | 1.542,4                | -21,42         | Pescanova            |            | 0,37                              | -1,86 | 10,6                   | 80,49          |                   |          |                             |                     |                        |                |
| BBVA*            |            | 9,70                              | -4,63 | 55.926,9               | 22,30          | Global Dominion       | $\wedge$                          | 3,03  | 0,50  | 457,2                  | -7,19          | PharmaMar            |            | 38,86                             | -1,57 | 713,3                  | -3,75          |                   |          |                             |                     |                        |                |
| Berkeley         |            | 0,19                              | -9,33 | 84,1                   | 7,89           | Grenergy              | $\wedge$                          | 35,00 | 0,14  | 1.071,4                | 2,22           | Prim                 |            | 10,85                             | -1,36 | 184,9                  | 5,96           |                   |          |                             |                     |                        |                |
| Bodegas Riojanas | $\wedge$   | 3,92                              | 1,03  | 19,8                   | -15,15         | Grifols B             | 1                                 | 7,27  | 2,98  | 1.899,3                | -31,14         | Prisa                |            | 0,35                              | -0,58 | 374,8                  | 18,97          |                   |          |                             |                     |                        |                |
| Borges-bain      |            | 2,82                              | 0,00  | 65,3                   | 10,16          | Grifols*              | Α.                                | 9,30  | 2,51  | 3.962,2                | -39,84         | Prosegur             |            | 1,72                              | -1,04 | 935,3                  | -2,50          |                   |          |                             |                     |                        |                |
| CAF              |            | 34,95                             | -1,55 | 1.198,1                | 10,64          | Grupo Ezentis         |                                   | 0,19  | -0,54 | 88,4                   | 85,00          | Prosegur Cash        |            | 0,53                              | -2,55 | 792,9                  | 1,29           |                   |          |                             |                     |                        |                |
| Caixabank*       |            | 5.39                              | -0.70 | 39.145.9               | 57.22          | I.A.G.*               | Λ                                 | 1.97  | 0.23  | 9.778.9                | 10.44          | Puig**               | Λ          | 25.80                             | 1.98  | 14.659.2               |                |                   |          |                             |                     |                        |                |



La fabricación de vehículos ha sido una de las actividades clave en el repunte

MARTI GELABER

## La industria tira del PIB catalán, que acelera un 2,9%

La economía avanza un 0,8% trimestral, igual que España

#### LUIS FEDERICO FLORIO

Barcelona

La economía catalana aceleró en el segundo trimestre con un crecimiento del 2,9% interanual, cinco décimas más que en el arranque del año, según los datos adelantados ayer por Idescat. En el repunte cobra peso "la positiva evolución del sector industrial", que avanza a un ritmo del 4,9% respecto al año pasado. No se veía una cadencia así en la industria desde el 2021, con la estadística aún afectada por la pandemia. El Idescat apunta que la mayor contribución industrial viene por la fabricación de vehículos, la industria alimentaria, la farmacéutica, la química y la de productos informáticos. Trimestre sobre trimestre, el PIB crece el 0,8%, una décima más que entre enero y marzo. Tanto el avance anual como el intertrimestral calca al registrado en el conjunto de España.

Tras la industria se destaca la construcción. Su actividad remonta un 3,8%, el triple que el trimestre previo (1,2%) y que el mis-

01275

889

160

#### Evolución interanual del PIB en Catalunya

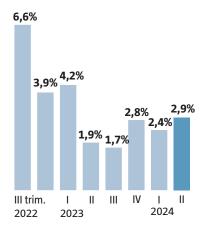

FUENTE: Idescat

LA VANGUARDIA

mo periodo del ejercicio pasado. El resto de los grandes bloques también crece, pero con más detalles que tener en cuenta. Como los servicios, que remontan un 2,3%, pero se desaceleran una décima sobre el avance del primer trimestre. Hostelería y restauración, comercio, servicios jurídicos, de seguridad e informáticos repuntan en el segmento. Caso especial es el

de la agricultura, que remonta un vigoroso 10,7%. Marcada por la estacionalidad, "continúa con su recuperación", se reconoce desde la Generalitat, ya que en trimestres previos vivió fuertes caídas. Tanto que los últimos dos años habían sido de contracción trimestre tras trimestre y llegó a tasas del -20%, hasta que rompió la racha en el arranque del ejercicio.

Pese al buen tono de la econo-

mía, Foment del Treball puso ayer el foco en los desequilibrios del mercado laboral, que presenta cierta desaceleración en el ritmo de nuevos ocupados o el descenso del paro. Luis Pérez, al frente de la comisión de recursos humanos y relaciones laborales de la patronal, centró la mirada en la "paradoja" que se vive por el "elevado número de parados" a la vez que "miles de empresas cuentan con vacantes sin cubrir". Con 395.000 desempleados, hay 28.000 vacantes por cubrir, pero el desajuste entre sus capacidades y las que exigen las empresas lleva a que en muchas plazas abiertas se tarde meses en dar con el candidato que se requiere.

#### SALUD DIGITAL

## Roca entra en el tercer fondo de capital riesgo de CRB Health Tech

El fabricante de equipos para el cuarto de baño ha invertido un millón de euros en el tercer fondo de la gestora CRB Health Tech (anteriormente conocido como Inverbio) a través de Roca Group Ventures, su instrumento dedicado a la inversión en startups y proyectos innovadores. Por su parte, CRB Health Tech es conocida por sus dos fondos anteriores en los sectores de biotecnología y dispositivos médicos. Con la puesta en marcha de este tercer vehículo completa su transición hacia la salud digital, sector en el cual ya posee experiencia con varias operaciones. / Redacción

#### CEMENTERA

#### Molins obtiene 105 millones en el primer semestre, un 31% más que un año antes

■ Molins aumentó el beneficio neto un 31%, hasta alcanzar los 105 millones de euros, en un primer semestre marcado por una ralentización del negocio. En este contexto, las ventas de Molins se situaron en 692 millones de euros, ligeramente inferiores al mismo periodo el año pasado,

con impacto positivo de precios medios y un menor volumen. El resultado operativo bruto (ebitda) ascendió a 189 millones de euros, un 5% más respecto al año anterior, destacando especialmente la contribución de los negocios en Europa, México y Norte de África./Redacción



El consejero delegado de Molins, Marcos Cela

2+1 265.831

#### EUROPEG

## Rafael Myro y Vicente Salas se incorporan al grupo de opinión y reflexión económica

El grupo de opinión y reflexión en economía política EuropeG incorpora a Rafael Myro y Vicente Salas. Myro es catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y ha dirigido en su carrera más de 35 proyectos de investigación; mientras

que Salas es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza y ha pasado por el consejo de gobierno del Banco de España. EuropeG, fundado en el 2011 y que está dirigido por Antoni Castells, analiza y ofrece propuestas en temas económicos de Catalunya, España y Europa./Redacción

2+1 311 867

2+0 671 590

5.56

4.16

10.00

#### **Lotto 6/49 El Gordo Primitiva Bonoloto** Once **Euro Dreams Eurojackpot Euromillones** 31 de julio 30 de julio 31 de julio 28 de julio 29 de julio 29 de julio 30 de julio 31 de julio Combinación ganadora: **3-5-24-29-44-48** Combinación ganadora: 2-16-30-31-49 Combinación ganadora: 1-5-9-19-22-25 Combinación ganadora: 9-25-28-37-38 Combinación ganadora: Combinación ganadora: Combinación ganadora: 20158 11-17-23-28-36-47 21-24-35-41-53 12-20-22-27-36-42 Complemen: 10 Reint: 2 Número clave (reint): 3 Complemen: 19 Reint: 0 Complementario: **7** Sueño: 3 Estrellas: 2-8 Soles: 2-5 Serie: **005** Joker: **734876** Joker: **2645028** Reintegro: 1 Código 'El millón': FKF28893 **ACERTANTES** 5+1 -Cuponazo FUROS **ACERTANTES** EUROS ACERTANTES **EUROS** ACERTANTES **EUROS** ACERTANTES **EUROS** ACERTANTES EUROS 5+01 172.223.83 1.000.000,00 6 6+R -6+1 -5+2 -5+2 -26 de julio 4+1 25 1.252.54 565.388,10 865.616.89 5+C 22.205,43 6 1 5+C -6 5+1 2 5+1 -4+0 155 235.69 6.000.000€ 158 5 1.597,14 5+C1 140.370,31 5 99 2.518.88 5 71.73 5 3 212.568.40 5+0.5 108.423.62 3+1 895 46.65 4 66.97 5 117 2.199.53 5.249 23,75 4 6.054 30,10 4+2 24 4.382,80 4+2 23 1.390,80 38445 3+0 7.517 18.05 9.60 6.890 54.33 3 98 246 4.00 3 77.904 4.35 4+1 404 325.40 4+1 436 135.15 2+1 15 296 6,82 Serie: **097** 3 129.043 R. 549.118 3+2 969 3+2 1.224 8.00 0.50 420.686 2.50 149.20 50.89 2+0 123,966 3,00 R. 644.694 1.00 4 903 4+0 831 52.68 116.40 0+1 280.594 1,50 2+2 13 770 2+2 20.011 10.94 24.30 3+1 17 670 3+1 20.354 11.99 21.20 La Grossa Bote acumulado para el siguiente sorteo: Trio 3 37.572 18.80 3+0 44.479 10.22 El Gordo, 19.000.000 euros. La Primitiva, 74.000.000 euros 31 de julio 26 de julio 1+2 76 335 1+2 108 011 11.60 5.10 Bonoloto, 2.200.000 euros. 6/49, 1.000.000 euros. Eurojackpot, 17.000.000 euros.

Euromillones, 28.000.000 euros.

## LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

#### Kermit Pattison, publica 'Hombres fósiles: en busca del esqueleto humano más antiguo'

Tengo 56 años: aún me queda para ser fósil y en este campo los sabios ya son vejetes. Vivo en Minnesota, así que viajo mucho. Era historiador y me hice prehistoriador. Tenemos 3 hijos: obligan a pensar en el futuro. ¿Ideología? Abierto a todas y no es habitual, porque en paleoantropología abundan las capillas y santones

## "Los humanos nos adaptábamos al medio; hoy hacemos que se adapte"

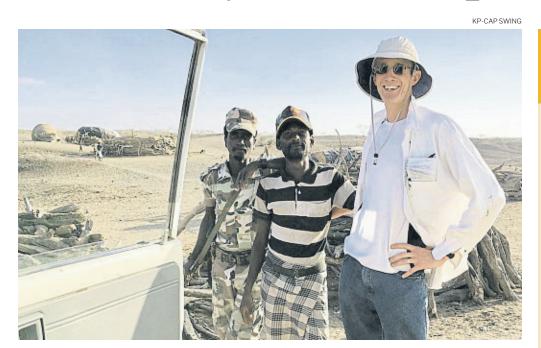

or qué se unió a la busca del esqueleto humano más antiguo?
Por pura causalidad. Yo soy divulgador científico y escribía un libro sobre la evolución humana cuando, hablando con los paleoantropólogos, descubrí que la gran historia era la suya...

¿Y ya decidió irse a África a contarla? Me costó meses decidirme; pero al final rompí la hucha y me uní a los buscadores del esqueleto del humano más antiguo en Etiopía.

¿Tan fácil como eso?

Eso creía; pero nada más llegar a Adís Abeba descubrí que ya solo lograr que te dejaran mover por el país era complicadísimo, y más si sabían que ibas a por sus huesos...

¿Papeleo?

Literalmente montañas de papeles. En mi caso, para dos ministerios: el de Asuntos Exteriores y el de Información.

¿No era mera cuestión de pagar?

No solo: había que repartirlo a gusto de todos. Y para eso fiché un "conseguidor" y nos pasamos dos días enteros de colas.

Pues menos mal que tenía conseguidor. El solucionador se convirtió de repente en el problema, porque el gobierno dijo que no te-

or qué se unió a la busca del es- nía en regla su permiso de conseguidor.

Y lo tenía o no?

El problema era que querían colocarme un policía secreto que le sustituyera y nos espiara para ver qué más nos podían sacar.

¿Lo solucionó?

Con más papeleo y repartos; pero entonces llega la segunda parte...

Etiopía es un país muy peligroso.

Y no se trata solo de ir a donde crees que hay fósiles y buscarlos y encontrarlos..

¿Ah, no?

Se trata de sobrevivir en un desierto donde no hay nada: ni agua, ni comida, ni refugio bajo el sol ni carreteras; y hay bandas armadas.

¿Qué hizo usted?

Me uní, al fin, a la expedición y fuimos a un cuartelillo de la policía abisinia y fichamos a una docenas de agentes con AK-47...

Esa parece una buena inversión.

Ya con ellos dimos vueltas por el desierto hasta que localizamos el yacimiento, del tamaño de un campo de fútbol, donde años de investigación apuntaban probabilidades de encontrar algún fósil relevante.

¿Y a cavar?

Aún no. Estuvimos unos días más trazando

## El primer paso y... ¿los últimos?

Hace 3,6 millones de años un antropoide dio un paso, que descubrimos y conservamos, sobre la arena de Kenia. Nuestros ancestros han ido dando otros desde entonces para adaptarnos al medio: nos erguimos, nuestro cerebro creció, hablamos... Hasta el momento en que dejamos de adaptarnos genéticamente para evolucionar rápido tecnológicamente: en vez de desarrollar vello contra el frío, descubrimos el fuego y la calefacción. Pero Pattison apunta preocupado -con la perspectiva de millones de años- que hoy ya no nos adaptamos al medio y a las demás especies, sino que los forzamos a ellos a adaptarse a nosotros... O a extinguirse. Hay 50 humanos sobre la Tierra por cada animal salvaje y no queda rincón del planeta sin humanizar: nuestros siguientes pasos pueden ser hacia la destrucción del medio y, con ella, la nuestra.

un perímetro de seguridad con centinelas, desbrozando el terreno; trazando senderos...

¿Y a cavar?

No. El terreno está cubierto de rocas, matojos y excrementos de cabra y entonces...

¿A cavar?

No. Entonces llegan los localizadores de fósiles, nativos capaces de detectar el fragmento de un diente de homínido a simple vista.

¿Y a cavar?

Ya no hace falta. No tenemos ni idea de cómo los detectan; pero los detectan sin cavar...

¿Y allí estaba el esqueleto más antiguo? ¡Qué va! Lo habían encontrado mucho antes de que yo llegara. Durante mi estancia de unas semanas apenas progresamos en completar trabajo previo...

El prota más destacado de su historia es Tim White, que entrevisté en *La Contra*. Es un científico carismático, núcleo de gran parte de la paleontropología moderna.

¿Dónde está ese esqueleto que buscan? Venimos de antropoides africanos. Ya tenemos huesos de Ardi –4,4 millones de añosque andaba erguido; pero era arborícola. También de Lucy –3,5 millones de añosque era más terrestre. Lucy es el esqueleto más completo, pero Ardi es más antiguo.

¿Ardi es nuestro más remoto ancestro? Me temo que al respecto tenemos más teorías posibles que fósiles fiables. ¿Varias dinastías de paleoantropólogos se

disputan hoy teorías y esqueletos?
Los Leakey, los Johanson, White...Y ahora llegan los africanos. Excelentes, tras superar guerras civiles, represión y hasta torturas para doctorarse en buenas universidades.

¿Hay más yacimientos en África? Etiopía, Kenia y ahora Chad tienen fósiles interesantes. La aventura de descubrir el esqueleto más antiguo acaba de empezar.

¿Qué ha aprendido en las excavaciones? Que los humanos hemos evolucionado adaptándonos durante millones de años al medio: nos pusimos de pie; desarrollamos cerebros más grandes; lenguaje, tecnología...

Aquí estamos.

Los amos del universo; pero ahora ya no somos nosotros los que nos esforzamos por adaptarnos al medio, sino que forzamos al medio y a las demás especies a adaptarse a nosotros...O a desaparecer. Hay ya 50 humanos por cada animal salvaje.

La naturaleza es ya *la antroporaleza*.

La naturaleza ya no existe: la huella humana más antigua tiene 3,6 millones de años. Hoy ocupa todo el planeta, que no está libre de humanos ni de su actividad en ningún punto.

Nuestro siguiente paso?

Me temo que ya es hacia la destrucción del medio al que nos adaptábamos.

**LLUÍS AMIGUET** 



## Simfònics al Palau

CONCIERTO PARA PIANO Nº 2 DE RACHMANINOV MÚSICA DE WESTERN | CONCIERTO DE ARANJUEZ PRIMERA SIMFONIA DE MAHLER | CHICHESTER PSALMS DE BERNSTEIN | HOLLYWOOD, DE KORNGOLD A WILLIAMS





LAVANGUARDIA

